### deportes

La Academia avanza en la Sudamericana y tomó impulso para el clásico

En la antesala del duelo con Independiente, el equipo de Costas arrolló 6 a la Huachipato y se clasificó para los 4<sup>tos</sup> de final de la Sudamericana.



1933-2024

Humberto Maschio. Crack de Racing y símbolo sin tiempo

Leyenda albiceleste, a los 91 años murió una página gloriosa del fútbol argentino. Página 4

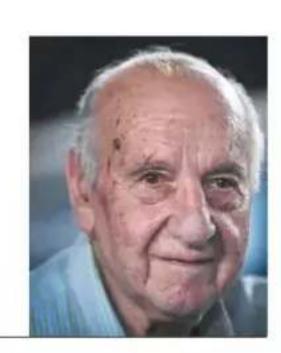

# LA NACION

MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024 | LANACION.COM.AR

# Villarruel dijo que a Lijo le faltan "rectitud y honestidad" v se diferencia más de Milei

JUSTICIA. Aseguró que el candidato del Gobierno "no tendría pergaminos" para ir a la Corte

cargó ayer duramente contra la candidatura del juez federal Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia, que impulsa el Gobierno.

Dijo que el postulante "no contaría con los pergaminos suficientes" para el cargo y que le hubiera gustado un candidato que se pueda

La vicepresidenta Victoria Villarruel desenvolver "con la suficiente rectitud, honestidad y sabiduría. No es este el caso", remató, en referencia al juez federal, durante una charla en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Lijo se presentará hoy en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado, donde

debe defender su nominación y someterse a las preguntas de los legisladores.

El nuevo gesto de diferenciación de Villarruel se dio en medio de la polémica por el aumento de las dietas de los senadores, donde Milei lanzó críticas indirectas a la vicepresidenta. Página 8

Marcha atrás de los senadores con el aumento de las dietas

Página 9

### Lousteau pactó con el kirchnerismo para controlar la SIDE



política — El senador y titular de la UCR Martín Lousteau se quedó con la presidencia de la estratégica Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Seguridad e Inteligencia gracias a un acuerdo con el kirchnerismo, que se aseguró a su vez la vicepresidencia de esa comisión para Leopoldo Moreau y la secretaría para Oscar Parrilli. El pacto opositor intentará dar otro golpe hoy con la derogación del DNU que aumentó los recursos para la SIDE. Página 12

# Longevidad récord. A los 117 años murió la mujer que interpeló a la ciencia

Maria Branyas falleció anteayer en España; inspiró un documental y la estudiaba un experto en cáncer Maria Branyas murió anteayer en Girona, España, a los 117 años. "Ha muerto como ella quería: mientras dormía, tranquila y sin dolor", informó su familia. La catalana estaba considerada la persona más longeva del mundo desde enero de 2023. Su caso llegó incluso al cine en un documental, mientras el experto en la lucha contra el cáncer Manel Esteller investigaba sus cé-

lulas para entender su comportamiento.

Branyas dio siempre muestras de una capacidad de superación permanente: su padre falleció cuando ella tenía 8 años, sufrió de joven una afectación en un oído que limitó su audición, durante la Guerra Civil se exilió y a los 113 superó el Covid. Tuvo tres hijos, siete nietos y once bisnietos. Página 22

### **ELANÁLISIS**

### Tensión extrema en la cima del poder

Joaquín Morales Solá LA NACION-

¬ al vez toda la crisis en la cúpula misma de las instituciones la inició el futbolista de la selección Enzo Fernández. Esta no es, desde ya, una crónica deportiva. Refiere, en cambio, a la extrema tensión que existe en la relación entre el Presidente y su vicepresidenta, Victoria Villarruel. Funcionarios del Senado, donde tiene sus oficinas la vice, y de la Casa Rosada, cuyo principal inquilino es Javier Milei, coinciden en señalar que el tuit de julio de Villarruel en defensa de Enzo Fernández descerrajó acontecimientos que sacaron definitivamente esa relación de la normalidad. Continúa en la página 11

### Fernández pide que le devuelvan el celular

VIOLENCIA DE GÉNERO. El

expresidente Alberto Fernández le pidió al juez federal Julián Ercolini que le devuelva su teléfono celular, que le fue secuestrado hace once días durante un allanamiento en el departamento en el que vive, en Puerto Madero. A la vez, denunció a su exmujer Fabiola Yañez por la filtración del video con Tamara Pettinato en la Casa Rosada. Página 14

### Blanqueo: avance lento y dudas por los billetes rotos

**FONDOS**. Se abrieron unas 14.000 cuentas especiales; algunos bancos no reciben dólares deteriorados. Página 16

# **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de Pablo Gaggero www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

UNA MAGISTRADA CON TRAYECTORIA EN EL CHAVISMO Y LEAL AL RÉGIMEN

La presidenta de la Corte venezolana ocupó cargos en el gobierno



### La crisis en Venezuela | LA MANIPULACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LAS PRESIDENCIALES

# El chavismo busca legitimar el fraude con el fallo de una Corte Suprema amiga

En contra de la Constitución, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen, emitiría una sentencia convalidando la victoria de Maduro en las elecciones; la oposición, sin participación

### Daniel Lozano

PARA LA NACION

CARACAS.- La escena parece sacada de una película de serie B sobre alienígenas o de una temporada nunca vista de CSI Caracas. Unos supuestos peritos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) abren unos sobres y unas cajas ataviados con un disfraz de laboratorio, como si aquello estuviera radiactivo. Barbijos, gorras, chalecos, guantes blancos para funcionarios y veedores (observadores) internacionales amigos de la revolución.

En los videos hechos públicos por el sistema de propaganda revolucionario esos expertos se mueven como sifueran robots, pero casi todo falla a sualrededor. Las computadoras que deberían demostrar la existencia de un cibergolpe de Estado (según el gobierno, el hackeo desde Macedonia del Norte persistía ayer, 22 días después de las elecciones, el más largo de la historia de la humanidad) no están conectadas a ninguna red, las hojas que manejan están en blanco, los mouses sin desenrollar... Tanto es así que el antiguo vicefiscal general Zair Mundaray advirtió que para el festival de cine bolivariano se rescataron computadoras fuera de uso.

El objetivo del show revolucionario es que el TSJ emita una sentencia en la que dé por buenos los resultados gubernamentales del 28 de julio, el "triunfo" de Nicolás Maduro pese a que las actas electorales demuestran que perdió por cuatro millones de votos. Expertos y juristas consultados por LA NACION aseguran que la sentencia es inminente. Y eso pese a que se trata de un órgano jurisdiccional "sin competencia en la certificación de una elección de un cargo público, exclusiva del Consejo Nacional Electoral (CNE)", detalló a LA NACION el experto electoral Jesús Castellanos,

En Venezuela, tras la Constitución aprobada en los primeros tiempos de la revolución, existen cinco poderes "separados", algo inexistente en la realidad: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Moral.

"Señores del Supremo, no pierdan eltiempo con su acto bufo de 'peritaje'. Podemos anticipar su decisión y nadie, ni en Venezuela ni en el mun-

do, les va a creer. Si lo que hizo el CNE fue escandaloso y grotesco, lo que intenta el TSJ es peor aún. No existe un solo organismo que no esté bajo control total del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y del Ejecutivo", denunció ayer Andrés Velásquez, dirigente de la Plataforma Unitaria, muy cercano a María Corina Machado.

Una de las claves que desnuda la actitud del TSJ, tribunal que en dos décadas siempre ha fallado a favor de la revolución además de convertirse en el principal martillo contra la oposición, es que las partes convocadas al proceso no han tenido accesoal expediente. No solo la oposición democrática, representada por el ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia, y por el exvicepresidente del CNE Enrique Márquez, tampoco el resto de partidos.

### Magistrados amigos

Imposible esperar algo distinto de unos jueces, encabezados por Caryslia Beatriz Rodríguez, exalcaldesa chavista de Caracas, que previamente expropiaron una docena de partidos a sus verdaderos directivos, incluido el Partido Comunista. Ya en 2021 se entrometieron en la victoria opositora en Barinas, cuna de la revolución, para forzar la repetición de los comicios y la inhabilitación del ganador.

"Desconocen el contenido del recurso presentado, desconocen en qué consiste exactamente el peritaje que ha anunciado el TSJ, desconocen quiénes son los peritos o expertos técnicos que se han designado para hacer el supuesto peritaje yno han tenido oportunidad legal de hacer ningún control sobre el procedimiento, de tener testigos durante el proceso y, en general, de plantear otros medios de prueba o ejercer control probatorio. Eso invalida el proceso en el TSJ por violar los princípios más elementales del debido proceso", describió con detalle a LA NACION el jurista Nizar El Fakih, experto en Derecho Internacional.

activa de las partes involucradas, los candidatos, no solo en la generación de pruebas, sino conocimiento del proceso del peritaje", insistió Castellanos, que junto a otros expertos se

ha encargado de denunciar la importancia que tienen las auditorías que se realizan una vez terminado el recuento y que el CNE omitió esta vez, paralizado ante la paliza electoral propinada por Edmundo al jefe de la revolución.

La farsa revolucionaria parte con un pecado original de mucho peso: el CNE no ha divulgado los resultados discriminados por centro electoral y por mesa de votación, "sobre lo cual también debió realizar las auditorías de telecomunicaciones y verificación de las distintas fases de transmisión y totalización, con la presencia de todos los testigos acreditados incluyendo los testigos de oposición. Sin ello, no se ha permitido validar las actas de escrutinio y bases de datos que debió usar el CNE para emitir su totalización", concluye El Fakih.

Además, según los estándares internacionales, "el peritaje debería incluir una realización conforme a criterios técnicos por instancias independientes y una revisión exhaustiva de todos los componentes asociados a la totalización y proclamación" de los resultados, precisó Castellanos.

En definitiva, el país se prepara para "una mal llamada sentencia, no prevista legalmente, sin la debida información a las partes y bajo la responsabilidad de una persona sin los atributos constitucionales para ser magistrada y ofreciendo al final el mismo resultado global anunciado por el CNE la madrugada del 29 de julio. Será la confesión de culpabilidad de los firmantes en cuanto a su participación en este golpe de Estado", concluye en diálogo con LA NACION Cristóbal Fernández, expresidente del Parlamento.

El chavismo no solo busca legitimar a Maduro con la farsa judicial, también pretende asestar un nuevo golpe contra la esperanza del país. Pero la oposición democrática se reserva una carta bajo la manga: la reaparición del rector del CNE Juan Carlos Delpino, actualmente "Es fundamental la participación en paradero desconocido. El ente electoral está compuesto por tres funcionarios chavistas, una colaboracionista y Delpino, que ha criticado previamente el esquema de poder que se maneja en el seno del CNE. •



Maduro, en la sede de la Corte Suprema, el 9 de este mes

# La represión les apunta ahora a los artistas e influencers opositores

El presidente acusó a la "derecha fascista" de aprovecharse de la popularidad de los famosos

CARACAS.- Nicolás Maduro amenazó a los artistas e influencers venezolanos que no lo apoyan ni reconocen los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que le dan al presidente un nuevo triunfo. También acusó a la "derecha fascista" de aprovecharse de estos personajes públicos y utilizarlos para potenciar su "campaña de odio" y querer magnificar las manifestaciones en su contra.

Ayer durante una reunión con dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Maduró despotricó contra los artistas que siguen haciendo carrera en su país y aquellos que quieren "dirigir el país" desde el exterior.

"Decidanse si quieren seguir haciendo sus carreras, en primer lugar, con sus familias en Venezuela. Los usan, les pagan y después los abandonan", advirtió.

Pero las amenazas contra los referentes de la música y las caras vi-

sibles de las redes sociales no son cosa nueva para el régimen chavista. Hace tan solo unos días, el propio presidente acusó a la influencer Lele Pons de "conspirar en su contra" por invitar a los venezolanos en Miami a manifestarse por una "Venezuela libre" el sábado pasado, en respuesta a la convocatoria de María Corina Machado para exigir que se reconozca el triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales.

En una aparición televisiva, Maduro criticó a la venezolana, radicada en Miami, y aseguró que "busca imponer un gobierno en Venezue-

"Ahora hay una tal Lele Pons, que quiere, desde Miami, con un concierto el sábado, imponer un gobierno en Venezuela. Pero ¿quién dijo que Lele Pons es política? ¿Quién dijo que Lele Pons y los artistas que está convocando, igualito al concierto de Cúcuta, deben determinar la vida de un país ente-

### Caryslia Rodríguez PRESIDENTA DEL TRIBUNAL

SUPREMO DE

JUSTICIA

### Especialista

Rodríguez es una abogada graduada en la Universidad Central de Venezuela (UCV) en 1993. Tiene una maestría en Derecho Penal Militar y una especialización en Seguridad y Defensa de la Nación.

### Cargos

Tuvo cargos políticos como miembrodelchavismoe inclusofue alcaldesa encargada de Caracas. Desde enero encabeza el máximo tribunal, donde dirige en particular la Sala Electoral del Tribunal.

# H

ro?", comenzó apuntando sobre la convocatoria, a la que se sumaron otros artistas, como Elena Rose, Danny Ocean y el dúo Mau y Ricky, desde la Florida.

"Buscan que uno los vea por aquí, por las redes, e influir en la mente de la gente", continuó denunciando, y advirtió: "Yo le digo a Lele Pons: no subestimes al pueblo de Venezuela. Tú no conoces la fuerza espiritual del pueblo de Venezuela y ustedes podrán conspirar desde Miami, pero en Venezuela mandan los venezolanos y las venezolanas".

"¿Qué sabe Lele Pons del CNE? ¿Cuánta plata le están poniendo por detrás? Cuidado con las manipulaciones... cuidado, alerta, conciencia", dijo.

Tras despertar la ira del régimen, Pons recogió el guante en su perfil de X para responderle a Maduro. "¿Te molesté? ¡No me vas a callar Maduro! GANÓ VENEZUELA".

### Pons con Machado

Pero lo que más parece haberle molestado al presidente del PSUV es la transmisión en vivo que realizó Pons con Machado en redes sociales, donde la entrevistó y le dio su plataforma para visibilizar lo que están viviendo los venezolanos. El video de Instagram alcanzó más de diez millones de vistas, convirtiéndose en uno de los videos largos más vistos en esta red social.

En las últimas semanas, varios artistas de Venezuela y el mundo

se pronunciaron frente a la escalada de violencia y persecución en el país luego de las protestas ciudadanas que se registraron después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Ricardo Montaner, junto a sus hijos Mau y Ricky, eligió las redes sociales para invitar a sus compatriotas a sumarse a la convocatoria de la Gran Protesta Mundial, lanzada por Machado.

Los artistas más jóvenes pero que son figuras importantes en la música actual a nivel mundial, entre otros Danny Ocean, también demostraron su apoyo a la protesta y alentaron a sus seguidores a congregarse alrededor del mundo para defender la democracia venezolana.

De hecho, Daniel Morales, mejor conocido como Danny Ocean, alcanzó una gran popularidad gracias a su hit "Me rehúso" allá por el año 2017. Pero la canción que relata una despedida entre una pareja esconde un trasfondo político, que afectó la vida del propio artista venezolano. En la introducción de la canción se escucha la frase "para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados". Estos tintes melancólicos hacen no solo referencia a una cuestión amorosa. sino que también lo vinculan al exilio, ya que debió abandonar su país por cuestiones políticas. •

Agencias AFP v AP

### El régimen chavista mantiene el bloqueo de la red social X

Había sido suspendida el 8 de agosto, acusada de difundir mensajes de odio

CARACAS.- El bloqueo de la red social X se mantiene en Venezuela, cumplida una suspensión por 10 días que ordenó el presidente Nicolás Maduro y sin que la dictadura haya informado sobre una medida adicional contra la plataforma.

X – antes Twitter – funcionaba aver solo con VPN, Cargaba contenido con una de las operadoras, de manera intermitente, sin permitir ver fotos y videos o acceder a enlaces.

Maduroordenóel8de este mes la suspensión de esta red por 10 días. El mandatario está en una cruzada contra las redes sociales y las plataformas de mensajería, que acusa de "campañas de odio" para apoyar un intento de "golpe de Estado" tras las denuncias de la oposición de un fraude en su reelección el 28 de julio pasado.

"¡Fuera Elon Musky fuera X de América Latina!", dijo el gobernante, que tildó de "neofascista" al magnate propietario de la red socialy loacusa de orquestar "ataques contra Venezuela".

Maduro no aclaró si la suspensión de X se prolongará en el tiempoytampocoel Ministerio de Comunicación.

"Al único que beneficia (extender el bloqueo) es al régimen de Nicolás Maduro porque le permite seguir manipulando la narrativa de todo lo que está sucediendo en el país y dejar a la población a oscuras", dijo el periodista y activista Melanio Escobar, de la ONG Redes Ayudas.

Maduro dijo, cuando anunció la suspensión temporal de X, que el organismo responsable por las telecomunicaciones (Conatel) había recomendado que fuera una "medida definitiva".

Las redes sociales son cruciales en el acceso a información en Venezuela, en un clima de censura y autocensura en los medios de comunicación tradicionales y el bloqueo a portales informativos críticos. Es de hecho el primer canal para la difusión de mensajes de la oposición, liderada por María Corina Machado y su candidato Edmundo González Urrutia, que reivindica su victoria el 28 de julio.

Maduro era asiduo usuario de X, pero hizo su última publicación el propio 8 de agosto. Empresas estatales como la petrolera Pdvsa, ministerios e incluso canales de televisión pública como VTV también dejaron de utilizarla. •

Agencias AFP y DPA

# Panamá deportó a 29 colombianos por el pacto migratorio con Estados Unidos

La administración Biden destinó 6 millones de dólares para apoyar los esfuerzos panameños contra la migración irregular

CIUDAD DE PANAMÁ. - El gobierno de Panamá deportó ayer a 29 colombianos que cruzaron irregularmente por la selva del Darién, al aplicar por primera vez el acuerdo sobre migración firmado con Estados Unidos en julio por el nuevo presidente José Raúl Mulino, que también contempla la repatriación voluntaria de venezolanos.

"Tenemos el primer vuelo del convenio financiado por Estados Unidos", dijo a la prensa el viceministro de Seguridad panameño, Luis Felipe Icaza, acompañado por funcionarios estadounidenses, luego de que despegó al amanecer el vuelo chárter desde el aeropuerto de Albrook de la capital panameña con los 29 deportados rumbo a Medellín.

portación desde que ambos países firmaron, a principios de julio, un memorando de entendimiento para tratar de contener una incesante migración irregular hacia Estados Unidos a través de la zona inhóspita en la frontera con Colombia. Más de medio millón de migrantes siguieron esa ruta el año pasado, la mayoría de ellos venezolanos, seguidos de ecuatorianos, colombianos y chinos, entre otras nacionalidades.

El gobierno de Mulino, que tomó posesión el 1 de julio, prometió frenar ese tipo de migración con un plan de repatriación voluntaria de venezolanos, apoyado por Estados Unidos.

Las autoridades panameñas aclararon el martes a periodistas que, por el momento, los vuelos de retorno de venezolanos no se pueden llevar a cabo debido a la crisis poselectoral en el país y a la suspensión de las relaciones diplomáticas con Caracas.

Todos los deportados tienen antecedentes criminales en Colombia, entre ellos uno al que las autoridades identificaron mediante pruebas biométricas como presunto sicario del Clan del Golfo, la poderosa organización colombiana del narcotráfico que está acusada también de liderar el negocio ilícito de tráfico de personas por esa ruta. Según las autoridades colombianas, el Clan del Golfo exporta unas 700 toneladas de cocaína anuales y está vinculado con la minería ilegal y el tráfico de migrantes en el Da- Agencias AP y AFP

rién, aunque sus líderes lo niegan.

Luego de ser revisados por detectores de metales, los deportados, que no portaban equipaje, fueron esposados de pies y manos, por lo que subieron lentamente la escalera de la nave.

Panamá había realizado vuelos de deportación similares antes, pero este es el primero costeado por Estados Unidos y al amparo del acuerdo con Washington.

Mediante este convenio, Washington se comprometió a financiar con seis millones de dólares la deportación desde el país centroamericano de migrantes que crucen el Darién, la inhóspita jungla situada en la frontera colombopanameña.

"El memorándum acoge a Este fue el primer vuelo de de- cualquier persona, no solo criminales", dijo la agregada de Seguridad Interior de Estados Unidos en Centroamérica, Marlene Piñeiro, quien presenció el proceso de deportación junto a otros funcionarios estadounidenses y panameños."Además de los vuelos chárter, nosotros estamos apoyando con vuelos comerciales" para el retorno de migrantes a sus países de origen, agregó.

Durante la campaña electoral, Mulino había prometido "cerrar" el Darién a la migración. "La frontera de Estados Unidos en vez de Texas se corrió a Panamá", afirmó el 16 de abril. Tras asumir el mando, dijo que el convenio con Washington conduciría a iniciar "los procesos de repatriación de toda esta gente que está aquí acumulada" en la selva panameña, pero después matizó sus declaraciones anteriores, al afirmar que no planeaba "repatriarlos a la fuerza", sino de manera voluntaria.

Roger Mojica, director del Servicio Nacional de Migración, dijo que se están coordinando acercamientos con otros países de procedencia de los migrantes en situación irregular, como Ecuador y la India, para deportarlos.

El gobierno Mulino también cerró con alambre de púas algunos puntos de entrada por la selva del Darién y estableció lo que llama un corredor para el paso de los migrantes "más seguro", lo que según las autoridades ha disminuido los tránsitos desde julio. •



Los deportados, esposados, antes de subir al avión AGUSTÍN HERRERA/AP

# Obama vuelve al escenario que lo lanzó a la fama para ungir a Kamala Harris

EE.UU. Se conocen desde hace 20 años, y ahora usarán su alianza política con un objetivo: frenar en noviembre a Trump



Brandon Johnson, alcalde de Chicago, les habla a los delegados demócratas en el United Center

### Rafael Mathus Ruiz CORRESPONSAL EN EE.UU.

CHICAGO. – Barack Obama se metió una vez en problemas por elogiar demasiado a Kamala Harris. Corría 2013, y Obama, por entonces presidente, dijo en un evento para recaudar fondos en San Francisco, en California, que Harris era brillante, dedicada, dura, y también "la fiscal general más guapa del país, de lejos". El comentario desató una virulenta reacción en las redes, y Obama tuvo que llamar a Harris para disculparse. Lejos de la polémica, el episodio es apenas una anécdota en la historia de una alianza política de dos décadas que ahora se encontró con su objetivo definitivo: frenar parasiempreaDonaldTrump,yllevar a la primera mujer al Salón Oval de la Casa Blanca.

Barack y Michelle Obama llevarían anoche su estrellato al escenario de la segunda noche de la Convención Nacional Demócrata para apuntalar a Harris ante la multitud reunida en el United Center de Chicago, y millones de norteamericanos que miraron en los televisores desde sus casas. El destacado papel de los Obama en la convención-coparon el prime time-buscó trasladar la mística de su histórica campaña de 2008 a la nueva cruzada demócrata, liderada ahora por Harris, que pretende ser la primera mujer presidente de Estados Unidos. Un hito que Obama imaginó, hace ocho años, para Hillary Clinton. Esa vez, al igual que ahora, Joe Biden quedó relegado.

"Siento que estaba escrito. Obama empezó acá y fue el primer candidato presidencial afroamericano, y ahora volvemos otra vez con Kamala", dijo Veronica Robinson, 54 años, de Alabama. "Escomo si fuera el destino", se entusiasmó.

El entusiasmo y la energia que se palpan en el ambiente de la con-

vención en Chicago llevó a muchos demócratas a trazar un paralelismo nostálgico entre la campaña de Harris y el camino de Obama a la Casa Blanca. Al igual que en 2008, Estados Unidos puede hacer historia al elegir a la primera mujer, afroamericana, hija de inmigrantes de Jamaica y la India. Un hilo une ambas campañas: el vínculo entre Obama y Harris, forjado a lo largo de las últimas dos décadas.

### Historia de una alianza

Harris y Obama se conocieron en 2004, en el inicio de sus carreras políticas. Harris era fiscal de distrito de San Francisco, y Obama era senador estatal de Illinois, en campaña para una banca en el Senado. Ese año, Obama saltó a la fama con su discurso en la apertura de la convención demócrata que nominó a John Kerry. Cuatro años más tarde, cuando Obama decidió lanzarse en busca de la presidencia, Harrislorespaldóde entrada y viajó a Iowa para golpear puertas como voluntaria para su campaña. Una foto de 2007 que volvió a circular esta semana en las redes muestra a Harris en el acto de lanzamiento de la campaña presidencial de Obama, en Springfield, Illinois, en medio del público, como un simpatizantemás. Esetemprano respaldo de Harris sembró la semilla de una relación que, ahora, puede terminar de torcer el destino de Estados Unidos, y el mundo.

"La llaman la Barack Obama mujer", la bautizó la periodista Gwen Ifill, en una aparición televisiva a principios de 2009, cuando Harris ya comenzaba a perfilarse como una estrella ascendente en el partido.

Obama respaldó después a Harris en sus dos campañas en California, la primera para ser fiscal general, y la segunda para una banca en el Senado. Ya en Was-

hington, Harris buscó el consejo de Obama para su primera campaña presidencial, en 2019. Pero esa campaña terminó en un fiasco: sin un mensaje, una organización o una estrategia claras, Harris desangró recursos y se vio forzada a bajarse en diciembre, antes del primer voto en Iowa. Biden la resucitó políticamente al elegirla como su vicepresidenta, "la mejor decisión que tomé en de toda mi carrera política", dijo el presidente en su discurso de despedida.

Obama mantuvo un sugestivo silencio en medio de la brutal campaña de presión a Biden para que renunciara a su reelección. Lo respaldó luego de su desastroso debate con Trump, perodespués se llamó a silencio mientras un coro creciente de voces en el Partido Demócrata pedia que Biden, a quien ha llamado "su hermano", se retirara. La campaña de Biden salió a responder públicamente a las críticas a Biden de Dan Pfeiffer y Jon Favreau, dos asesores de Obama en su época de la Casa Blanca. Y Obama estuvo en contacto con Pelosi, la gran arquitecta detrás de la inédita jugada para correr a Biden.

Ahora, Obama se comprometió a hacer lo que sea necesario para que Harris gane. Uno de sus estrategas políticos, David Plouffe, ya se sumó al equipo de Harris, y muy probablemente no será el único.

Robert Darrow, un delegado de Louisiana, dijo que la campaña de Obama y la de Harris están unidas por la misma misión. Al participar de su primera convención, recordó la elección de 2008, y volvió a hablar de alegría y esperanza, una electricidad en el aire que parecía esquiva.

"Estoy eufórico", dijo. "Es histórico participar en esta convención; esta convención en particular, es un nuevo día. Hay alegría y esperanza en la política", afirmó.

# La muerte de un diputado sospechado de narco abre una crisis en el gobierno de Peña

PARAGUAY. El sector que lidera el expresidente Cartes pidió la destitución del ministro del Interior y del jefe de la policía; el mandatario los respaldó

ASUNCIÓN.-La muerte en Paraguay del diputado del oficialista Partido Colorado Eulalio Gomes durante un enfrentamiento a fuego con la policía abrió una crisis política que ahora golpea directamente al presidente Santiago Peña.

Gomes, investigado por la Justicia como cómplice de una red dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero, fue en realidad un exponente de la corriente del Partido Colorado en el gobierno más cercano al expresidente Horacio Cartes, quien estuvo en el centro de numerosas investigaciones por corrupción, que le valió una sanción oficial del gobierno de Estados Unidos.

Pese a su afiliación política común y a que el propio Cartes es su mentor político, Peña pidió "respeto al trabajo del Poder Judicial, de la Fiscalía y de la policía" y "apoyo" al ministro del Interior, Enrique Riera.

Gomes, un rico ganadero del nordeste paraguayo, fue abatido anteayer por agentes antidrogas en un procedimiento aprobado por un juez que investiga los lazos del parlamentario con narcotraficantes brasileños. Tenía 67 años y pertenecía al gobernante Partido Colorado (conservador).

En una sesión plenaria de la Cámara baja, el nutrido grupo parlamentario encabezado por Cartes denunció el "asesinato" de Gomes y aprobó un pedido de destitución del jefe de la policía, Carlos Benítez, y de Riera, "por mal desempeño de sus funciones".

"Estamos ante un terrorismo de Estado. Fue la ejecución de un legislador en un procedimiento que tiene más sombras que luces", expresó el diputado opositor Diosnel Aguilera.

El diputado Carlos Godoy dijo que "el presidente tiene la facultad de cambiar al ministro del Interior, que es responsable de las acciones de las fuerzas policiales, así como al comandante de la policía, e iniciar un proceso político contra el fiscal".

Sin embargo, los altos funcionarios fueron respaldados nuevamente por el presidente.

"Mis condolencias para la familia de Gomes y a sus compañeros de la Cámara de Diputados. La policía cumplió la orden de un juez. Reafirmo mi compromiso con el trabajo de las instituciones. Apovo al ministro del Interior", declaró a la prensa desde Asunción Peña, que agregó que, según la información que le ha llegado, "no se han incumplido ninguno de los protocolos".

### Interrogantes

Peña lamentó "la pérdida de una vida humana" durante la operación y afirmó que el mortal desenlace "obviamente abre muchos interrogantes", por lo que espera que "la Justicia pueda dar luz a todo este evento".

"Estamos todos deseosos de saber realmente qué fue lo que ocurrió", acotó.

El comisario Benítez informó que se realizaron dos allanamientos en propiedades de Gomes en Agencias AP y AFP



Santiago Peña

ARCHIVO

la ciudad de Pedro Juan Caballero, 550 kilómetros al nordeste de Asunción, en la frontera seca con Brasil, y dijo que en ambos se registraron disparos, que fueron respondidos por los policías.

"Los intervinientes fueron repelidos con disparos, contestaron el fuego e hirieron mortalmente al parlamentario", explicó Benítez.

### Lavado de dinero

La orden de allanamiento fue firmada por un juez para la detención "de personas sospechosas de formar parte de un esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal".

Entre las personas requeridas se encontraba Alexandre Gomes, hijo del político, quien escapó, pero luego se entregó a las autoridades y quedó detenido, según el informe policial.

El jefe de la policía aclaró que no tenían previsto detener a Eulalio Gomes, que goza de fueros parlamentarios, pero sí incautar documentos ligados a la investigación.

El abogado de la familia Gomes, citado por la prensa, indicó que presentarán una denuncia por homicidio y, según la viuda, los policías intervinientes no se identificaron ante los primeros disparos.

El fiscal general, Emiliano Rolón, indicó que la investigación, ya en marcha, debe esclarecer "la muerte ocurrida durante la irrupción policial".

"El deceso ocurrido durante la irrupción policial debe ser esclarecido, para lo cual nuestro compromiso y empeño está firme. La investigación preliminar iniciada irá tomando fuerza, con las medidas adecuadas, al evidenciar los errores de procedimiento, otros defectos o connotación delictual", señaló por su parte la institución en un comunicado.

El abogado de la familia de Gomes, Oscar Tuma, denunció que hubo irregularidades en la actuación policial durante el allanamiento de la vivienda del legislador.

Tuma insistió en que Eulalio Gomes estaba indefenso y, según el informe de la autopsia forense, no presentaba una posición que pudiera representar un peligro para las fuerzas que realizaban el allanamiento.

LA NACION | MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024

# Moscú conquista una ciudad clave del este de Ucrania y Kiev se consolida en Kursk

COMBATES. Pese a los avances ucranianos dentro de territorio ruso, el Kremlin no cede en su ofensiva en la región de Donetsk



Putin, de rodillas, homenajeó a las víctimas de la toma de una escuela en Beslan en 2004

MOSCÚ.– Las fuerzas rusas anunciaron ayer que lograron capturar la ciudad ucraniana de Nueva York en la región de Donetsk, una localidad que describieron como un centro logístico de importancia estratégica en su campaña para controlar toda la región. El avance se produjo en un momento crítico, cuando Moscú enfrenta la presión del contraataque lanzado por Kiev en la región rusa de Kursk, y que el

presidente Vladimir Putin prometió que será recuperada.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que su tropas capturaron "uno de los mayores asentamientos de la aglomeración de Toretsk y el núcleo logístico estratégicamente importante de Novhorodske", que es el nombre que tenía antes la ciudad ucraniana, situada en la región de Donetsk.

En tanto, el presidente ruso afir-

mó que su país logrará sus objetivos contra los ucranianos que "cometen crímenes en la región de Kursk" como ha logrado sus objetivos en la lucha contra el terrorismo.

En una reunión con las madres de los niños asesinados en el ataque terrorista de 2004 en Beslan. Putin dijo que "no puede haber ninguna duda" sobre la victoria final de Moscú contra la ocupación de Kiev.

El 6 de agosto pasado, Kiev llevó

a cabo una inesperada incursión en la región rusa de Kursk con el objetivo de desconcertar al Kremlin y obligar a Moscú a dividir sus recursos militares.

Según fuentes militares ucranianas citadas por el periódico Rbc, el jefe del Kremlin habría dado a sus tropas la orden de expulsar a las fuerzas de Kievantes del 1º de octubre, pero no ordenó a cambio una retirada, sino reforzar la presencia de fuerzas rusas en las zonas claves del Donbass, en el este de Ucrania, donde los rusos han estado atacando durante meses.

En la tercera semana de su incursión en la región de Kursk, las fuerzas ucranianas ya destruyeron o dañaron los tres puentes que pasan sobre el río Seym, en el oeste de Rusia.

Los ataques a los tres puentes sobre el río Seym podrían atrapar a las fuerzas rusas entre el río, el avance ucraniano y la frontera ucraniana.

Desde que comenzó la incursión el Ejército ucraniano capturó 1263 km2 y 93 localidades, frente a los 1000 km2 de hace una semana, dijo el máximo comandante militar de Ucrania, Oleksandr Syrskyi.

### Presión sobre Donetsk

Según los observadores ucranianos, el alivio de la presión en este
frente habría sido uno de los objetivos que Kiev pretendía lograr con el
ataque a Kursk. Pero esto no parece
haber ocurrido, dado el ritmo marcado por los mandos de Moscú en el
avance, especialmente en la región
de Donetsk, donde la situación para
las fuerzas ucranianas es "dificil",
admitió el presidente ucraniano,
Volodimir Zelensky.

mera hora de a
produciendo in
el sector de Tor
va York, ante
blogueros milit
maban que las fraban llevando
de barrido allí.
Anteayer, Vla
rigente apoyad
có un video de u
izaba la bandera

En 2021, la localidad ucraniana de Nueva York, en la región de Donetsk, llamó la atención mundial cuando recuperó ese particular nombre. Una iniciativa apoyada por 301 diputados que fue promovida por los habitantes de esta localidad de 10.000 habitantes y ubicada en la línea de ferrocarril que va a Sloviansk, una de las ciudades del este de Ucrania que Moscú lleva tiempo queriendo tomar.

Esta denominación no fue un capricho reciente, sino una vuelta a las raíces históricas de la ciudad, que fue fundada en el siglo XIX por colonos alemanes llegados al imperio ruso por invitación de la emperatriz Catalina la Grande unos cien años antes.

Nueva York pasó de albergar a unas pocas personas a convertirse en el centro de una nutrida comunidad alemana. Al mismo tiempo, tras la Revolución Rusa de 1917 muchos alemanes comenzaron a abandonar Nueva York, y los que se quedaron fueron expulsados durante la Segunda Guerra Mundial.

En la posguerra y el inicio de la Guerra Fría, la localidad cambió su nombre y comenzó a denominarse Novhorodske, como parte de los intentos de borrar las referencias occidentales y establecer una identidad más alineada con el régimen soviético.

Hasta el momento, el epicentro de los combates continúa en el este de Ucrania, donde las tropas rusas avanzan progresivamente, luego de que el presidente ruso convirtió en una prioridad la captura del Donbass, que agrupa a las regiones ucranianas de Donetsky Lugansk.

El Ejército ucraniano dijo a primera hora de ayer que se estaban produciendo intensos combates en el sector de Toretsk, incluida Nueva York, ante informaciones de blogueros militares rusos que afirmaban que las fuerzas de Moscú estaban llevando a cabo operaciones de barrido allí.

Anteayer, Vladimir Rogov, un dirigente apoyado por Rusia, publicó un video de un soldado ruso que izaba la bandera rusa en lo alto de lo que parecía un edificio administrativo en Nueva York, y las imágenes circularon rápidamente en redes sociales.

Además, el avance ruso continúa en la ciudad de Pokrovsk, mientras familias enteras empezaron a escapar ayer de esta ciudad en el este de Ucrania donde el Ejército ruso se aproxima rápidamente.

Agencias AFP y Reuters

# Carlos, en una Southport golpeada



LONDRES (AP).— El rey Carlos III visitó ayer Southport, en el noroeste de Inglaterra, donde tres niñas murieron a finales de julio en un ataque con cuchillo que desencadenó varias jornadas de disturbios en Inglaterra. El monarca, de 75 años, se detuvo para observar las ofrendas para rendir homenaje a las víctimas. Luego se reunió con chicos que sobrevivieron al ataque, que tuvo lugar el 29 de julio. Tres niñas de 6, 7 y 9 años murieron y otros ocho resultaron heridos, así como dos adultos. La policía detuvo a un menor de 17 años. • Ford Argentina S.C.A. convoca a realizar la presente campaña preventiva de seguridad a los poseedores de vehículos Ford Bronco Sport, Maverick y Mustang Mach-E, cuyos números de chasis se encuentren en los rangos indicados a continuación:



| Modelo            | Origen   | Fecha de Fabricación                | Año Modelo   | Últimos 8 dígitos del número de Chasis |
|-------------------|----------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| Bronco<br>Sport   | México   | 03/09/2023 al 06/10/2023            | 2023         | P**04254 at P**28672                   |
|                   | T-THORNE | 5315312525 dt 00/10/2023 F          | 2024         | R**00017 al R**00029                   |
| Maverick          | México   | México 20/06/2023 al 29/09/2023 20/ |              | P**50322 al P**95598                   |
| Mustang<br>Mach-E | México   | 03/07/2023 at 06/07/2023            | 2023<br>2024 | P**61302 al P**61385                   |

\* Los asteriscos representan letras y números aleatorios, el control deberá realizarse utilizando el primer digito, y los últimos 5 (del número de serie).

En algunos de los vehículos involucrados, es posible que no cuente con el correcto sellado entre la cubierta de engranajes y la caja de engranajes del motor del limpiaparabrisas, lo que puede causar que entre agua en el motor del limpiaparabrisas, y -en casos extremos- el sistema del limpiaparabrisas deje de funcionar. Si esta condición sucediera, podría haber una reducción o pérdida de visibilidad en determinadas condiciones, lo que aumentaría el riesgo de accidentes.

Si bien no se han registrado incidentes de este tipo en el mercado local, Ford, en su compromiso con la seguridad y calidad de sus productos está trabajando en una solución y estará informando a los clientes una vez que se encuentre disponible.

Por cualquier consulta, le pedimos que por favor se comunique con el Centro de Atención al Cliente Ford, de lunes a viernes de 9 a 20 horas, por teléfono al 0800-888-3673, por mail a ateclien@ford.com o por WhatsApp al 11-3590-9236.

# El Ejército israelí recupera los cadáveres de seis rehenes de Hamas

**OPERATIVO**. Solo uno de ellos no había sido dado por muerto hasta el momento; quedan 109 cautivos; las familias redoblaron su exigencia al gobierno para un acuerdo negociado

JERUSALÉN.- Israel recuperó los cadáveres de seis rehenes en la zona de Khan Yunis, en el sur de Gaza, según comunicaron ayer el Ejército y la oficina del primer ministro, mientras continuaban las negociaciones para recuperar a los más de 100 cautivos que permanecen en manos del grupo terrorista Hamas.

Con la devolución de los seis cadáveres, quedan 109 rehenes en Gaza, de los que se cree que un tercio murieron y se desconoce la suerte que corrieron los demás. El operativo israelí coincidió con los intentos de Estados Unidos, Egipto y Qatar para mediar en un acuerdo de alto elfuegoentre Israely Hamas que incluya la liberación de los cautivos.

El Ejército israelí explicó en un comunicado que sus fuerzas recuperaron los cuerpos durante una operación nocturna en el sur del enclave palestino. La nota identificóa los rehenes como Yagev Buchshtab, Alexander Dancyg, Avraham Munder, Yoram Metzger, Nadav Popplewell y Haim Perry, pero no indicó cómo o cuándo murieron.

Cinco de los rehenes tenían más de 50 años cuando fueron capturados, y tres tenían familiares que fueron liberados durante una tregua de una semana en noviembre pasado. Solo uno de ellos, Avraham Munder, se presumía que todavía podía estar vivo. Los demás habían sido dados por muertos.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo en un comunicado que los cuerpos de los rehenes fueron recuperados después de una "operación compleja", y agregó que Israel seguirá trabajando para "desmantelar a Hamas".

El Foro de Familias de Rehenes, la organización que representa a la mayoría de las familias de los rehenes, recibió con satisfacción la noticia, pero renovó su llamamiento



De izquierda a derecha: Dancyg, Munder, Buchshtab, Metzger, Peri y Popplewell THE HOSTAGE FAMILIES FORUM

al gobierno para que concluya un acuerdo de liberación de rehenes con Hamas.

"El retorno inmediato de los 109 rehenes restantes solo puede lograrse mediante un acuerdo negociado. El gobierno israelí, con la ayuda de mediadores, debe hacer todo lo que esté en su mano para concluir el acuerdo que está actualmente sobre la mesa", dijo.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que ha recibido duras críticas de muchas de las familias de los rehenes por no haber logrado un acuerdo con el grupo terrorista, afirmó que el gobierno seguiría trabajando para recuperar

a los restantes rehenes que aún permanecen en Gaza.

"El Estado de Israel seguirá haciendo todo lo posible para devolver a todos nuestros rehenes, los vivos y los muertos", afirmó Netanyahu en un comunicado.

La mayoría de los rehenes de Gaza fueron capturados por terroristas armados de Hamas cuando arrasaron comunidades del sur de Israel el 7 de octubre, un asalto en el que mataron a unos 1200 israelíes y extranjeros y tomaron a unas 250 personas como rehenes.

Además, Hamas ya retenía a dos ciudadanos israelíes que entraron en Gaza hace aproximadamente

una década, así como los cadáveres de dos soldados asesinados en 2014, cuando hubo otro conflicto.

### Diferencias

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, que realiza su novena visita a la región desde el inicio de la guerra, dijo a principios de la semana que Netanyahu había aceptado la propuesta para salvar las diferencias en las conversaciones para el alto el fuego y pidió a Hamas que hiciese lo mismo.

Para Estados Unidos, una tregua en Gaza ayudaría a evitar una generalización del conflicto, incluso un posible ataque contra Israel de

parte de Irán y sus aliados, el movimiento libanés Hezbollah, Hamas y los rebeldes hutíes.

Hamas ha acusado a Estados Unidos, mediador en el conflicto pero aliado de Israel, de aceptar las exigencias israelíes y de intentar imponérselas al grupo insurgente. Pero el presidente Joe Biden acusó ayer a su vez a Hamas de "distanciarse" de las negociaciones. El grupo replicó por su parte que esas declaraciones "no reflejan la real posición del movimiento, que desea alcanzar un acuerdo de alto el fuego", y dan en cambio una "luz verde" para que Israel continúe la guerra.

Los mediadores están tratando de cerrar un plan en tres fases por el que Hamas liberaría a los demás rehenes a cambio de un alto el fuego duradero, de la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y de la liberación de palestinos encarcelados por Israel. Pero las diferencias entre los dos bandos siguen siendo amplias.

Desde el 7 de octubre, el Ejército israelí conduce acciones de represalia contra Hamas en Gaza, con el objetivo de desmantelar al grupo y recuperar a todos los rehenes. El Ministerio de Salud del enclave anunció en tanto un nuevo balance de 40.173 muertos en el territorio desde el inicio de la guerra con Israel, hace más de diez meses.

La Defensa Civil gazatí anunció que al menos 12 palestinos murieron en el bombardeo israelí de una escuela de Ciudad de Gaza, donde se refugiaban. Según el Ejército israelí, en el establecimiento había "terroristas escondidos". Además, seis personas murieron en un ataque del Ejército en Rafah, en el sur.

"Tenemos la impresión de que la gente espera la muerte. La muerte parece ser la única certeza en esta situación" para los 2,4 millones de habitantes que no tienen donde guarecerse de los bombardeos israelíes, dijo Louise Wateridge, vocera de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (Unrwa).

"En la franja de Gaza no hay ningún lugar seguro, es absolutamente lamentable", dijo la vocera. "Inclusive las escuelas ya no son un lugar seguro", añadió en alusión al ataque de ayer en la Ciudad de Gaza y de otros bombardeos similares. •

Agencias AFP, AP y ANSA

# Continúa la búsqueda de los desaparecidos en Sicilia

ITALIA. El velero hundido transportaba a personas que celebraban la absolución del magnate Mike Lynch; acceso complicado

ROMA.-Buzos de la policía reanudaron ayer la búsqueda de seis personas atrapadas en el casco de un superyate que se hundió en aguas profundas frente a Sicilia, entre ellos un magnate británico de la tecnología -que celebraba su reciente absolución de acusaciones de fraude- y las personas que lo defendieron en el juicio.

El Bayesian, un lujoso velero de 56 metros de eslora con bandera británica, transportaba a 22 personas cuando fue sorprendido por una violenta tormenta mientras estaba anclado frente al puerto de Porticello, en la madrugada. Un día después del trágico incidente, la Guardia Costera italiana continuaba la intensa y complicada búsestán desaparecidas.

Funcionarios de protección civil creen que el barco fue alcanzado por una tromba marina o tornado sobre agua que pasó por la zona y se hundió rápidamente.

El lujoso barco se encuentra unos 50 metros bajo el agua frente a Porticello, cerca de Palermo, una profundidad mayor que aquella para la que la mayoría de los buzos recreativos están certificados y que



queda de las seis personas que aún Buzos frente a Porticello, donde se hundió el yate

requiere precauciones especiales. Los equipos de recuperación solamente podían permanecer durante turnos de 12 minutos, una medida que ralentizó los intentos de llegar al estrecho interior del naufragio.

Una grabación granulada de cámaras de circuito cerrado desde tierra difundida en el sitio web del Giornale di Sicilia mostraba el majestuoso mástil iluminado de

75 metros del Bayesian capeando el temporal y desapareciendo en el transcurso de un minuto.

Quince de las 22 personas que iban a bordo sobrevivieron, entre ellas una madre que sostuvo en las aguas a su beba de un año para salvarla.

Un cuerpo fue recuperado, identificado por los funcionarios como el chef a bordo del barco, nacido en

Antigua. El resto de la tripulación, de 10 personas, sobrevivió, incluido el capitán, a quien los fiscales buscaron para interrogar.

Todavía quedan seis personas en paradero desconocido, tres de ellas personalidades del mundo de la tecnología, las finanzas y el derecho. Los desaparecidos son Mike Lynch y su hija Hannah, de 18 años; Judy y Jonathan Bloomer, presidente de Morgan Stanley International, y Chris Morvillo, abogado de Clifford Chance, y su esposa, Neda.

"Es una gran, gran tragedia", dijo el embajador de Gran Bretaña en Italia, Edward Llewellyn, que ayer visitó Porticello. El Reino Unido envió cuatro investigadores al sitio del naufragio, dado que el desastre involucraba una embarcación con pabellón británico y había ciudadanos británicos entre las personas reportadas como desapareci-

### El operativo

Oficiales de bomberos dijeron que las otras seis personas a bordo se considerarán extraviadas hasta que sean localizados los restos. Entre ellas está el magnate Mike

Lynch, considerado alguna vez el rey británico de tecnología, y que fue exonerado en junio de acusaciones de fraude y conspiración en un juicio federal realizado en Estados Unidos relacionado con la venta de su empresa Autonomy Corp a Hewlett Packard por 11.000 millones de dólares.

Los equipos de búsqueda rotatorios, cada uno compuesto por dos buzos especializados en cuevas, trabajaban para abrir puntos de acceso y penetrar en el naufragio, que se encuentra a una profundidad mucho mayor que la que la mayoría de los buzos recreativos están certificados a alcanzar.

Los buzos no han podido llegar a los camarotes bajo la cubierta porque están bloqueados con muebles que se desplazaron durante la violenta tormenta.

Los equipos de rescate dijeron que suponen que las seis personas extraviadas están en esos camarotes debido a que la tormenta ocurrió cuando la mayoría debía estar durmiendo, pero los equipos no han verificado su presencia a través de las ventanillas.

Agencias AP, AFP y ANSA



# +INFORMACIÓN A LA MAÑANA



+MAÑANA CON ANTONIO LAJE



10:00 LUNES A VIERNES

BUEN DÍA NACIÓN CON LUIS NOVARESIO



13:00 LUNES A VIERNES

+NOTICIAS CON MARÍA LAURA SANTILLÁN



# POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

### CRONOLOGÍA DE UNA RELACIÓN SIGNADA POR LOS DESENCUENTROS

Victoria Villarruel viene dando señales de diferenciación de la mesa chica de Javier Milei. Su desacuerdo original fue por el control de Seguridad y Defensa.

### 18/04/2024



Con el acuerdo de Villarruel, los senadores se aumentaron las dietas por primera vez, en una jugada sorpresiva que indignó a Milei.

Conflicto de poderes | EL FUTURO DEL MÁXIMO TRIBUNAL

# Villarruel dijo que a Lijo le falta "rectitud y honestidad" y tensa el vínculo con Milei

La vicepresidenta criticó con dureza al candidato del Gobierno; aseguró que no tiene suficientes "pergaminos" para ocupar un lugar en la Corte; reconoció que se negocia una ampliación

### Gustavo Ybarra

LA NACION

En medio de la polémica por el aumento de sueldo de los senadores, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a cargar contra la candidatura de Ariel Lijo para la Corte Suprema. Dijo que "no contaría con los pergaminos suficientes" para el sitial para el que está propuesto, y criticó la decisión del presidente Javier Milei de impulsar su candidatura.

En un almuerzo en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la vicepresidenta también reveló que "existe la intención" de ampliar la Corte. "Va a ser uno de los temas que se tratará en los meses venideros", dijo Villarruel, quien no aclaró quién estaría impulsando la discusión, aunque se presume que es una idea que se baraja en el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, el tema que mayor atención concitó entre los más de 140 comensales que compartieron el almuerzo de camaradería de los abogados porteños fue su postura sobre la postulación de Lijo, a quien Villarruel ya había cuestionado en un reportaje que concedió a fines de marzo último.

"No creo que haya sido la mejor elección y simplemente ha sido una candidatura controversial. Todos hubiéramos querido tener un candidato que nos enorgullezca, que va a poder desenvolver la más alta judicatura con la suficiente rectitud. honestidady sabiduría posible; y no es este el caso", afirmó Villarruel, en un nuevo gesto de distanciamiento del gobierno de Milei.

Lijo se presentará mañana, a las 10, en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, ante la que deberá defender su nominación y someterse a las preguntas que le quieran formular los legisladores. Una semana después será el turno del catedrático Manuel García-Mansilla.

En realidad, las palabras de la vicepresidenta fueron un tiro por elevación a Santiago Caputo, su archirrival en la interna del Gobierno y uno de los impulsores de la candidatura de Lijo, pero se terminó convirtiendo en un dardo envenenado que impactó en la figura de Milei,

que fue quien envió el pliego del juez federal al Senado como cabeza del Poder Ejecutivo.

La vicepresidenta fue la invitada de un almuerzo de camaradería organizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo presidente, Alberto Garay, ratificó el rechazo de la entidad al ingreso del controvertido juez. "El Colegio ha impugnado a Lijo en todas las instancias posibles y lo seguirá haciendo", afirmó el jurista en el inicio del encuentro.

Luego de unas palabras iniciales, de neto corte institucional y en las que destacó la necesidad de una Justicia independiente, y tras compartir la comida con los principales dirigentes de la entidad, Villarruel se sometió a una serie de preguntas de los socios de la institución.

Como se esperaba, una de los interrogantes fue sobre su opinión acerca de la postulación de Lijo a la Corte. "Mi opinión sobre Lijo es pública: no estoy de acuerdo con su candidatura", comenzó su respuesta la vicepresidenta.

La primera objeción que hizo Villarruel a Lijo fue que está propuesto para reemplazar a una mujer. El juez federal está nominado para ocupar el lugar que dejó vacante Elena Highton de Nolasco, que renunció al tribuna en 2021.

La vicepresidenta aclaró que no hablaba desde el feminismo. "Por



Victoria Villarruel VICEPRESIDENTA

"No creo que haya sido la mejor elección y simplemente ha sido una candidatura controversial"

"Es un juez que ha lesionado mucho los vínculos a raíz de su candidatura; ha partido mucho a la sociedad"

empezar, está reemplazando la banca de una mujer y hay mujeres brillantes dentro del ámbito del derecho, con lo cual me hubiera gustado que la candidata fuera una mujer; y lo digo desde quien no es feminista, sino que está pensando en una situación de simple justicia", dijo.

"En segundo término -continuó Villarruel-, [Lijo] es un juez que ha lesionado mucho los vínculos a raíz de su candidatura. Ha partido mucho a la sociedad su candidatura, entre los que están a favor y en contra. Es un juez controversial que no contaría con los pergaminos necesarios para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Tras destacar que un juez de la Corte debe ser "una de las garantías de seguridad jurídica, de confianza de un país y de control de constitucionalidad sobre los actos del Ejecutivo", la vicepresidenta concluyó: "Por ende, creo que no ha sido la mejor elección".

En otrotramo de su presentación, y también ante una pregunta de uno de los presentes sobre los rumores que circulaban sobre el tema, Villarruel reconoció que se analiza la posibilidad de ampliar la Corte Suprema, al extremo que dijo que ya no se trata de un rumor sino de un tema concreto que el Congreso deberá discutir en el futuro cercano.

"No es un rumor, diría que hay una intención de ampliar la Corte Suprema. Por lo menos se esgrime eso como uno de los próximos pasos a debatir, así que va a ser uno de los temas que se tratarán en los meses venideros, la ampliación de la Corte y de cuántos miembros", afirmó.

La declaración de Villarruel no hace más que confirmar lo que publicó LA NACION acerca de que, en el marco de la discusión de los pliegos de Lijo y Garcia-Mansilla, en el Senado se barajaba la posibilidad de incluir en la negociación la ampliación del máximo tribunal y otros cargos que requieren de un extenso acuerdo político, ya que requieren de una mayoría agravada de dos tercios, como el procurador general de la Nación y el defensor del pueblo, además de juzgados federales vacantes en varios puntos del país. •

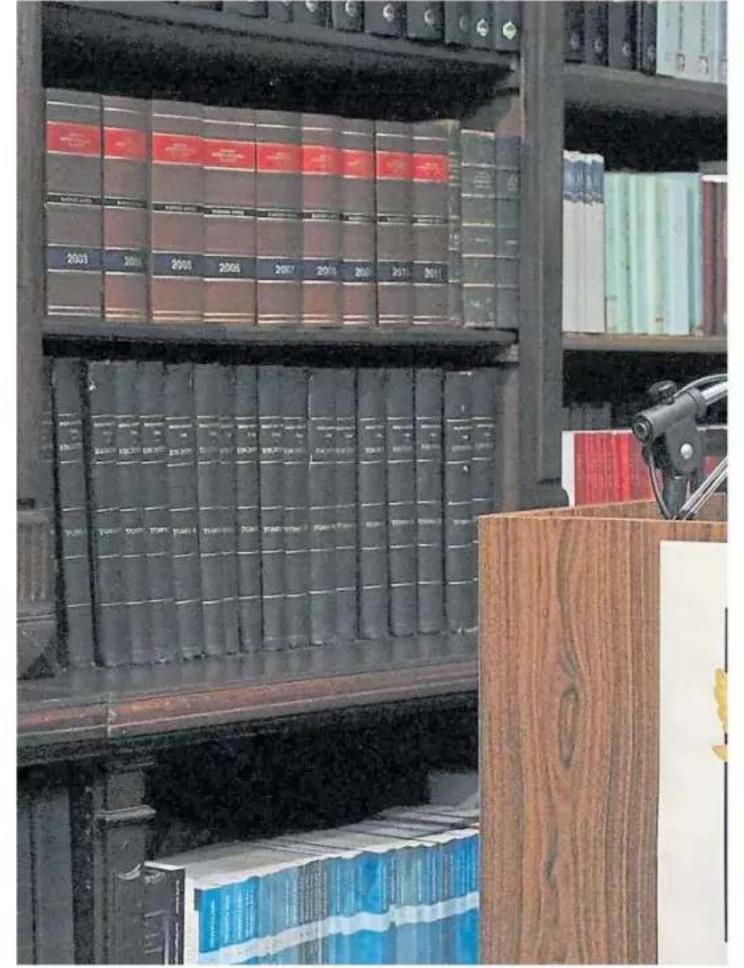

La vicepresidente expuso ayer en el Colegio de Abogados de la Ciudad

# El kirchnerismo condicionó su apoyo al candidato para la Corte

El jefe de bloque de Unión por la Patria dijo que nadie del Gobierno buscó un acuerdo para respaldar a Lijo

El jefe del bloque kirchnerista del Senado, José Mayans, díjo que su bancada no firmará el dictamen de Ariel Lijoyaseguró que es el Gobierno el que tiene la misión de reunir los apoyos necesarios en la Comisión de Acuerdos para que el pliego que postula al cuestionado juez federal para la Corte Suprema pueda llegar al recinto de la Cámara alta.

"Le sugerí al bloque que no firme el dictamen, que las firmas las ponga el Poder Ejecutivo, porque a nosotros no nos habló nadie", afirmó Mayans, en diálogo con LA NACION.

Las palabras del jete de la principal bancada de oposición abren un enorme interrogante sobre la suerte que podría correr la postulación de Lijo y se produjeron a menos de 24 horas de la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos del Senado, a la que deberá someterse hoy, a partir de las 10, el candidato del Poder Ejecutivo para ocupar el sitial vacante desde la renuncia, en 2021,

de Elena Highton de Nolasco.

La resistencia del kirchnerismo anunciada por el jefe de su bancada también afecta la candidatura del catedrático Manuel García-Mansilla. El decano de la Facultad de Derechode la Universidad Austral está propuesto para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, que en diciembre cumplirá 75 años y deberá jubilarse, y tendrá que defender su pliego en audiencia pública el 28 del actual.

Mayans insistió en que nadie del Gobierno se acercó a hablar con su bancada y que por lo tanto, y teniendoencuentaquelaaprobacióndeun juez de la Corte necesita de un amplio acuerdo político, ya que la Constitución exige el voto de los dos tercios de los presentes en el Senado, el bloque de Unión por la Patria no apo-

yaría, en principio, el pliego de Lijo. "A nosotros no nos habló nadie y en principio no tenemos ninguna obligación. El que tiene la obligación de juntar las firmas es el Eje-

POLÍTICA 9 LA NACION | MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024

### 09/07/2024



La vice no asistió al Pacto de Mayo en Tucumán por estar engripada, pero al día siguiente fue al desfile militar y terminó arriba de un tanque con el Presidente.

### 16/08/2024

La Casa Rosada y el Ministerio de Defensa no la invitan al acto de entrega de sables a los oficiales de las Fuerzas Armadas. Ella deja trascender su enojo.

### 20/08/2024

Cuestiona al juez federal Ariel Lijo, el candidato de Milei a sumarse a la Corte Suprema de Justicia, justo el día previo a la audiencia de hoy en el Senado.



COLEGIO DE ABOGADOS

cutivo. Para mí, el tema de la Corte requiere de un acuerdo político", sentenció Mayans.

El kirchnerismo tiene siete de los 17 miembros de la Comisión de Acuerdos, por lo que su negativa a firmar el dictamen no le cerraría la puerta a la posibilidad de que Lijo obtenga la luz verde para que su pliego pueda llegar al recinto.

Sin embargo, entre los otros diez miembros se encuentran los radicales Carolina Losada (Santa Fe) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego), quienes se oponen a apoyar al juez federal en su intento de llegar al máximo tribunal de Justicia.

La senadora santafesina ya anunció en público su rechazo a Lijo. Blanco, en tanto, habría adelanta-

### **GRITOS E INSULTOS** EN DIPUTADOS

La reunión de la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados terminó ayer a los gritos, luego de que el sindicalista de Smata Mario Manrique tratara de "maricón" al diputado de Pro Fernando Iglesias, quien había acusado a esa organización de "haber entregado compañeros" a la dictadura. "Te voy a arrancar la cabeza", lo amenazó el gremialista.

do su negativa en conversaciones con compañeros de bancada. De hecho, el patagónico participó en la tarde de anteayer, de la audiencia en la que juristas y referentes de organizaciones profesionales y no gubernamentales cuestionaron en duros términos la idoneidad moral yacadémica del candidato propuesto por el gobierno de Javier Milei.

Sin los votos de Blanco y Losada, la Casa Rosada solo podría aspirar a reunir ocho apoyos. Pero se necesitan nueve firmas para que el pliego de Lijo alcance dictamen de mayoría.

La audiencia de anteayer volvió a dejar expuestas las críticas y sospechas que pesan sobre Lijo, cuestionado no solo por su patrimonio y el manejo de causas de corrupción -que suelen dormir por años en su despacho-, sino también por sus escasos antecedentes académicos para acceder al máximo tribunal.

"Lijo no puede ser honrado con la magistratura más alta en el Poder Judicial, que debe ser un jurista de idoneidad técnica comprobada y deber ser de reputación ejemplar; sin embargo, la orfandad curricular del juez Lijo lo descalifica per se", sentenció Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Igual de lapidario fue el jurista Eduardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana, quien dijo que "nombrar a un juez como Lijo es una acción política de un pacto político de impunidad". • Gustavo Ybarra

# Tras el escándalo, el Senado dará marcha atrás con la suba

La vicepresidenta convocó a una sesión especial por las dietas

Gustavo Ybarra

LA NACION

La repercusión que generó el nuevo aumento de las dietas de los senadores, que llegarían a \$9 millones en bruto, convulsionó a la Cámara alta, que mañana discutirá en sesión especial qué camino seguir con los ingresos de los legisladores y tratar de terminar con las críticas.

La sesión fue convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. quien se anticipó a una nota que después presentaron los jefes de todos los bloques políticos para solicitarle que "en esta oportunidad no se modifique la dieta" de acuerdo con el sistema que los tiene enganchados de las paritarias salariales que reciben los trabajadores legislativos. La sesión esordinaria.

Cansada de pagar el costo político por una decisión que, sostiene, ella no adoptó ni puede revertir porque fue votada por el cuerpo en una sesión de abril, la vicepresidenta decidió obligar a los legisladores a discutir la suspensión del incremento en el recinto del Senado, en el mismo lugar en el que aprobaron la resolución que enganchó sus ingresos a los aumentos que reciben los empleados del Congreso.

El pedido de retroceder en el aumento fue impulsado por el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans (Formosa), quien se comunicó con los presidentes de los bloques de la UCR, Eduardo Vischi (Corrientes); del oficialismo, Ezequiel Atauche (Jujuy), y de Cambio Federal, Juan Carlos Romero (Salta), para consensuar el pedido para que Villarruel deje sin efecto el aumento del 6,6% que el Congreso les otorgó ayer a los trabajadores parlamentarios. También sumaron su rúbrica Carlos Espínola (Unidad Federal-Corrientes), Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia-Misiones) y Luis Juez (Pro-Córdoba).

### Críticas del Presidente

La polémica generada por el pecial se hará luego de la reunión nuevo aumento, con las duras críticas de Javier Milei a la cabeza, enrareció el clima en la Cámara alta. Uno de los apuntados es el cordobés Juez, quien apoyó el posteo que Milei publicó en X cuando se enteró del aumento. Al menos dos legisladores aseguraron a LA NACION que el jefe del bloque Pro fue uno de los que se opusieron cuando, la semana pasada, Villarruel les contó a los jefes de bancada que iba a cerrar una nueva paritaria y les propuso a los presentes si querían desengancharse para evitar nue-

vas críticas, tal como ocurrió.

El enojo tuvo como eje a Milei y su dura embestida contra la Cámara alta. "Que el Presidente les explique a los argentinos qué hizo con los \$80.000 millones que se gastaron en Inteligencia; después los hijos de puta somos nosotros", se quejó el jefe de la bancada kirchnerista, molesto porque considera que los ataques del jefe del Estado a los senadores tienen como objetivo desviar la atención de la discusión que se llevará adelante en la Comisión Bicameral de Inteligencia, en la que se discutirá el DNU del Gobierno que aumentó en \$100.000 millones los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Tras la difusión del aumento, Milei reprodujo mensajes de usuarios de las redes con críticas e insultos a los senadores. Entre ellos, uno que expresaba: "Gracias Martín Menem por desenganchar los aumentos de los diputados y no permitir que se aumenten y ganen la locura que ganan las ratas de los senadores".

En rigor, Menem no tomó ninguna determinación, ya que el enganche fue una decisión adoptada por los senadores en abril. Por el contrario, el presidente de la Cámara baja acordóenjunioaumentarlasdietas en un 80% en tres cuotas. •

# Paoltroni, el senador rebelde que se animó a desafiar a Santiago Caputo

### EL PERFIL

Matías Moreno

LA NACION

Francisco Paoltroni se transformó en una voz rebelde en La Libertad Avanza. No solo es un férreo opositor a la llegada del controvertido juez Ariel Lijo a la Corte, sino que también en las últimas horas se animó a desafiar en público a Santiago Caputo, el influyente asesor presidencial. Lo acusa de ser el autor intelectual de la decisión de promover a Lijo, una jugada que, advierte, podría erosionar la seguridad jurídica del país y "dañar" la imagen del Presidente.

El máximo responsable es Santiago Caputo; es la cabeza que tiene que rodar", espeta Paoltroni, un productor agrario que nació en Buenos Aires, pero se afincó hace más de una década en Formosa. bastión de Gildo Insfrán, para dedicarse al negocio ganadero.

Ante la consulta de LA NACION, el senador asegura que no contempla la idea de renunciar a su banca

o abandonar el bloque oficialista, pese a que intuye que está destinado a ser marginado. Por ahora, mantiene su cruzada en soledad. "Yo no cambio las ideas. ¿Por qué me voy a ir del bloque si fui votado por la ciudadanía bajo un contrato y yo estoy absolutamente dentro de ese contrato? En todo caso, que se vayan los otros", se defiende.

A pesar de que Milei envía señales nítidas de que mantendrá su cobertura a Caputo, quien también fue un blanco de los dardos de Mauricio Macri, jefe de Pro, Paoltroni evita cuestionar al Presidente. "A Milei lo han convencido de que Lijo servía para algo. Esta es la responsabilidad de este personaje [por Caputo]", señala.

Su última conversación con Caputo no transcurrió en los mejores términos. "Medijo que votara como quiera, pero que me calle la boca", relata Paoltroni. Si bien concuerda con el diagnóstico de Macri sobre el funcionamiento del Gobierno, Paoltroni no imagina un eventual acercamiento a Pro. "Macri carece de legitimidad", desliza.

Antes de dar el salto a la política, Paoltroni se dedicaba a la actividad privada y pasaba sus días en los remates de hacienda. Desde que llegó al Congreso, el empresario ganadero sueña con desbancar a Insfrán. Está claro que Lijo es un asunto crucial para cualquier dirigente que pretenda seducir al electorado opositor en Formosa, ya que el juez benefició a Insfrán en una causa conexa al caso Ciccone.

"Es un garante de la impunidad", repite. En las elecciones a gobernador de 2023 quedó tercero y cosechó casi el 10% de los votos. Luego, se alió con Milei para convertirse en senador. Pero la relación con los armadores libertarios estuvo plagada de desencuentros. Por caso, fue marginado de la discusión por el sello de LLA en Formosa por oponerse a Lijo. Ahora, Paoltroni se jacta de "ser el mejor defensor de las ideas de la libertad" y no duda en resaltar las contradicciones del relato oficialista. "¿Venimos a reemplazar el modelo económico y dejar intacto el sistema de la casta?", pregunta en tono rebelde.

### Conflicto de poderes | MARCADA DIFERENCIA SALARIAL

# Jueces, senadores y diputados cobran más que el Presidente

Los sueldos en la Casa Rosada están congelados desde diciembre, luego de la polémica por la suba del 48% en febrero; en la Corte cobran importantes adicionales por antigüedad

### Maia Jastreblansky

LA NACION

Javier Milei percibe un sueldo bruto de\$4.066.018; Victoria Villarruel, de \$3.764.821, y los ministros del gabinete, unos \$3,5 millones. En contra de su narrativa, que tilda de "estafador" a cualquier político que se aumente sus haberes en época de restricción fiscal, su administración habia otorgado una suba del 48% a los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivoentre eneroy febrero de este año. Perocuando ese dato salió a la luz, el Presidente lo atribuyó a un error, ordenó retrotraer la medida y congeló los sueldos de los altos funcionarios a los valores de diciembre.

Desde entonces, no hubo actualizaciones. Los secretarios de Estado cobran 3,2 millones de pesos brutos, sin contar los descuentos, y los subsecretarios, unos \$3 millones.

En el Congreso, un diputado que cobra desarraigo (que vive a más de 300 kilómetros de Capital Federal) y gastos de representación, además de su dieta, en su última liquidación cobró \$6 millones brutos. Hechos los descuentos y el pago de Ganancias, en el caso analizado el sueldo de bolsillo fue de unos \$4.3 millones. Después de la polémica del primer trimestre, hubo un aumento en cuotas avalado por Martín Menem, que recortó la distancia con los senadores. En la Cámara baja, donde hay 257 legisladores, por ejemplo, los diputados tienen 10 pasajes aéreos para utilizar personalmente, ochovuelos para asesores y 16 traslados terrestres.

Un senador, si se cuentan esos tres conceptos, sumó ingresos por unos \$7,8 millones y, realizados los descuentos (que pueden variar mes a mes), unos \$7,4 millones. Sobre eso se aplica Ganancias, aunque debe sumarse el monto por el canje de pasajes no utilizados. En esa cámara son 72 legisladores.

Esos son los últimos datos actualizados de los salarios del Poder Ejecutivo y del Congreso, según pudo

### LA DIETA Y LOS ADICIONALES QUE COBRA UN SENADOR



En julio, un miembro de la Cámara alta cobró una dieta de \$4,9 millones, sobre la que se aplicaron descuentos, más gastos de representación y desarraigo por \$2,9 millones, para totalizar un haber de \$7,4 millones

### LOS FUNCIONARIOS QUE MEJOR GANAN

Juez de la Corte

Senador

Diputado

Presidente

verificar LA NACION, de distintas planillas y recibos de sueldo.

En el Poder Judicial, los ministros de la Corte Suprema cobran un sueldo total básico de \$6,1 millones, según la escala salarial que el máxi-

mo tribunal publica en su sitio de "gobierno abierto judicial". Se componede un valor inicial de \$927.000 al que luego se suman los montos previstos en sucesivas acordadas, que multiplican esa cifra.

Sin embargo, a este número hay que adicionarle un 2% de antigüedad por año contada desde el ingreso del juez al Poder Judicial o desde la obtención de su título de abogado (según sea más favorable al benefi-

ciario) más otros adicionales. Según un artículo que había publicado LA NACION en febrero de 2018 -que se basaba en los recibos de sueldo de cada uno de los jueces del máximo tribunal-, el plus por antigüedad y otros conceptos podía significar, en esa época, hasta un 130% más que el sueldo básico en el caso de los jueces con más años en tribunales.

El juez de la Corte con más antigüedad es Juan Carlos Maqueda, seguido por Ricardo Lorenzetti. Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz (ingresaron ambos en 2016) son los más nuevos y por eso perciben salarios inferiores a los de sus pares. Sobre el bruto hay que contemplar los descuentos por aportes a la obra social y los aportes jubilatorios.

A diferencia de los otros poderes, los jueces de la Corte no pagan Ganancias, ya que todos juraron antes del 1º de enero de 2017, cuando hubo cambios en la normativa.

### Controversia y quejas

Los sueldos en el Estado se convirtieron en materia de controversia pública y de tirantez entre Milei y su vicepresidenta, sobre todo cada vez que los senadores plantean actualizar sus ingresos a la par del resto de los trabajadores del Congreso. Anteayer, los senadores acordaron engancharse al último acuerdo paritario, que arrojó una suba de 6,6% en dos tramos. El primero, retroactivo al 1º de julioy fijado en 3,5%; el segundo, del 3%, desde el 1º de agosto.

Tras conocerse esta noticia, Milei escribió en la red X: "Los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre. No hubo aumento de sueldo para ministros, secretarios o subsecretarios. Tampoco para mí, que además renuncié a mi jubilación de privilegio. Esta administración entiende que el esfuerzo lo tiene que hacer la política, no la gente trabajadora que paga los impuestos".

Ayer, la Cámara alta comenzó a discutir la posibilidad de dar marcha atrás con el aumento a los senadores decidido 24 horas atrás. Villarruel convocó a una sesión especial para mañana, a las 10.

En el Gobierno, no obstante, hay quejas discretas por el congelamiento. En abril, por caso, hubo ministros que recibieron de bolsillo \$1,2 millones, debido a que tuvieron que devolver el aumento del 48% que habían recibido en febrero.

En ese momento, un decreto firmado por el Presidente había homologado la paritaria de los estatales y habilitado la suba de la polémica. •

# La vicepresidenta volvió a faltar a la reunión de gabinete

El portavoz dijo que la relación entre Milei y Villarruel "es fantástica"; el Presidente había criticado duramente al Senado por las dietas

### Jaime Rosemberg LA NACION

Sin disiparse aún el público enojo presidencial por el nuevo aumento en las dietas que perciben los senadores, y en el contexto de un vinculo con tensión en aumento, la vicepresidenta Victoria Villarruel fue la gran ausente en la reunión de gabinete semanal que Javier Milei encabezó ayer en la Casa Rosada.

Desde la vicepresidencia desconocían las razones de la ausencia de Villarruel, cuya última presencia en una reunión de gabinete se produjo el 30 de julio pasado. Desde entonces, y ya con el antecedente del faltazo en la conmemoración del Pacto de Mayo en Tucumán, se produjeron nuevos desencuentros que profundizaron la grieta.



Al terminar la reunión, el Pre- El Presidente, ministros y Karina Milei, ayer, en el balcón

sidente salió a saludar al balcón y luego bajó hasta la reja que divide la Casa Rosada de la Plaza de Mayo, "Perdieron la empatía con los argentinos de bien, son unos estafadores", dijo el Presidente antes de saludar a alumnos de escuelas que se agolpaban para saludarlo, en referencia a los senadores.

Un rato más tarde, y cuando la polémica ya había levantado temperatura en los medios y redes sociales, llegó la respuesta de Villarruel, presidenta del Senado, desligándose del incremento, que llevará las dietas de los senadores hasta \$9 millones mensuales.

Fuentes con acceso a lo conversado afirmaron que la situación de Villarruel "no fue tema" en la reunión de gabinete. Sí se habló de "distintos proyectos a futuro" y de los avances en la reglamen-

tación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que se viene postergando, y que estaría culminado a fines de esta semana.

El Presidente encabezó el viernes pasado un acto de las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa. La vicepresidenta, proveniente de una familia de militares, dejó trascender que no había sido invitada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, dio una versión bien diferente. "La relación -y me viene bien la pregunta- entre el Presidente y la vicepresidenta es fantástica, y el que la vicepresidenta se ausente de un evento no implica que la relación cambie o que tenga algún inconveniente", dijo Adorni.

LA NACION | MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024

### **EL ANÁLISIS**

# Tensión extrema en la cima del poder

Joaquín Morales Solá

-LA NACION-

### Viene de tapa

El futbolista había protagonizado cánticos racistas y homofóbicos contra la selección de Francia. El propio deportista reconoció luego el error y pidió disculpas. El tuit de Villarruel en defensa de Fernández y con duras recriminaciones históricas a Francia no fue una buena idea-ni mucho menos-, pero lo que sucedió después fue la escenificación pública de una sobreactuada rabieta mileísta contra la vicepresidenta.

Es cierto que el Presidente tenía programado un viaje a París para pocos días después y que proyectaba una reunión bilateral con el presidente francés, Emmanuel Macron.

El tuit de Villarruel, en verdad, no coincidió con los intereses presidenciales. La misma noche del tuit de Villarruel, Karina Milei, la poderosa hermanísima, se presentó en la embajada de Francia para pedir disculpas en nombre del gobierno de su hermano por los dichos de Villarruel. El propio Javier Milei dijo que el tuit de la vicepresidenta "no fue feliz" en una reportaje con Alejandro Fantino realizado dos días después, y contó que se crearon "problemas diplomáticos" por un "tema deportivo".

Es probable que el gobierno de Francia se haya sentido ofendido por el tuit de Villarruel, pero Milei debe reconocer que él no se priva de crear problemas diplomáticos con otros países por su afición a incursionar en cuestiones políticas internas de naciones extranjeras. El caso más iridiscente fue el de Brasil, cuando viajó para asistir a un acto de Jair Bolsonaro, el enemigo número uno del presidente brasileño, Lula da Silva. Hizo lo mismo con Donald Trump en los Estados Unidos mientras su gobierno le pedía a la administración de Joe Biden que le hiciera favores en el Fondo Monetario.

La crisis que comenzó entonces con el cántico de Enzo Fernández (la vicepresidenta se consideró desautorizada) concluyó en estos días con la exclusión de Villarruel del acto de entrega de sables a las nuevas conducción militares, una de las más importantes ceremonias castrenses del año. Villarruel siempre recuerda que ella es hija de un héroe de Malvinas y que, además, es nieta de militares.

El día del acto estuvo esperando, con un equipo de prensa y de fotógrafos que la acompañarían, hasta casi las 18 a que le llegara la invitación. A esa hora se resignó: no habría invitación. Y no la bubo

bría invitación. Y no la hubo.

El desplazamiento de la vicepresidenta de cualquier influencia en temas de seguridad y defensa comenzó en los días inaugurales del gobierno de Milei. Fue cuando el Presidente decidió que la ministra de Seguridad sería Patricia Bullrich y que el titular de Defensa sería Luis Petri; el equipo en la sombra que venía armando Villarruel debió quedarse en casa.

Tales hechos podrían figurar en artículos deportivos o ser parte de la chismografía de programas del espectáculo si no fuera porque afectan gravemente la gobernabilidad del país. Ayer, Villarruel se pronunció claramente contra la candidatura del juez federal Ariel Lijo para



Milei y Villarruel

ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo durante un almuerzo en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; dijo que Lijo "no cuenta con los pergaminos suficientes" para ser juez de la Corte. Imposible pedirle más acierto en la descripción. Pero ¿por qué no existió antes la oportunidad para que la vicepresidenta le contara su opinión al Presidente? ¿Por qué Milei se cierra ante cualquier influencia de Villarruel? Se sabía que Villarruel no estaba de acuerdo con Lijo, porque este ocuparía una vacante que dejó una mujer y porque como juez federal resolvió que el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci, perpetrado por los Montoneros en los años 70, no era un crimen de lesa humanidad. Pero nunca había sido tan clara y enfática, como lo fue ayer, en su oposición a la postulación de Lijo. ¿Respuesta a la exclusión del acto militar? Quizás.

Mal día para el juez con ambiciones a ascender a la cresta misma del Poder Judicial. Ayer también, el presidente del bloque de senadores peronistas, el cristinista José Mayans, adelantó que su bloque considera que la designación de un juez de la Corte debe surgir de un acuerdo político y que con ellos no habló nadie del Gobierno.

El bloque peronista no votará, por lo tanto, el despacho de la Comisión de Acuerdos del Senado que tratará hoy el pliego de Lijo. Es posible, por lo tanto, que no haya un despacho a favor de Lijo. Sin ese bloque, los dos tercios de los votos senatoriales que necesita Lijo para su acuerdo se convierten en una misión imposible.

Mayans contó algo que venía formando parte de la rumorología del Senado: la candidatura de Lijo está siendo autogestionada. El actual juez federal se reunió con varios senadores para pedirles su voto a favor, pero ningún senador recuerda nunca que alguien importante del Poder Ejecutivo (Guillermo Francos o Mariano Cúneo Libarona, por ejemplo) haya hablado con el Senado para negociar el acuerdo

de Lijo. Solo hizo algunos escarceos el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, con escasas insignias para los senadores.

Estos trámites son siempre parte de una negociación con intercambios de favores entre el gobierno nacionalylosgobernadores. Según algunos senadores, la propuesta del juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti para que Lijo fuera miembro del máximo tribunal fue una oferta "llave en mano". Esto es: si Milei aceptaba la idea de Lorenzetti, serían este y Lijo quienes asegurarían los votos del Senado. La suposición surge de la constatación de que nadie del Ejecutivo se ocupó de Lijo en el Senado. Mayans confirmó ayer esa versión. Villarruel, crítica de Lijo, se preocupó menos todavía de esa candidatura.

### Los servicios de inteligencia

Martín Lousteau es desde ayer presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia. Mala noticia para el Gobierno. Esa comisión puede ser un lugar aburrido e inofensivo, como lo fue en los últimos 40 años de democracia, o puede ser un bloque fastidioso, entrometido e inoportuno.

Lousteau, que accedió al cargo

En la bicameral de Inteligencia, Lousteau será secundado por Leopoldo Moreau y por Oscar Parrilli como secretario. Más cristinismo es imposible

Milei instaló la idea de que en el Senado la despilfarradora era Villarruel, cuando ella había intentado impedir la suba con el apoyo del kirchnerismo, será seguramente un presidente que volcará la comisión hacia la segunda alternativa más que a continuar con el sopor de las últimas décadas. El acceso de Lousteau es consecuencia de una gestión enrevesada y contradictoria entre el Gobierno y Villarruel.

Como lo hace siempre, la vicepresidenta se recostó en el bloque de Pro ("¿con quién si no voy a trabar alianzas?", suele preguntarse) y seleccionó al senador misionero de Pro Martín Goerling futuro presidente de esa comisión. Goerling contaba también con el apoyo de Patricia Bullrich.

Pero el Gobierno metió la cola apoyando al senador peronista entrerriano Edgardo Kueider, un legislador que votó la Ley Bases de Milei, pero que ni siquiera tiene un gobernador cercano a él. El nuevo gobernador de Entre Ríos es Rogelio Frigerio, de Pro. La división entre los candidatos de Milei y de Villarruel promovió la designación de Lousteau, el radical más crítico de Mileiy el que más veces votó en contra de los proyectos del Presidente. Las malas noticias suelen venir juntas: Lousteau será secundado por Leopoldo Moreau como vicepresidente y por Oscar Parrilli como secretario. Afuera el mileísmo y Pro. Más cristinismo es imposible.

Suele ser habitual en el paranoico universo de la política escuchar que la culpa es del poderoso asesor presidencial Santiago Caputo, quien integra la mesa chica del poder con Karina Milei y el propio Presidente. Sin embargo, los entornos presidenciales son la elección de los presidentes y no de sus asesores.

Estos suelen tener las características políticas y personales que les gustan a los presidentes. Bueno o malo, Santiago Caputo—como la propia Karina Milei—toca la melodía política que le gusta escuchar al jefe del Estado. Para el caso actual, fue Milei el que prefirió que fuera Kueider en lugar de Goerling; Caputo fue, en todo caso, un instrumentador del deseo presidencial, ciertamente impolítico.

Esa política terminó por entregarle una comisión bicameral clave (integrada por senadores y diputados) a la más frontal oposición del radicalismo y el peronismo.

### Las dietas

El último episodio de la discordia entre el Presidente y su vice fue el aumento de salarios de los senadores, que pasarían a cobrar un salario bruto de 9 millones de pesos (el sueldo neto es mucho menos), aunque es probable que ese aumento quede en nada.

La semana pasada, Villarruel les hizo decir a los senadores que aprovecharan la reunión del cuerpo del jueves último para desengancharse de los aumentos a los empleados del Senado porque ella estaba por dar uno al personal cumpliendo con lo acordado en la última paritaria. Los senadores miraron para otro lado.

Sucedió el aumento a los empleados y la consiguiente suba para los salarios de los senadores. El escándalo estalló. Lo promovió el propio Presidente, sin aclarar que ese aumento no comprendía el salario de la vicepresidenta, que no cobra como miembro del Poder Legislativo, sino como integrante del Poder Ejecutivo. El sueldo de Villarruel, quien llegó a denunciar públicamente que es perseguida por los trolls oficialistas en las redes sociales, ronda los tres millones de pesos, muy por debajo de los senadores.

Milei apuró su tremendismo y calificó el aumento de los senadores de una "traición al pueblo argentino"; de paso, dejó que se instalara la idea de que la despilfarradora era Villarruel, cuando ella había intentado impedir la suba y el escándalo.

El Presidente aprovechó para dar rienda suelta a nueva ronda de improperios contra los senadores. "Regalados son caros", les asestó. Los mismos senadores a los que después les piden que apoyen al Gobierno. Pero es cierto, de todos modos, que es la política (senadores incluidos) la que debe dar una señal de austeridad en el océano de inopia económica que aqueja a una inmensa mayoría social. •

### Conflicto de poderes | REVÉSPARA EL GOBIERNO

# Para controlar la SIDE, Lousteau pactó con el kirchnerismo

El radical fue designado al frente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia; los libertarios no pudieron imponer a sus candidatos

### Laura Serra

LA NACION

Por sus desacuerdos con Pro, el oficialismo perdió la presidencia y el control de la estratégica Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Seguridad e Inteligencia: con el apoyo del kirchnerismo, el senador y jefe de la UCR, Martín Lousteau, una de las voces más críticas del Gobierno, fue designado presidente de este cuerpo, que es el encargado de auditar los gastos reservados del sistema de inteligencia, que, desde la llegada de Javier Milei al gobierno, crecieron casi un 800%.

El kirchnerismo se aseguró la vicepresidencia primera y la secretaría de la Comisión Bicameral, con lo cual el golpe al oficialismo fue total. La oposición espera completar la ofensiva este mediodía en el recinto de la Cámara de Diputados: fue convocada una sesión especial para rechazar el decreto de necesidad y urgencia 656, por el cual el presidente Milei dispuso un aumento de \$100.000 millones de los fondos reservados para inteligencia.

Al finalizar la reunión de la comisión -que fue a puertas cerradas-Lousteau anticipó que la prioridad será auditar esas partidas. Asimismo, instó al bloque de diputados radicales a que mañana dé quorum y rechace el DNU de la polémica.

"En un tiempo récord (el Gobierno) ha hecho una asignación de fondos reservados de nada menos que de 100.000 millones de pesos, de los cuales ya se han devengado y pagado el 80% -advirtió el senador y jefe de la UCR-. Y esto, esta urgencia, esta creación y asignación de estos fondos por DNU, ocurre en el medio de un montón de carencias donde se dice que no hay dinero. No hay dinero para los jubilados, no hay dinero para otras cosas, pero aparentemente para utilizar muy rápido gastos reservados dentro de la Secretaría de Inteligencia, sí. Y es



Martín Lousteau, al salir ayer del edificio anexo del Senado, tras su designación

RODRIGO NÉSPOLO

parte de lo que tenemos que controlar". En rigor, la entronización de Lousteau al frente de esta comisión fue consecuencia de la falta de destreza de un oficialismo que, hasta último minuto, se enfrascó en una disputa estéril entre Santiago Caputo-el asesor estrella del presidente Milei-y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Caputo pulseaba por el senador peronista (devenido aliado) Edgardo Kueider, mientras que Bullrich promovía a un hombre de su confianza, el senador de Pro Martin Goerling.

Sin fumata a la vista –ninguno de los dos reunía la mayoría de los miembros para ser designado-, los seis representantes del kirchneris-

mo aprovecharon los desacuerdos en el oficialismo para dar el golpe de gracia y, tal como anticipó LA NAcion el viernes pasado, apoyaron al senador Lousteau.

Con el suyo y el voto de la diputada radical Mariela Coletta-quien lo propuso para el cargo-, Lousteau reunió ocho avales (la mitad más uno) de los 14 que conforman el cuerpo. Lo apoyaron los diputados kirchneristas Leopoldo Moreau, Germán Martínez y Paula Penacca, como así también los senadores Oscar Parrilli, Eduardo "Wado" de Pedro y Florencia López. Estos últimos nombraron a Moreau como vicepresidente primero de la comisión y a Parrilli como secretario.

Los representantes de Pro-Goerling y Silvia Lospennato, que reemplazó a Cristian Ritondo-, al igual que los diputados libertarios Gabriel Bornoroni y César Treffinger y los senadores Kueider y la radical Edith Terenzi (que responde al gobernador de Chubut, Ignacio Torres) no respaldaron a Lousteau.

"Creoque este tipo de comisiones bicamerales de control no deben ser un instrumento más del oficialismo. Porque estamos viendo últimamente indicios lo suficientemente fuertes que están siendo utilizados para perseguir. Para perseguir periodistas, para hacer campañas, para perseguir opositores", remarcó Lousteau tras su designación. •

### RESPALDARON AL **ECONOMISTA**

LOS ALIADOS QUE

Seis kirchneristas y una radical votaron a Lousteau para presidir la comisión



Oscar Parrilli SENADOR (UP-NEUQUÉN)



Eduardo de Pedro SENADOR (UP-BUENOS AIRES)



Paula Penacca DIPUTADA (UP-CAPITAL)



Mariela Giselle Coletta DIPUTADA (UCR-CAPITAL)



Florencia López SENADORA (UP-LA RIOJA)



Germán Martínez DIPUTADO (UP-SANTA FE)



Leopoldo Moreau DIPUTADO (UP-BUENOS AIRES)

# Buscan anular el DNU de los gastos reservados

La oposición intentará declarar su nulidad en Diputados; el Gobierno ya usó \$81.000 millones

El Gobierno y la oposición en Diputados ingresaron en las últimas horas en una pulseada frenética por la suerte del decreto presidencial 656/24, por el que se aumentaron en \$100.000 millones los gastos reservados para el sistema de inteligencia. Mientras los opositores más críticos buscaban sumar voluntades para rechazar hoy el DNU-al mediodía, en sesión especial-, la Casa Rosada redobló la presión sobre los gobernadores para que sus legisladores no den quorum.

Ante el peligro cierto de que los opositores rechacen el polémico DNU, en las últimas 72 horas el Gobierno-tras negar los gastos-aceleró pagos con el 80% de esos fondos reservados, lo que exasperó todavía más a la oposición.

La clave está puesta en cuántos votos aportará la bancada más numerosa, la de Unión por la Patria.

Desde la conducción de ese bloque se muestran confiados, aunque admiten que habrá algunas defecciones, en parte por la presión de la Casa Rosada sobre algunos mandatarios. Es el caso de Raúl Jalil, de Catamarca. En el radicalismo, en tanto, sus conductores anticipaban que una quincena de legisladores bajarán al recinto; no estará presente el jefe de bloque, Rodrigo de Loredo, de viaje por Estados Unidos: según pudo saber LA NACION, el cordobés intentó hasta último momento, con llamadas desde San Francisco, convencer a la tropa de que no diera quorum.

También darán el presente la mayoría de los diputados que integran los bloques Encuentro Federal -que conduce Miguel Pichetto-, la Coalición Cívica, Por Santa Cruz y la izquierda. En cambio, los legisladores radicales que responden a los gobernadores Alfredo Cornejo,

Gustavo Valdés y Leandro Zdero no parecían entusias mados con bajar al recinto. Si hay quorum votarían por el rechazo, según trascendió.

Tampoco darian quorum Francisco Morchio (responde al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio) ni los diputados del tucumano Osvaldo Jaldo. El oficialismo también se aseguró el faltazo del bloque Innovación Federal, que preside la salteña Pamela Caletti (que responde al gobernador Gustavo Sáenz).

No es facil encontrar un organismo del Estado que haya gastado tan velozmente, en poco más de tres semanas, casi toda su partida presupuestaria. Presidida por Sergio Neiffert pero digitada, en los hechos, por Santiago Caputo, el asesor de Javier Milei, la SIDE recibió el 19 de julio \$100.000 millones. Hasta el miércoles pasado devengó -es decir, comprometió desembolsos-

\$81,054,87 millones. Tras la denuncia de Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, el Gobierno negó haber ejecutado los pagos, pero, al fin de la semana pasada, aceleró a fondo y los erogó. Así figura en el portal Presupuesto Abierto, que publica el Ministerio de Economía.

La oposición interpretó que semejante apuro responde a un objetivo: que la SIDE consuma todos sus gastos reservados antes de que el Congreso voltee el DNU. Para evitarlo, busca que el decreto sea declarado "nulo de nulidad absoluta". Si esto ocurriese, los actos administrativos provocados por el decreto volverían a foja cero y los fondos deberían ser transferidos de vuelta a la Secretaría de Hacienda.

Para lograrlo, sin embargo, se necesita que también el Senado se pronuncie por la nulidad absoluta del DNU. • Laura Serra

POLÍTICA | 13 LA NACION | MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024

# En el bloque libertario piden a Menem que explique la visita a los represores

Lo hizo Lourdes Arrieta, una de las diputadas oficialistas que fueron a la cárcel de Ezeiza; dijo que la bancada de LLA estaba al tanto



Lourdes Arrieta habló ayer en comisión, junto a Rocío Bonacci y Oscar Zago

FABIÁN MARELLI

### Delfina Celichini

LA NACION

La diputada nacional de La Libertad Avanza Lourdes Arrieta fundamentó ayer el proyecto que presentó para investigar la visita que ella y otros cinco integrantes del bloque libertario realizaron al Rocío Bonacci, quien formó parpenal de Ezeiza para reunirse con represores condenados por delitos de lesa humanidad. La legisladora se expresó así en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja, donde se busca esclarecer los hechos ocurridos el Il de julio y analizar posibles sanciones a los involucrados.

Así como lo hizo en la denuncia penal que presentó contra sus pares de partido, Arrieta ratificó su testimonio en los medios: dijo que todo el bloque de La Libertad Avanza estaba enterado de la visita y destacó la "responsabilidad política" de Martín Menem, el titular de la Cámara. Fuentes de la presidencia de Diputados, no obstante, y hoy mantiene diálogo constanse desligaron de cualquier responsabilidad y rechazaron las acusaciones. También descartaron que la bancada oficialista adopte una definición al respecto.

"No me voy a subir a una combi sin algún tipo de aval político. Soy una persona orgánica que respeta la institucionalidad y la palabra del presidente de la Cámara como la de mis pares. Pongo a disposición todas las pruebas para que esta comisión investigue", dictaminó Arrieta en su exposición. Y exigió: "Las sanciones deberian comenzar por quienes la organizaron y por quienes brindaron las herramientas para que sucediera. Tanto Beltrán Benedit –el organizador del evento-como Martín Menem deberían dar explicaciones al respecto".

participación fue producto de un "engaño". No obstante, pidió disculpas por su accionar. "Nos invi-

taron para conocer las condiciones del penal, así como las condiciones de los detenidos. Se me invitó y cumplí con mi deber. Quiero pedir perdón a quienes se han sentido molestos", señaló la legisladora mendocina.

Junto a Arrieta se encontraba te de la comitiva que se trasladó a Ezeiza, pero que se despegó de los hechos rápidamente. En efecto, no aparece en las fotos junto a los represores y cuestionó la palabra de sus compañeros de bancada, a los que acusó de esconder el objetivo de la convocatoria bajo el título de "visita humanitaria".

También seen contraba presente Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de LLA, así como parte de su tropa de diputados: Nicolás Mayoraz, Nicolás Emma y Nidia Márquez. Entre Arrieta y la bancada oficialista se sentó el exlibertario Oscar Zago, quien pegó un portazo tras ser corrido de la jefatura del bloque te con dirigentes como Bonacci y Arrieta, en pie de guerra con parte de sus compañeros de partido.

### "Escuché historias"

"Escuché historias que no tienen nada que ver con lo que estamos tratando acá", señaló Bornoroni al tomar la palabra. Cuestionó, además, la pertinencia de armar una comisión investigadora. "El artículo 188 del reglamento habla de que la creación de comisiones investigadoras tiene que ser para situaciones dentro del recinto, y esto pasó en Ezeiza", argumentó.

El diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López condenó los hechos del 11 de julio, pero objetó la posibilidad de sancionar el accionar de Benedit, María Fernanda Arrieta volvió a explicar que su Araujo, Bonacci, Guillermo Montenegro, Arrieta y Alida Ferreyra.

La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por

la diputada Pro Silvia Lospennato, se reunió en carácter informativo para empezar a trabajar cuatro proyectos sobre la visita de seis diputados al penal de Ezeiza. Dos de ellos fueron presentados por legisladores de Unión por la Patria Vanesa Siley y Germán Martínez; uno por la legisladora Arrieta, y un cuarto por el legislador de izquierda Christian Castillo.

Tanto Arrieta como Martínez apuntan a conformar una comisión especial investigadora. La iniciativa del jefe del bloque kirchnerista, además, solicita que este organismo ad hoc determine posibles sanciones. El proyecto de Castillo busca que la Cámara manifieste un "repudio" de la visita a Ezeiza y que las autoridades del Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Federal aporten toda la documentación que dé cuenta de los fundamentos brindados por los diputados para realizar el encuentro. Por último, el proyecto de Siley tiene como objetivo conformar una subcomisión investigadora dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

En diálogo con la Nacion, Yamil Castro Bianchi, el abogado de Arrieta en la denuncia penal que la legisladora presentó contra sus colegas de partido, ratificó la cronología de Siley y puntualizó que esos detalles obran en el expediente que está en la Justicia.

Lospennato señaló que, antes de la reunión de la comisión, se reunió por Zoom con referentes de organizaciones de derechos humanos que le solicitaron expresarse en el marco de la comisión. Por eso, se evalúa que tanto estas organizaciones como los diputados involucrados en la visita expongan sus argumentos. Se definió también que el viernes que viene los asesores de los diputados se reunirán para avanzar con el tratamiento de los proyectos. .

# Acusaciones cruzadas por una donación promovida por el oficialismo

ROSARIO. Una asociación civil acusó a referentes libertarios por no distribuir 17.000 prendas de rezagos de la Aduana

Germán de los Santos LA NACION

ROSARIO.- La Libertad Avanza se originó en Rosario de manera autogestiva, sin "aparato" ni tampoco una conducción clara, lejos de cualquier estructura orgánica como poseen los partidos políticos tradicionales. La sorpresa que protagonizó Javier Milei en el proceso electoral del año pasado, que lo llevó a la presidencia, hizo que la mayoría de las personas que se acercaron a ese espacio no tuvieran experiencia política, un rasgo que enarbolan, pero que empezó a provocar tensiones internas, con denuncias por supuesta malversación de bienes públicos, a causa del celo que irradia la designación de cargos públicos, tras llegar al gobierno.

Este escenario, atravesado por intensas peleas dentro de este sector político, empezó a crujir tras una denuncia judicial que presentó una asociación civil llamada Luchadores Latinos, que recrimina a un sector de las autoridades de LLA de Rosario que solo recibió una parte de una donación de prendas de vestir que llegaron a la ciudad a través del envío de rezagos de la Aduana.

En la política "profesional", de viejos lobos de escritorio y rondas de café, este episodio provocaría comentarios con sorna, pero entre los libertarios empezó a generar serios problemas internos, que dejan al descubierto que no logran superar, por ahora, cierta fisonomía precaria, como ocurrió en la gestación de este joven partido, que en Santa Fe aún tiene la personería jurídica en trámite. La cabeza de LLA en Rosarioyen la provincia es la diputada nacional Romina Diez, de extrema confianza de Karina Milei, de cuyo liderazgo nadie reniega, ni tampoco de "sus buenas intenciones", pero que muchas veces no logra atemperar -señalan- las miradas de desconfianza entre los cuadros "históricos", que tienen menos de dos años de trayectoria, y los recién llegados a ese espacio.

En una denuncia presentada el 29 de julio, uno de los integrantes de una organización social, que prefirió omitir su nombre, señaló que Luchadores Latinos confió a un miembro de la LLA "documentación para ser tomado en cuenta como postulante a donaciones nacionales, supuestamente, de un rezago de aduana otorgado por la Secretaría General de la Presidencia. En verdad, nos sentimos todos bendecidos por esa enorme ayuda que Karina Milei nos otorgaría".

Según esta presentación, a la que accedió LA NACION, "el rezago en cuestión constaba de un total de 17.000 prendas nuevas, que comprenden ropa interior, remeras, calzado, abrigos, de ambos sexos y en distintos talles y modelos". "Nos informaron que toda la mercadería recibida se iba a dividir en partes iguales y distribuida a cada una de las asociaciones con las que trabajamos juntas, para que el beneficio sea parejo para todos. Nada de esto ocurrió finalmente, debido a que los directivos partidarios de La Libertad Avanza, haciendo abuso de

su poder, decidieron que las prendas no llegaran al fin que en principio habíamos acordado", señala la denuncia.

Fuentes de La Libertad Avanza de Rosario advirtieron que durante este año llegaron tres contenedores a la ciudad con mercadería de rezago de la Aduana. Una de esas cargas era de cubiertas de autos, "No sabemos qué pasó con ese contenedor", planteó un militante encumbrado del partido de Javier Milei.

Fabián Stabile, quien se adjudica ser "coordinador de territorio" de LLA en Rosario, afirmó en diálogo con la Nacion que luego de que él hiciera pública esta denuncia fue "expulsado" del partido. Stabile apuntó contra el vicepresidente de La Libertad Avanza Santa Fe, David Malaguarnera, a quien acusa de evitar dar explicaciones y difundir audios que lo "ensuciaban", realizados con inteligencia artificial.

En medio del barro donde empezaron a chapotear los dirigentes de LLA, el apoderado del partido, Juan Pablo Montenegro, aseguró que las prendas fueron entregadas en su totalidad y deslizó que son acusaciones de "oportunistas" que buscan quedarse con cargos en el partido. "Al ser nuevos tenemos un problemita. No somos tan expertos como son otros partidos y tenemos estos inconvenientes, gente infiltrada, que básicamente vienen por un cargo", dijo a Montenegro, que fue designado supervisor regional de la Anses, al programa Radiópolis.

La cara más visible en Rosario de la LLA es la diputada nacional Romina Diez, una economista de extrema confianza de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, pero que, por su perfil, no posee una voz de mando clara dentro del espacio, según apuntaron fuentes de LLA. La hermana del Presidente pretende formalizar de cara a las elecciones al partido en la provincia, donde en la elección anterior usó un "sello de goma" del exconcejal José Bonacci. •

Participaciones sociales

4318 8888

CONFERENCIAS

El Club del Progreso invita a las tertulias el 22-8-2024, 18.30 hs., orador: Inés Weinberg de Roca. Informes al 4770-7420, e-mail: gerencia@clubdelprogreso.org

Publique aquí todos los días de 9 a 19. Consulte horarios de cierre. 3 cuotas sin interes con tarjeta de crédito



El expresidente Alberto Fernández está denunciado por violencia de género

PRESIDENCIA

# Fernández pidió recuperar el celular y denunció a Yañez por difundir un video

MENSAJES. Dijo que su exmujer le quitó sin autorización la grabación con Tamara Pettinato tomada en el despacho de la Casa Rosada

Alberto Fernández le pidió al juez federal Julián Ercolini que le devuelva su teléfono celular, que le fue secuestrado haceoncedías, durante un allanamiento en el departamento en el que vive, en Puerto Madero, pero el magistrado no planea contestar este pedido de inmediato.

Según informaron a LA NACION fuentes judiciales, "se resolverá más adelante".

El expresidente argumentó que desapareció el motivo que se había esgrimido para sacarle su aparato porque Fabiola Yañez, en un aparente cambio de versión, ahora negó que él la hubiera hostigado después de que Ercolini le prohibió contactarse con ella.

Además del pedido de devolución de Fernández, Ercolini tiene pendiente contestar una solicitud que le hizo la semana pasada el fiscal Carlos Rívolo para que el teléfono del expresidente fuera peritado también para la causa de los seguros, cuya investigación Rívolo tiene delegada.

La versión de que Yañez fue hostigada por Fernández después de que Ercolini le ordenó que se abstuviera de contactarla por cualquier medio la había brindado la propia Yañez.

Fuentes judiciales informaron a LA NACION que se lo contó a las especialistas de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovíc) que la entrevistaron antes de que ella declarara como testigo en la causa.

Ercolini dispuso las restricciones de contacto y acercamiento el 6 de agosto, y tres días después, Rívolo, basado en lo que la Dovic le informó que Yañez acababa de relatar en su entrevista, pidió el allanamiento del departamento de Fernández y el secuestro del teléfono y de los otros aparatos electrónicos que él tuviera. La medida que pidió el fiscal el 9 de agosto consistía en secuestrar

los dispositivos electrónicos que tuviera en su poder o dentro de su ámbito de custodia el expresidente "desde los cuales se estarían enviando mensajes intimidatorios y de hostigamiento a Fabiola Yañez, con el fin de avanzar en la investigación a través de la recolección de prueba y la imperiosa necesidad de hacer cesar los efectos de la conducta delictiva que aún podría materializarse a través de los dispositivos referidos", relató el Ministerio Público Fiscal.

La Policía Federal fue al departamento del piso 12 de Juana Manso 740, en Puerto Madero y se llevó 22 pendrives, dos teléfonos, un iPad y dos memorias.

El destino del teléfono de Fernández tiene en vilo a su entorno y a buena parte de la clase política. Muchos temen que el expresidente haya conservado mensajes que, de salir a la luz, podrían comprometerlos.

Ahora, Fabiola Yañez se presentó en la causa con un escrito donde dice que al final no hubo hostigamientos desde que se le ordenó al expresidente esta suerte de "perimetral digital".

"No he recibido mensajes desde el celular del Sr. Alberto Fernández a partir del día 6/08/24 luego de las 17.09 horas (10.09 PM de España)", dice el escrito de Yañez.

Considerando que Alberto Fernández fue notificado de la medida de no chatear con su exmujer a las 19.47 de ese día, no hubo falta.

### Denuncia

Asimismo, en la presentación que realizó Alberto Fernández mediante su abogada Silvina Carreira, se incluye una denuncia penal contra Fabiola Yañez por los delitos de violación de secreto.

Le cuestiona a su expareja que hubiera accedido a los mensajes del teléfono celular del expresiden-

te de donde obtuvo determinados mensajes que se hicieron públicos, como los videos grabados con la panelista Tamara Petinatto.

"La querellada Fabiola Yañez es la única persona que tenía acceso a la información que se ha difundido. Dicha información está contenida en el teléfono que era de mi propiedad, que le regalé a mi hijo Francisco con aplicaciones que servian para su esparcimiento, y que contenía mi galería de fotos personal", dice esa presentación.

En paralelo con sus presentaciones en la causa de Ercolini, Fernández espera el resultado de una acción que promovió en el fuero civil y comercial federal para que se les prohíba a los medios de comunicación y a las empresas Google, Facebook, X y Yahoo difundir sus fotos y videos íntimos, tanto los que ya se conocieron como los que podrían aparecer (e incluso imágenes que se le adjudican y que él sostiene que son "falsas").

El fundamento es que se están afectando su honor y su imagen, y que se daña a sus hijos.

Fernández se presentó en el fuero civil y comercial federal "por derecho propio" y en representación de su hijo menor, Francisco, y pidió que se dicte una medida cautelar para responder a una situación de "urgencia extrema". Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales.

La demanda que promovió es una "acción preventiva de daños" contra el Ente Regulador de las Telecomunicaciones (Enacom) y las empresas Google, Facebook, Xy Yahoo, con el argumento de que "hay una flagrante amenaza de difundir supuestas imágenes o supuestos videos que tienen como única finalidad ofender, agredir, vulnerar, menoscabar y afectar" su "nombre, honor, imagen, intimidad y/o integridad" afectando "directamente" a sus hijos y familiares. •

# El fiscal dictaminó que la denuncia debe seguir en los juzgados federales

Sostuvo que es prematuro enviar la causa a San Isidro, como pretende el expresidente

### Hernán Cappiello

El fiscal federal Ramiro González dictaminó que la causa por la denuncia de Fabiola Yañez contra su expareja Alberto Fernández se siga investigando en los tribunales porteños de Comodoro Py y no en la Justicia Federal de San Isidro, como pretende el expresidente. Ahorale corresponde al juez federal Julián Ercolini tomar una decisión.

La abogada Silvina Irene Carreira, defensora del exmandatario, había argumentado que "más allá de que esto debió ser advertido" tanto por el fiscal, al momento de su dictamen, como por el juez, "los hechos presuntamente denunciados se circunscriben a la quinta presidencial de Olivos, lugar de residencia de mi cliente y de su entonces pareja al momento de los hechos".

González rechazó este argumento y sostuvo que "desde una fecha incierta, pero desde cuando Fabiola Yañez comenzó un vínculo de noviazgo con Alberto Fernández, hasta la actualidad", la ex primera dama "sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar". Y determinó que esa situación asentada en una "relación asimétrica y desigual de poder" se incrementó "exponencialmente por la elección de Fernández como presidente de la Nación y el ejercicio del cargo".

Y allí explicó los nueve hechos que identificó en su acusación, que comienzan en 2016, cuando "Alberto Fernández obligó a Fabiola Yañez a realizar un aborto". En esa época Fernández no era presidente y vivía en Puerto Madero. Luego, el fiscal enumeró otros episodios, esta vez si ataques, golpes, moretones y patadas, desde el 12 de agosto de 2021, cuando ya Fernández y Yañez ocupaban la quinta de Olivos.

Estos episodios se extendieron, dijo, hasta 2023, cuando "con habitualidad" Alberto Fernández golpeaba con la mano abierta a Yañez, dejándole la mejilla "hirviendo", lo que provocaba que ella se fuera angustiada a la casa de huéspedes de Olivos". Así, en ese año se mudó a la casa de huéspedes de la residencia y la dejó una semana antes de que Fernández dejara el poder. Los episodios se sucedieron hasta comienzos de este mes, pero en forma de amenazas, incluido un mensaje en el que le señalaban que Fernández había muerto.

El fiscal apuntó a las "ostensibles carencias" del escrito de la defensa del expresidente y comentó que "el tiempo, el contexto y las formas violentas de ejercicio de poder que han sido denunciadas no pueden asignarse, de momento, a un enclave geográfico único y determinado".

Por esodijo que previamente hay que avanzar en la investigación y, mientras tanto, corresponde al juez que primero "previno (investigó) proseguir el trámite de la causa". Es prematuro, entendió, declararse incompetente.

"Según la opinión del Ministerio Público Fiscal, corresponde que, por el momento, el caso quede bajo la competencia del Sr. juez federal delegante con el objeto de esclarecer los extremos relevantes de la pesquisa, determinar definitivamente el objeto procesal, y asignar las calificaciones legales del caso como paso previo a decidir, de un modo definitivo, acerca de la asignación territorial que pudiere corresponder", afirmó el funcionario judicial en el dictamen.

González dijo que lo contrario implicariaque "de un modoapresurado y prematuro" se asignen nuevos jueces al caso o se perjudique una investigación que se encuentra en curso y que se incrementen los riesgos de revictimización. Ahora será el juez Ercolini quien decidirá sobre la competencia.

### Ministra de la Mujer

En tanto, ayer la defensa de Fabiola Yañez presentó un escrito en el que aportó nuevas evidencias, que consisten en las conversaciones que mantuvo con la entonces ministra de la Mujer, Diversidad y Género, Ayelén Mazzina.

> También en ese escrito señala que no quiere que revisen un teléfono celular que utilizaba cuando recién se mudócon el expresidente a la quinta de Olivos.

> Yañez presentó unos chats con Mazzina, quien la contactó tras la publicación de la primera nota en los medios sobre la violencia de género y de que Fabiola dejara trascender que ella no la había ayudado en su momento.

> La exministra le escribió el día en que apareció la noticia en Clarín ofreciéndole ayuda y poniéndose a disposición. Pero Yañez le hizo el mismo reproche que luego presentó en el expediente, en el que sostiene que cuando ella le pidió auxilio, Magaina po la esquebó.

Mazzina no la escuchó.

Ayelén Mazzina, entonces, le recordó que Yañez le había dicho que tenía algo para contarle pero que nunca lo había hecho, porque siempre había gente adelante, incluso los custodios. Y la ex primera dama, finalmente, le agradeció en los mensajes que ella se hubiera puesto a disposición e, incluso, que se ofreciera a acompañarla a España en caso de que lo considerara necesario.

La exministra Mazzina se presentó con un escrito ante la Justicia en el cual negó que la ex primera dama le hubiera pedido ayuda. También mencionó que en el viaje que compartieron en Brasil tuvieron una charla en un bar, donde había otras personas, y que en ese momento Yañez le dijo que tenía algo que contarle, pero que nunca llegó a mencionarle nada.

La presentación la efectuó ante el fiscal federal Ramiro González, quien decidió abrir un legajo aparte de la causa por violencia de género para indagar si Mazzina faltó a la ley. La exministra dijo que, efectivamente, la invitó a su despacho, pero antes del viaje a Brasil.

Como consecuencia de la declaración de Yañez, el fiscal González citó a los primeros tres testigos a declarar en la causa: para mañana fueron convocadas la exsecretaria María Canteroy la periodista Alicia Barrios, en tanto que para el lunes próximo fue citado Daniel Rodríguez, exintendente de la quinta de Olivos. •

# Destituyeron a una jueza de La Rioja por pedir una coima en una sucesión

JURY. Una comerciante la grabó con una cámara oculta cuando pedía dinero para agilizar el trámite; no ocupará más cargos públicos



La jueza Norma Abate de Mazzucchelli, destituida por un jury de enjuiciamiento

ARCHIVO

La jueza riojana Norma Abate de Mazzucchelli, acusada de haber pedido una coima para destrabar el trámite de una sucesión, fue destituida ayer del cargo que desempeñaba como magistrada en la Cámara Civil y Comercial de La Rioja.

El tribunal de enjuiciamiento, que le impuso también la prohibición de ocupar cargos públicos, se conformó luego de que se conociera una grabación que comprometía a la magistrada, que fue encontrada culpable de mal desempeño por haber tenido "conductas lesivas" contra los intereses de la sociedad y una manifiesta "indignidad moral" para ejercer su rol.

Los cuestionamientos a la doctora Abate de Mazzucchelli –graduada como abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y con un doctorado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Rioja-comenzaron en mayo.

Todo empezó cuando una comerciante que buscaba resolver un trámite de sucesión filmó, con una cámara oculta, su encuentro con la que la jueza.

En el video, la magistrada, de un modo elusivo, parece estar pidiendo dinero a cambio de agilizar el trámite.

"¿Cuanto crees que podés?", le preguntó Abate de Mazzucchelli a Manuela Saavedra, la comerciante que la filmó. "Es simple, Manuela. Aquí nadie teva a poner un revólver en el pecho", agregó la jueza mientras bebía agua. "Si vos no podés, no lo hagas", remató la jueza, que en el video pareció sugerir la cifra de ocho millones de pesos.

El caso de la magistrada riojana

tomó trascendencia por la denuncia de Telenoche investiga, luego de que la comerciante Saavedra revelara el intento de coima. Contó que trabaja en una librería de la ciudad de La Rioja, que recibió de una herencia de su tío, Norberto Arias. Dijo que ella es administradora de la sucesión, que les corresponde a los sobrinos y a una hermana viva del fallecido, que no tenía hijos.

"Hace cuatro años que estamos con este tema; por distintos motivos fue muy lento el proceso. Hacía bastante tiempo venía pidiendo la liberación de fondos, dado que los necesitaba para cumplir con los gastos de la sucesión. Y siempre había un motivo por el cual no se me entregaban", explicó Saavedra, al sospechar que la causa se dilata-

ba adrede. Relató que fue a ver a la doctora Abate de Mazzucchelli al juzgado y que la primera vez se acercó a ella para que le explicara qué sucedía con el expediente. "Me hizo pasar a su despacho y me dijo que ella lo conocía a mi tío, que iba a hacer como una excepción, un favor por conocerlo, y me iba a ayudar para sacarlo rápidamente", narró la denunciante, quien reveló que la magistrada le contó que ganaba muy poco.

"Le agradecí y le dije que no le iba a quitar más tiempo, que me retiraba. Me dijo: 'No te olvides de mí'. Llamativamente, por la tarde fue a mi lugar de trabajo y me dijo que para el día siguiente podía tener resuelto el tema, que podíamos empezar con los oficios, pero que tenía un costo porque era mucho trabajo. Al otro día me envió a una señora que dijo trabajar con ella, de nombre Elba. Me mandó a buscar porque ya estaban los escritos para que realicemos los oficios", reveló Saavedra, al dar detalles de la insólita maniobra.

### Impacto político

Luego de la difusión de las imágenes, dadas a conocer por Telenoche investiga, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, pidió desplazar a la magistrada y someterla a una investigación. La causa se inició con el asesoramiento de Poder Ciudadano y el abogado Hugo Wortman Jofré, vocal de la organización.

"Los hechos acontecidos y denunciados públicamente son inaceptables y de una gravedad absoluta. La jueza Abate de Mazzucchelli, apuntada por pedir coimas para resolver distintos casos, está atentando contra la confianza del pueblo riojano en la Justicia; por ello, solicité la separación de su cargo y la investigación de esta situación", había anunciado Quintela.

Tras ello, Abate de Mazzucchelli renunció a su cargo. Su dimisión, sin embargo, fue rechazada por la Justicia riojana, que conformó el jury de enjuiciamiento que ayer la desplazó. La magistrada si dejó la vicepresidencia de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina (AMJA).

La validez del jury de enjuiciamiento fue puesta en duda por su abogado, el doctor Gabriel Pavón, antes de conocerse e veredicto. "Ella ya renunció al tribunal. Dejó de pertenecer al Poder Judicial. No se puede remover a quien ya se removió por ella misma. Queda la responsabilidad penal, por eso planteamos que el jury es nulo", dijo. •

### Caso Cecilia: cambian los cargos contra Sena y Acuña

CHACO. Ya no serán juzgados como coautores del femicidio

En medio de las audiencias en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ayer se confirmó que Emerenciano Sena y Marcela Acuña serán juzgados como partícipes necesarios y no como coautores del crimen de su nuera, de 28 años. La decisión, contraria al pedido realizado por la familia de la víctima, fue tomada por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia.

Como anticipó LA NACION, el delito de femicidio quedará circunscripto solo en el hijo del matrimonio, César Sena, quien era la pareja de Strzyzowski. Sin embargo, la nueva acusación contra Sena y Acuña no los exime de quedar en riesgo de ser condenados a prisión perpetua, según informó el Diario Norte, de Chaco.

El objetivo del Equipo Fiscal Especial (EFE), integrado por los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Juan Martín Bogado, siempre fue buscar que el tribunal revocara el fallo del juez de Garantías Nº 2 de Resistencia, Héctor Sandoval, que resolvía que Sena y Acuña fueran imputados como coautores en la causa. El dictamen lleva la firma de los jueces Héctor Geijo, Vanesa Fonteina y Daniela Meiriño.

Hay cuatro presos por encubrimiento agravado: Gríselda Reinoso, Fabiana González, Gustavo Melgarejo y Gustavo Obregón.

La modificación del delito se debió a que los fiscales entendieron que el crimen de Cecilia se produjo horas antes de que Sena y Acuña llegaran a la casa familiar, donde fue asesinada el 2 de junio de 2023.

En tanto, el homicidio habría sido cometido solo por César Sena, alrededor de las 9, y los padres del joven habrían llegado a la vivienda entre las 11 y las 13. El matrimonio habría llegado tarde a propósito para dejar una "zona liberada" en la casa, de acuerdo con los medios locales. •

# Caso Chocolate: dividen la pesquisa en tres causas penales

POR SEPARADO. La fiscal Lacki retendrá la investigación sobre la Legislatura bonaerense; otros dos tramitarán los desvíos de fondos

### Hugo Alconada Mon

La fiscal Betina Lacki dividió el "caso Chocolate" en tres. Decidió quedarse con el tramo central, que aborda el presunto desvío de cientos de
millones de pesos de la Legislatura
bonaerense, y envió a dos colegas
sendos tramos específicos: el que se
centra en el Senado provincial y el
que apunta a la malversación de caudales públicos en la Municipalidad
de La Plata, confirmaron fuentes tribunalicias a LA NACION.

Lacki desdobló la investigación, que comenzó con la detención del puntero peronista Julio "Chocolate" Rigau con 48 tarjetas de débito depresuntos empleados legislativos, tras concluir que las pruebas acumuladas reflejarían tres operatorias criminales que deben investigarse por separado para reducir demoras y evitar planteos de nulidad.

El fiscal Juan Ignacio Menucci



El puntero peronista Julio "Chocolate" Rigau

quedó a cargo de investigar al puntero radical Hugo Muguerza, que trabaja ahora para Pro, y a su pareja, María Josefina Ortellado, sospechados de incurrir en las mismas prácticas delictivas que Rigau, pero

con tarjetas de supuestos empleados del Senado bonaerense, según quedó reflejado en las grabaciones de las cámaras de seguridad y los registros de los cajeros automáticos del Banco Provincia.

ARCHIVO

El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta asumió, en tanto, el tramo de la investigación que aborda las operaciones que el propio Chocolate Rigau habría desarrollado en connivencia con el concejal Facundo Albini (Frente Renovador) para malversar fondos públicos de la Municipalidad de La Plata, también a través de la designación de "ñoquis".

La fiscal Lacki continúa con la rondade declaraciones indagatorias a las que convocó a los 48 titulares de las tarjetas de débito que Rigau tenía en sus manos cuando fue detenido en una sucursal del Banco Provincia, en pleno centro de La Plata. Hasta ahora, sin embargo, todos los supuestos empleados de la Legislatura que ya se presentaron en los tribunales, se negaron a declarar.

Con Chocolate Rigau, Facundo Albini y su padre, el subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense Claudio Albini, detenidos en la Alcaldía Roberto Pettinato, de las

afueras de La Plata, la fiscal Lacki apunta a cerrar las próximas semanas el tramo de la investigación que los involucray enviarlos a juicio oral, junto a los 48 presuntos "ñoquis", mientras intenta avanzar sobre los escalones superiores.

La Fiscalía ya recibió un informe de la Unidad de Análisis Financiero de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, que detectó que Rigau comenzó a extraer dinero en cajeros automáticos de tarjetas de débito emitidas a nombre de supuestos empleados de la Legislatura en 2012, y que a lo largo de los siguientes ll años la extracción total superó los \$464 millones. El monto no incluye otros perjuicios a las arcas públicas bonaerenses causados por Rigau, los Albini, los 48 "ñoquis" y los eslabones superiores de responsabilidad, ya que el cálculo no incluye los aportes a la obra social IOMA, ni las contribuciones patronales al Instituto de Previsión Social (IPS). •

# **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de José Luis Brea www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

| DOLAR     |           |                   |          |           |                                        |
|-----------|-----------|-------------------|----------|-----------|----------------------------------------|
|           | \$983,02  | ▲ (ANT: \$983,00) |          | \$1049,90 | ▲(ANT: \$1045,76)                      |
| CCL       |           | ▲(ANT: \$1286,60) | Real     |           | ▼(ANT: \$175,29)                       |
| Mayorista | \$944,50  | ▲ (ANT: \$944,00) | Reservas |           | ▲ (ANT: 27.511)<br>en millones de US\$ |
| Paralelo  | \$1355,00 | ▲(ANT: \$1350,00) |          |           |                                        |
| Turista   | \$1540,80 | =(ANT: \$1540,80) |          |           |                                        |

# Blanqueo: lenta apertura de cuentas y controversia por el estado de algunos billetes

RELEVAMIENTO. Pese a que la ley que lo impulsa está vigente hace más de un mes, no dejan de salir a diario nuevas resoluciones; además, los bancos se resisten a recibir dólares deteriorados

### Javier Blanco LA NACION

El blanqueo de capitales ya en marcha, la gran apuesta de la administración Milei para terminar de encaminar el superávit fiscal y alimentar las reservas del Banco Central (BCRA), arrancó más lento de lo que el mercado esperaba. Avanza así ante las demoras oficiales en su instrumentación efectiva y frente a la muy selectiva adhesión de los bancos a una norma que apunta a que se nutra de los dólares guardados por años en "el colchón".

Si bien el Gobierno ya promulgó hace un mes la ley que lo habilita (la resolución general 5528 de AFIP vio la luz en el Boletín Oficial el 18 de julio//BP), las resoluciones del resto de los organismos destinadas a hacerlo viable fueron apareciendo en cuotas en las semanas siguientes.

Prueba de ello son, por caso, las normas que aprobó el último jueves elentemonetario para remover algunas de las trabas que entorpecían las transferencias de moneda extranjera, requerimientos que se convertían en barreras dificiles de superar para quienes quisieran adherir.

De hecho, incluso ayer se hizo oficial una nueva ampliación de las opciones de inversión para los fondos a regularizar para que-además de los instrumentos financieros ya habilitados, como cuotapartes de fondos comunes de inversión y acciones- agreguen la opción de hacerlo en pagarés bursátiles, cheques avalados y títulos aportados a fondos de riesgo de sociedades de garantía reciproca.

A eso se suman las dilaciones de algunas provincias en adherir a la norma, o las amenazas que lanzan algunas de sus propias autoridades, como el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, en relación con los controles a los que deberán someterse en sus respectivos distritos quienes blanqueen.

"A los que traigan plata del blanqueo a Santa Fe les vamos a pasar el escáner", digo hace unos días.

Ese cúmulo de factores y desincentivos es lo que está atrasando la apertura de las Cuentas Especiales Entre el interés y las trabas de Regularización de Activos (CERA), es decir, el vehículo por el que tienen ras se realizaron en dos de los banque llegar los recursos locales o colocadosen el exterior que, hasta aquí, se mantenían fuera del radar del fisco.

Es el paso inicial del denominado "Nuevo Pacto Fiscal", aunque tanto el Gobierno como los intermediarios (bancos, ALyC) confían en que todo se dinamizará en las próximas dos semanas.



En el Gobierno y en los bancos creen que el proceso se acelerará en las próximas semanas

"Desde hace varios días hay adhesiones al sistema, pero no tenemos una estadística. Y cuando nos llegan reclamos de interesados sobre problemas con los bancos, les trasladamos las que jas que van resolviendo a medida que pueden. Hay que entender que las redes de las entidades en muchos casos son amplias yen algunas sucursales entienden la mecánica antes que en otras", comentaron, contemplativos, desde el BCRA.

Por lo pronto, de un relevamiento realizado por la nación entre los bancos privados "sucursaleros" más grandes, y una proyección de las cifras por ellos informada, surge que ya estarian activas unas 14.000 CERA, 96% de las cuales pertenecen a personas físicas y apenas el 4% restante a empresas.

Cerca de la mitad de esas apertucos privados más grandes del país.

"Ya dimos de alta 4100; viene en alza ese número", dijeron desde una de esas entidades. "Hasta aqui, se abrieron poco menos de 2200 cuentas, que representan un 11% de las que se generaron aquí en el último gran blanqueo que se dio en tiempos de Macri. Viene despacio,

pero se empezó a mover más fuerte en estos días", coincidieron en señalar desde la otra.

Si bien no todas las CERA ya abiertas cuentan con saldo, la mayor parte del dinero blanqueado hasta aquí son pesos.

A su vez, casi un tercio de sus titulares habrían pedido vincularlas a su vez a cuentas comitentes para poder operar activos financieros y estar en condiciones de invertir el

Ya estarían abiertas unas 14.000 CERA, algunas de ellas aún sin saldo y en un 96% pertenecientes a personas físicas

"La gente entiende que los bancos deben aceptar billetes viejos, sucios o rotos en cualquier caja o cuenta corriente; no es así", dicen en un banco

dinero blanqueado, ahora que finalmente quedaron definidas las opciones de destino (incluso para el mercado inmobiliario) que podrían tener esos recursos.

"En muchos casos, lo hacen a través del propio banco, pero en muchos otros recurren a otras entidades, aunque la persistencia de la Comunicación A7040 comenzóa desalentara algunos", confiaron con preocupación desde una ALyC.

Se refieren a una circular del BCRA que data de 2021 y que obliga a los inversores a "pasar por el banco" el dinero obtenido por cada una de sus transacciones.

Aunque el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, admitió días atrás por primera vez que su remoción "está en estudio", por ahora esa obligación perdura.

El mapeo realizado por LA NACION también sirvió para detectar que en algunas entidades (como el banco ICBC) todavía no es posible la apertura de esas cuentas. "Estimamos que desde la semana entrante ya será posible", explicaron desde allí.

Otro escollo aparece con la poca adhesión que el servicio de canje de billetes de moneda extranjera "desactualizados" o deteriorados que ofreció el BCRA (toma a su car-

go el envío a la Reserva Federal de Estados Unidos para cambiarlos por nuevos) tuvo hasta aquí entre los bancos, lo que se convierte en un problema, dado el fuerte interés público que generó el anuncio.

### Los billetes, todo un tema

Desde las entidades relevadas coincidieron en señalar su disconformidad por lo que se presentó como un mecanismo gratuito, pero que, para ellos, tiene un costo logístico "no desdeñable".

"Elesquema no contempla el costo que el proceso de acondicionamiento, depuración y traslado de los billetestiene para las entidades con redes comerciales extendidas", explicaron en un banco líder.

De allí que en la mayoría solo acepten el depósito de billetes deteriorados o marcados para las cuentas especiales que se están abriendo para el blanqueo.

"Si, en adelante, quieren generalizar la recuperación de estos billetes, las autoridades deberán readecuar la norma para bajar costos, ya que demanda un procedimiento complejo", aseguran.

"El tema es que la gente entiende que esta opción aplica para todas las cuentas corrientes o cajas de ahorro y no es así", se quejan.

"Muchos entendieron que pueden venir con un dólar roto, escrito o mojado y depositarlo en la caja de ahorro en dólares común de siempre. Es algo que está generando discusiones con muchos clientes", explicaron desde otra entidad.

Distinta es la situación con los denominados dólares "cara chica" que, según coincidieron en señalar, son aceptados "siempre que estén en buen estado" a todos sus clientes.

"Esos siempre los recibimos normalmente porque son de curso legal, aunque luego enfrentás problemas para recolocarlos entre tus clientes. Es algo, desde ya, que mantendremos para estas cuentas especiales", confiaron.

La resistencia a aceptar este tipo de billetes tiene raíz, aseguran, en los problemas que las grandes entidades ya enfrentan para acopiar más papeles, dada la enorme cantidad de pesos que tienen bajo administración en un país en el que, producto de la borrachera monetaria de los últimos años, hoy hay 11.859 millones de billetes en las calles, según las propias estadísticas oficiales.

Es un total que indica la existencia promedio de 258 billetes por habitante, frente a los 68 per cápita que tiene Chile, los 65 de Europa o los 35 de Brasil, por caso. Y la enorme mayoría de ellos son de baja denominación.

Producto de ello, debieron construir en los últimos cuatro años unas 10 bóvedas grandes (llamadas coloquialmente en el sector "sarcófagos"), con un costo de US\$4 millones cada una, debido a las medidas de seguridad que deben tener, y 100 bóvedas más chicas, con un costo de US\$1 millón, como consignó hace unas semanas LA NACION.

"En el marco de esta situación llega esta norma para alentar el blanqueo, pero: ¿dónde quieren que metamos los pesos o dólares deteriorados?", se preguntan en los grandes bancos recaudadores del sector.

ECONOMÍA 17 LA NACION | MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024



El ministro de Economía, Luis Caputo, apuesta al blanqueo para sumar dólares

### ARCHIVO

# Qué alternativas de inversión recomiendan para los fondos declarados

Entre las opciones permitidas, los analistas destacan las acciones, los fondos comunes, las obligaciones negociables y los bonos

### Melisa Reinhold

Con la puesta en marcha de la primera fase del Régimen de Regularización de Activos, más conocido como blanqueo de capitales, en los últimos días las sociedades de bolsa fomentaron la apertura de las Cuentas Comitentes Especiales para la Regularización de Activos (Ccera). En ese camino, para incentivar que los contribuyentes se adhieran a la iniciativa y traigan los pesos y dólares que hoy están en la informalidad, el Gobierno habilitó una serie de opciones para invertir el dinero en el mercado de capitales y generar rendimientos de hasta 9% anual en dólares.

Damián Palais, financial advisor de Cocos, mencionó algunas diferencias entre el régimen de regularización de activos actual y el sinceramiento de capitales que lanzó el gobierno de Mauricio Macri. En 2016, los bienes blanqueados tenían que pagar una alícuota del 10%, a menos que el contribuyente invirtiera en bonos soberanos. "Mucha gente optó por comprarlos, en ese momento, a la par. Los bonos cayeron muchoy la gente que evitó pagar el10%comprandobonosperdiómucho más por la baja", recordó.

En esta oportunidad, en cambio, se pueden blanquear hasta US\$100.000 sin pagar multay, para montosque excedan esa cifra, se prevé una alícuota del 5% si se ingresa antes del 30 de septiembre. Para evitar pagar ese 5%, la gestión de Javier Milei permite la apertura de estas cuentas comitentes especiales, en las cuales se podrá invertir el dinero en bonos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión (FCI) y viduales, hay bonos corporativos acciones argentinas.

Las inversiones deberán permanecer en esa cuenta especial hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir de enero de 2026, quien haya blanqueado podrá vender los activos y retirarlos sin pagar la multa del 5%.

Para Pablo Castagna, director wealth management de Balanz, en

este contexto es "fundamental" ofrecer opciones de inversión que sean "no solo seguras, sino también rentables". Para aquellos que quieran invertir en un fondo común de inversión, el analista mencionó el FCI Balanz Ahorro en Dólares, que tiene un rendimiento esperado del 7,5% anual en dólares. "Este fondo está compuesto por activos que, debido a sus altos mínimos de adquisición, serían inaccesibles para muchos individuos", explicó.

"Además de los bonos soberanos [que hoy están en paridad en torno al 50%], uno puede invertir en obligaciones negociables [ON] que pagandólar MEP. Las ON de empresas con solidez financiera rinden entre 7%y 9% anual. Son conservadoras, a diferencia de los bonos soberanos, que son altamente volátiles, por lo que ingresar al blanqueo e invertir en ON dólar MEP para evitar pagar el 5% e incluso generar intereses en dólares nos parece muy atractivo", agregó Palais.

Las obligaciones negociables son los bonos que emiten las empresas para financiarse. Al ser renta fija, se sabe de antemano cuándo será el vencimiento, qué cupón ofrece y cuáles serán las fechas de pago. Para el analista de Cocos, una opción puede ser la ON de YPF que vence en 2026 (Ymcvo), la cual paga trimestralmente y rinde 9% anual en moneda dura. Otra alternativa podría ser Edenor a 2026, que rinde también 9%, con pago semestral. O, para los inversores más conservadores, la ON de Pampa Energía a noviembre de 2025 (Mgcho), con rendimiento del 7,5% anual.

"En el caso de que el cliente prefiera invertir en papeles indien dólares con duración atractiva para este escenario, como puede ser la ON de Tecpetrol con vencimiento en abril de 2026 rindiendo cerca de 7% o la ON de Balanz con vencimiento en junio 2026. De querer armar una cartera de inversión más allá del plazo de permanencia, se encuentra en valores atractivos la ON de Pan American 2032, en valores cercanos al 8% de rendimiento anual", sumó Castagna.

Maximiliano Donzelli, research manager de IOL invertironline, armó una cartera con las inversiones más estables que hoy ofrece el mercado de capitales. Para los más conservadores, incluye el Bopreal 2026 (BPY26), la letra del Tesoro Lecapa noviembre (S29N4), el bono del Tesoro ajustable por CER (inflación) con vencimiento a 2026 (TX26) y la acción de Pampa Energía.

En primer lugar, el bono para la reconstrucción de una Argentina libre (Bopreal), es un título emitido por el Banco Central en dólares. El título que vence el 31 de mayo de 2026 amortiza en tres cuotas trimestrales, pagaderas entre noviembre 2025 y mayo 2026, con intereses trimestrales del 3% anual. Actualmente, tiene un rendimiento del 27% en moneda dura.

En cambio, la Lecap a noviembre es una letra emitida por el Tesoro con vencimiento en el undécimo mes de este año. "Nos presenta una excelente oportunidad para apostar por el carry trade de corto plazo. En un escenario donde la inflación converja hacia el 2% mensual hasta fin deaño, esta letra nos permitirá obtener un rendimiento interesante por sobre la inflación", explicó Donzelli. Este activo rinde una tasa efectiva mensual del 3,7% en pesos, y permitiría reducir el riesgo y duración de la cartera, según el analista.

Entanto, el bono del Tesoro ajustable por CER TX26 vence en noviembre de 2026. Este activo ajusta su capital por la inflación y amortiza en cinco cuotas desde este año. "Hoy rinde CER+12%, lo que lo convierte en una opción atractiva dada su elevada tasa real comparada con otrosbonosdesimilarvencimiento ysus inminentes amortizaciones semestrales. Es un instrumento ideal para apostar a que la variación de la inflación será mayor que el tipo de cambio (carry trade)", acotó.

En cambio, para los perfiles más agresivos, el analista también sumó el bono Global con vencimiento en julio de 2035 (GD35D). •

# La Justicia de EE.UU. obliga a cumplir un fallo por Aerolíneas

juicios. Exigió al país el pago de una sentencia del Ciadi por US\$320 millones, emitida en 2019

La Argentina acumula varios fallos en contra en las cortes internacionales, que implican un costo de al menos US\$18.100 millones que en algún momento el Estado deberá pagar. Los procesos incluyen las expropiaciones de YPFy Aerolíneas Argentinas, el default de la deuda en 2001 y la emisión de los bonos atados al producto bruto interno (cupón PBI).

En lo que respecta al caso de Aerolíneas Argentinas, esta semana, la Corte del Distrito de Columbia de Estados Unidos obligó a la Argentina a cumplir con el fallo en contra que tuvo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), a raíz de la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, ocurrida en 2008.

En 2019, el Ciadi -que es el tribunal arbitral del Banco Mundialrechazó el pedido de nulidad que había presentado la Argentina, luego de que en 2017 condenara al Estado argentino a desembolsar más de US\$320 millones más intereses al fondo Titan Consortium.

Este fondo logró demandar a la Argentina luego de que le compró el derecho a hacerlo por US\$107 millones al fondo inglés Burford, que a su vez se lo había comprado a la empresa española Teinver, dueña del grupo Marsans, después de que entró en quiebra.

Titan llevó el caso al distrito de Columbia, que es la corte que tiene jurisdicción exclusiva sobre cualquier acción relacionada con fallos del Ciadi cuando en el tribunal del Banco Mundial ya no quedan más instancias para seguir apelando.

En cuanto a los bonos en default desde 2001, esa deuda soberana sigue siendo un dolor de cabeza para la Argentina. La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenóal Estado pagar US\$142 millones a 12 fondos institucionales que litigaron contra el país.

Pese a los canjes de deuda ofrecidos en 2005, 2010 y 2016, hubo una serie de fondos-más conocidos como holdouts-que compraron aquella deuda en default para demandar al país. Representan menos del 3% del total de tenedores de deuda argentinaquequedóremanenteluego de los sucesivos canjes.

El año pasado, Preska había ordenado el embargo de activos argentinos por US\$95,8 millones para afrontar el pago al fondo Bainbridge Fund, que había ganado el mismo litigio. El dinero embargado pertenecía a una cuenta que tiene el Banco Central (BCRA) en la Reserva Federal (Fed), con fondos que se utilizaron en su momento para garantizar el pago de los bonos Brady. Estos títulos, emitidos en la década del 90, fueron parte del programa de reestructuración que lanzó el entonces secretario del Tesoro estadounidense, Nicholas Brady, para descomprimir la deuda de los países de la región.

No menos preocupante es la situación en el juicio por la expropiación de YPF. En la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York se lleva adelante la revisión de la sentencia en primera instancia que declaró inocente a la petrolera, pero falló en contra de la Argentina por el juicio por su expropiación. Esa decisión la obliga a pagar una indemnización por US\$16.100 millones más intereses.

Mientras el Estado nacional

busca revertir la sentencia en contra de primera instancia, YPF espera que se confirme que no tuvo responsabilidades durante el proceso de estatización del 51% de las acciones que estaban en manos de la española Repsol, en 2012.

El argumento principal de la Argentina se centra en que el juicio nunca se tendría que haber realizado en las cortes de Estados Unidos, pese a que YPF es una empresa internacional que cotiza en la Bolsa de Nueva York.

Los fondos demandantes Burford Capitaly Eton Parkganaronen primera instancia contra el Estado argentino al argumentar que el gobierno de Cristina Kirchner no lanzóuna oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones, como diceelestatutodelapetrolera, cuandoexpropióel51%ytomóelcontrol de la compañía. A YPF, en tanto, la acusaban de no haber obligado al Estado, como nuevo accionista, a hacer cumplir su estatuto.

Los distintos abogados de la Argentina dijeron que el derecho de expropiación está por encima de cualquier estatuto empresarial y que, en todo caso, el juicio debería tramitarse en tribunales locales. La defensa de YPF, en tanto, se centró en que la empresa no tiene responsabilidad en obligar a sus accionistas a hacer cumplir su estatuto. En primera instancia fue eximida, pero los fondos apelaron esta decisión.

### Bonos atados al PBI

En el caso de los bonos cupón PBI, el Tribunal de Apelaciones de Londres le rechazó este año al país la posibilidad de apelar el fallo de primera instancia en contra. El Estado debe pagar por daños e indemnizaciones US\$1443 millones más intereses.

El Tribunal Superior de Londres les había dado la razón en abril pasado a los fondos demandantes Palladian Partners, HBK Master Fund, HirshGroupLLCyVirtualEmerald International Limited. El Estadofue acusado de perjudicar a los inversores al modificar la manera de calcular el PBI, lo que derivó en que se pagaran menos intereses de deuda, en 2013, por esos bonos, emitidos en 2005 para canjear la deuda que habia quedado en default en 2001.

A fines de marzo, el Estado presentó una garantía de US\$337 millones para apelar -condición que había impuesto el tribunal de segunda instancia-. Menos de dos meses después, el Tribunal de Apelaciones confirmó el fallo de primera instancia al rechazar tratar el caso.

Los fondos HBK Master Fund, Hirsh Group, Virtual Emerald International y Palladian Partners habían presentado una demanda en 2019 por presuntas pérdidas vinculadas con un cambio en el método de calcular el PBI, con el cual sus bonos estaban atados.

El cupón atado al PBI se usó como anzuelo para obtener una mayor quita de deuda en el canje de 2005, liderado por el entonces ministrode Economía, Roberto Lavagna, y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, hoy embajador en Paraguay. Este instrumento financiero estipuló que la Argentina debía pagarles intereses a los bonistas cuando el país creciera anualmente más de 3%, hasta 2035. El país no paga el bono desde 2011, cuando dejó de crecer. •

# Eliminan costos para el comercio y buscan que impacte en los precios

VENTAS. El Gobierno quitará un régimen de retención a cuenta de IVA y Ganancias para las compras que se realicen con tarjetas de crédito, débito y medios electrónicos

### Francisco Jueguen

El Ministerio de Economía anunció ayer que eliminará las retenciones a cuenta de IVA y Ganancias en las ventas que hacen los comercios y prometió que en los próximos 30 días habrá nuevas medidas para bajar el "costo argentino" que impacta en el nivel de los precios. La norma, estimaron en el Palacio de Hacienda, se publicará en el Boletín Oficial esta semana y comenzará a regir desde septiembre.

En Economía contaron a LA NA-CION que desde el mes que viene la AFIP ya no le retendrá al comercio anticipos de IVA y Ganancias, que son impuestos nacionales—hay regímenes similares de gravámenes provinciales—. La primera norma incluida en el paquete fiscal fijaba un limite, que iba a ser de \$11,2 millones. Sin embargo, ahora, confirmaron, no habrá un tope.

"Así, los comercios tienen un costo menor y más incentivo a cobrar con tarjeta. Para no pagar esa retención, antes preferían cobrar en efectivo", agregaron. En el Palacio de Hacienda indicaron que la eliminación de las retenciones a cuenta en IVA y Ganancias implica "liberar al comercio de adelantar pago de impuestos y dar más capital de trabajo", además de una baja concreta y efectiva en sus costos operativos, "que pueden impactar directamente en los precios".

La información fue difundida a través de un posteo del ministro de Economía, Luis Caputo, en X. "Este es el primer paso de una serie de medidas que reducirán significativamente el costo argentino y que iremos anunciando en los próximos 30 días", prometió.

Caputo dijo que en la reglamentación del paquete fiscal el Ministerio de Economía ampliará los beneficios al sector privado comprendidos en la norma y definió que ya no habrá más retenciones a cuenta de Ganancias e IVA a los co-



El Gobierno espera que esta baja del costo argentino termine repercutiendo en los precios

mercios en las ventas con tarjetas de débito, crédito, compra y similares, los agrupadores, los agregadores y los demás procesadores de medios electrónicos de pago.

"Estas retenciones son pagos de impuestos adelantados. Esta quita le reduce el costo al comerciante; no pagás nada por adelantado. Eso es plata para poder seguir trabajando", afirmó a LA NACION el presidente de la CAME, Alfredo González. "Esto es positivo, es algo que venimos pidiendo mucho y el Gobierno está cumpliendo", afirmó el directivo.

Elempresario pyme Gustavo Lazzari celebró la medida. Dijo que es "muy importante financieramente", ya que era una norma que afectaba el precio final y los costos de las empresas. "Lo fundamental acá es que las provincias ahora adhieran a la medida, porque el problema es Ingresos Brutos", dijo.

ema es ingresos brutos , dijo. Tributaristas y abogados consultados por LA NACION indicaron que en los últimos años la AFIP multiplicó la existencia de regimenes de retención, adelantos y percepción de impuestos. "Los metieron hasta en Mercado Pago", se quejó el abogado Diego Fraga, y describió cómo, cada vez más, muchos publican la dirección de su comercio para poder vender sus productos en sus locales y en negro. Fraga dijo que es una "buena medida" y que es importante que sea en UVA, lo que implica que se actualiza.

Esto era un régimen de retención que existía para comercios minoristas con distintas alícuotas, para el comercio con tarjeta de crédito y débito por el que se hacía un anticipo del hecho imponible, o sea, que buscaba recaudar con antelación. "Esto le genera al comercio un desahogo financiero importante en la medida en que salgan las provincias que cobran retenciones a adherirse", dijo

el tributarista César Litvin.

"La medida representa un enorme beneficio al sector privado formal que invierte y apuesta al crecimiento de la economía argentina.
Permitirá fomentar la formalización de las transacciones, la inclusión financiera y reducir los costos
de los sistemas de pago. También
avanzar en los objetivos del gobiernonacional de impulsar la actividad
económica y fomentar la utilización
de los medios de pago que otorgan
mayor transparencia y formalidad
a la economía", estimó Caputo.

Tanto Economía como Caputo afirmaron que el Gobierno convocó a las provincias a que se adhieran a este régimen y "eliminen las retenciones de Ingresos Brutos y otros tributos locales que se hayan establecido sobre los pagos comprendidos en la medida".

La norma que será publicada en el Boletín Oficial esta semana.

# El blue subió y el riesgo país se acercó a 1500

El rumor de una recalificación de la Argentina en el índice MSCI no se vio reflejado en los mercados

### Melisa Reinhold

El dólar blue rebotó por segunda rueda consecutiva, luego de que el viernes pasado alcanzó el valor nominal más bajo desde mediados de junio. En tanto, los tipos de cambio financieros operaron prácticamente estables debajo de los \$1300, en días en los que el mercado espera definiciones sobre la política cambiaria que tomará el Gobierno, de cara a la anunciada reducción del impuesto PAIS en los primeros días de septiembre.

Ayer, el blue se negoció a \$1355, una suba de \$5 frente al cierre anterior (+0,4%). De todos modos, se encuentra distante de los \$1500 que alcanzó a mediados de julio, el valor nominal más alto del que se tenga registro.

Los tipos de cambio financieros siguieron debajo de la barrera de los \$1300, contenidos por las intervenciones que realiza el Banco Central en el mercado financiero, así como las liquidaciones que hacen los exportadores. El dólar MEP cerró a \$1287,82, lo que significó un retroceso diario de \$2,3 (-0,1%). El contado con liquidación (CCL) terminó el día a \$1290, una suba de \$3.4 (+0.3%).

suba de \$3,4 (+0,3%). "A pesar de la confianza del mercado en la disminución de la inflación, evidenciada en la solidez de las colocaciones de Lecapa tasa fija, persisten dudas respecto de la estabilidad del dólar, ya que la demanda supera a la oferta en el mercado cambiario. La intervención oficial en el mercado solo consigue frenar temporalmente la cotización, sin abordar la escasez subvacente de divisas. Parecería que las miradas se dirigen hacia el blanqueo de capitales", afirmó Martín Mazza, director de MM Investments.

Por otro lado, el tipo de cambio oficial mayorista cotizó a \$944,50, lo que significó una microdevaluación diaria de \$0,50 (+0,1%). Frente al contado con liquidación, la brecha cambiaria fue del 36,6%.

"Los inversores esta semana se-

guirán mirando de cerca las cuentas externas, con foco tanto en el saldodel BCRA en el Mercado Unico y Libre de Cambios (MULC), la dinámica de las reservas netas y el comportamiento de los tipos de cambio alternativos. Recordamos que, según el Gobierno, se reduciría en septiembre la alícuota del impuesto PAIS del 17,5% al que la llevó el gobierno actual al 7,5% de comienzos de la gestión, por lo que el mercado sigue preguntándose cuándo se efectivizará esa baja y si habrá o no movimientos en el tipo de cambio oficial posteriormente", agregó Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS. Desde que arranco agosto, el Banco Central volvió a tener una racha compradora de reservas. y acumula un saldo positivo de US\$445 millones.

Pese a la recomposición de reservas, los bonos soberanos le pusieron un freno a la tendencia alcista de las últimas ruedas y operaron en terreno negativo en todos sus vencimientos y legislaciones. Los Bonares retrocedieron 1,14% (AL29D) y los Globales, hasta 1,43% (GD41D).

En consecuencia, el riesgo país subió 22 unidades y cerró el día posicionado en 1493 puntos básicos (+1,5%). Este indicador, clave para que la Argentina vuelva a acceder a los mercados internacionales de crédito, no se vio influenciado por la noticia de que el Morgan Stanley Capital Internacional (MSCI) podría recalificar al país dentro de la categoría de "mercado emergente".

Si este hecho realmente se concretara, la Argentina podría recibir un ingreso de capitales financieros por más de US\$1000 millones, de acuerdo con un reciente informe del banco J.P. Morgan. "La administración del presidente Milei planteó desde un inicio que tiene como objetivo levantar los controles de capitales, que es la principal razón que impide que el país sea clasificado como 'mercado emergente' según los estándares de MS-CI", sostuvo el documento. •

### Por la recesión, sigue el superávit comercial

julio. Fue de US\$1575 millones; en siete meses acumula cifras récord

En línea con lo que viene exhibiendo en todo el año, la balanza comercial argentina volvió a arrojar cifras positivas en julio, con un superávit de US\$1575 millones. Con este resultado acumula, en siete meses de 2024, un saldo positivo de US\$12.260 millones, el mayor de la historia en ese período y que lo encamina a romper también el récord histórico en el total anual.

La buena noticia está atenuada por el hecho de que, si bien las exportaciones mantienen su robustez y crecen a buen ritmo, las importaciones siguen por el piso, producto de la recesión que atraviesa la economía local y del cepo cambiario, que sigue estableciendo límites o postergaciones a los pagos de compras en el exterior. Esta realidad no se da solo en julio, sino en todo lo que va del año.

Aun así, Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales, señaló que la balanza comercial acelera su marcha hacia la consolidación de un resultado récord a fin de año. "Nos encaminamos a un superávit comercial de más de US\$18.000 millones cuando termine este año, que será el mayor de la historia en dólares corrientes", subrayó.

### Novedad destacable

En los siete meses de 2024 asoma una novedad para destacar: las exportaciones de petróleo crudo subieron 65%. Según Elizondo, se trata de un aumento mayor que el de cualquier rubro significativo de las ventas externas argentinas -en números absolutos se ubica en el cuarto lugar del ranking del total exportado, detrás de las oleaginosas, los pellets de soja y del material de transporte-. "Esto impulsa también el incremento de la exportación de combustibles y energía a 28,5%", agregó el especialista.

Al fijar la vista estrictamente en lo ocurrido en julio, se puede ver que las cantidades exportadas aumentaron más de 25% en el mes, con una caída de precios de 5% en igual período, pero, las importaciones siguen muy retraídas, como se indicó, producto de la recesión y el cepo. Basta mirar lo que sucedió en el mes con los bienes de capital, para concluir que la producción está muy afectada: este rubro cayó 13,3%.

Una foto de la balanza comercial de julio arroja que las exportaciones crecieron 19,2%, más que el promedio anual, que venía arrojando un 14%, mientras que las importaciones cayeron 16,5%, una contracción fuerte aunque por debajo del promedio del año, que es de 20%. Expresado en dólares, las ventas externas de julio reportaron US\$7221 millones y las compras al exterior sumaron US\$5646 millones.

El comercio exterior le está dando por el momento buenas noticias al Gobierno, con un superávit comercial que, de concretarse las estimaciones de los especialistas, aportará muchos dólares a las necesitadas arcas estatales, pero apenas se dirige la mirada sobre lo que podría suceder en 2025 se advierte que será muy difícil replicar los actuales resultados positivos. • Carlos Manzoni LA NACION | MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024 ECONOMÍA | 19

### Makro planea irse del país y busca comprador

EN VENTA. La cadena holandesa Makro les puso cartel deventa a sus supermercados en la Argentina. Tras concretar su salida de otros países de la región, el grupo SHV Holdings—uno de los mayores de Holanda— retomó la búsqueda de un comprador para su negocio en el país.

En la oficina de Buenos Aires de Makro aseguraron que la cadena no se vendió ni está en venta. Sin embargo, LA NACION pudo confirmar que los holandeses, que ya habían sondeado hace un par de años un proceso de desinversión, ahora le entregaron un mandato de venta al Banco Santander e iniciaron las rondas de negociaciones con candidatos locales. La lista incluye a los principales jugadores del negocio mayorista en el país y también a algunas cadenas de supermercados tradicionales que buscan hacerse fuertes en la venta al por mayor. Los holandeses pretenden US\$200 millones para desprenderse de su operación argentina.

Makro cuenta con 24 supermercados en 10 provincias y compite con cadenas nacionales. • Alfredo Sainz

### Remates

### **Judiciales**

Para publicar 4318-8888

### JUDICIAL - GALPON en PARQUE PATRICIOS

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 93, a cargo de la Dra. PAULA ANDREA CASTRO, Secretaría única a mi cargo, sito en Talcahuano nº 490 2º Piso de esta ciudad, comunica por dos días en los autos "MONTANARI, ANGEL ALBERTO Y OTROS c/DE SOUSA BARROS, ABEL RAMON s/ EJECUCION HIPOTECARIA\*; expdte. Nº 95.575/2019, que el Martillero Bernardo Teófilo Kasparian, CUIT 20-07755183-3 (tel. 4441-1273) subastará el día martes 04 de septiembre de 2024 a las 10.15 hs. (en punto) en Jean Jaures 545, PB, CABA, el inmueble sito en la calle Guarani 163/165 entre Patagones y Uspallata, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (Matricula 02-2476), Sup. 463 m2 50 dm2; Nomenclatura catastral: Circ.02; Secc. 32; Manz. 20; Parc. 33. Se trata de un inmueble (galpón) de aprox. 6 m de altura hasta el comienzo de la cabriada, con techo a dos aguas construido sobre un lote de terreno de aprox. 10,50m por 45m. Visto de frente, sobre la derecha hay un portón para ingreso de vehículos de aprox. 3,50m; al ingresar al galpón, sobre el lateral izquierdo, se encuentra una construcción de 2 plantas. La planta baja consta de un local, tollette, oficina, taller baño y vestuario amplio. Planta entrepiso, oficinas. Planta alta, taller, depósito y montacarga. Total Sup. de 740 m2. Todo en buen estado de uso y conservación. Desocupado y deshabitado. Para concurrir a los remates el público previamente deberá inscribirse a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar) ingresando al link Oficina de Subastas -trámites turnos registro y deberá presentarse el dia y hora asignados en Jean Jaures 545 Pb, Caba, con el formulario que indica el sitio aludido.- Deudas: AGIP: \$7.874.198,73, al 21/06/2023; Aguas Argentinas, sin deuda; AYSA: \$428.679,61 al 20/12/2023. Se hace saber que el adquirente deberá tomar la posesión dentro de los quince dias de aprobada la subasta, bajo apercibimiento de hacerse cargo de las mentadas deudas a partir de esa fecha. Visitar: los días 02 y 03 de septiembre de 13 a 15 hs. Según fallo Plenario en los autos "Servicios Eficientes S.A.c/ Yabra, Roberto Isaacs/ Ejecución Hipotecaria", no corresponde que el adquirente en subasta judicial afronte las deudas que registra el inmueble por impuestos, tasas y contribuciones devengadas antes de la toma de posesión, cuando el monto obtenido en la subasta no alcanza para solventarias. No cabe una solución análoga respecto de las expensas comunes, para el caso que el inmueble se halle sujeto al régimen de la ley 13.512". BASE; U\$s 244.950.- La venta se realiza al contado y mejor postor, AD CORPUS, e n el estado físico y jurídico en que se encuentra el inmueble y según títulos y demás antecedentes" Seña: 30%, Comisión: 3%, y arancel 0,25 % según Acordada 24/00, todo a cargo del comprador en el acto de la subasta mas sellados de ley. Para el supuesto de que no existan postores, transcurrida la primera media hora se sacará nuevamente a la venta sin base. El comprador deberá constituir domicilio electrónico, bajo apercibimiento de que las sucesivas providencias se le tendrán por notificadas en la forma y oportunidad prevista en el art. 133 del CPCCN. Publiquese por dos días. Buenos Aires de agosto del año 2024.- PAULA ANDREA CASTRO Juez - MARIA ALEJANDRA TELLO SECRETARIA,

**BERNARDO TEOFILO KASPARIAN • 4441-1273** 

# clasificados

CIRCULACIÓN NACIONAL

Pedido

Personal

Ofrecido

Asistentes Domésticas

GSI whatsapp 11-3660-5316.

Licenciada Graciela Sanguineti

Convocatorias

Ledesma S.A.A.I. (CUIT 30-

50125030-5) convoca a los seño-

res accionistas a una asamblea

general ordinaria para el 17 de

septiembre de 2024, a las 11.00

horas, a realizarse a través del

sistema "Microsoft Teams" que

permite la transmisión simultá-

nea de sonido, imágenes y pala-

bras en el transcurso de toda la

reunión, como su grabación en

DÍA: 1º) Designación de dos ac-

cionistas para firmar el acta de

la asamblea; 2º) Consideración

de la documentación contable

exigida por las normas vigen-

de Sociedades Nº 19.550; nor-

tes (art. 234, inc. 19, Ley General

mas de la Comisión Nacional de

Valores y Reglamento de Lista-

do de Bolsas y Mercados Argen-

tinos S.A.) correspondiente al

centésimo décimo primer ejer-

cicio social, cerrado el 31 de ma-

yo de 2024. 3º) Consideración

del resultado del centésimodé-

cimo primer ejercicio social, ce-

rrado el 31 de mayo de 2024 y su

destino; 4º) Consideración de

las remuneraciones al Directo-

rio correspondientes al ejerci-

2024; 5º) Consideración de la ac-

tuación de la Comisión Fiscali-

zadora correspondiente al cen-

tésimo décimo primer ejercicio

social, cerrado el 31 de mayo de

2024, y fijación de su remunera-

ción por dicho período; 6º) Con-

sideración de la gestión del Co-

centésimo décimo primer ejer-

yo de 2024. Fijación del presu-

puesto de gastos para su ges-

tion durante el centésimo déci-

mo segundo ejercicio social: 7º)

Aprobación de la retribución a

los Auditores que certificaron

la documentación contable del

centésimo décimo primer ejer-

cicio social, y designación de

los que certificarán la corres-

pondiente al centésimo décimo

segundo ejercicio social; 89) Fi-

cicio social, cerrado el 31 de ma-

mité de Auditoria durante el

cio cerrado el 31 de mayo de

soporte digital. ORDEN DEL

Convocatoria

Doméstico

**Empleos** 



Venta Aiguiles Ofrecelo

Deptos · Venta

Barrio Norte

4 y más dorm.

Av. Alvear y Parera VISTA RÍO UNICO Torre Boon Terraza Liv Com y Esc 3Suite 2 Dep Impecable 3 Coch Vig (+549) 116 135 2052

Posadas y Montevideo Vista y LyC 4dor dep coch vig 750M Exc ABGA 116 135 2052

750M Exc ABGA 116 135 2 3 dormitorios

Beruti y Austria L-C 3Dor Cochera Dep 120m

L-C 3Dor Cochera Dep 120m D255.000 OP 11 3688-9317

Paraguay y Talcahuano Francés LyC 3D 2bñs Depl33m D255.000 Oport 15 3688-9317

2 dormitorios c/dep.

Cerrito y Arenales Spiso fte 3 Amb 118m Lum bcón 2dor 28ñ coc lav Dep D 237,000 HOUSE 1531497625 / 48077999

Guido 1700 3 Amb Jdin a pulm A.Prof Muy Lum. Luz Sol Sup Cub 64m Sup T 155m D195,000 HOUSE Tel:15-3336-6174 / 4807-7999

2 dormitorios

Av. Pueyrredon y Melo Vista boon Liv-Com 2dorm excel DI93M ABGA 116 135 2052

Juncal y Azcuénaga Frente 3 Amb Lum 2 o 3 dorm LivCom Coc Lav Bño 77m2 Sup T 108m D195,000 HOUSE

Tel:15-3336-6174 / 4807-7999

Paraná y Santa Fe 2 amb. 37m Impecable!!

US\$ 105.000 OP 15 3688-9317

Belgrano

4 y más dorm.

José Hernandez y Arcos Exc blco LyCyE 3dor dep 2coch D570M ABGA 116 135 2052

Palermo

3 dormitorios

R. India y Cerviño VISTA 2 terazas LyCyE 3 Ste office dep coch 210m vig D1.100M ABGA (+549) 116 135 2052

Otros Cap. Fed.

2 dormitorios

Asamblea 1200 3ambs. 54m2, 2° x Esc Amplio M Lum Recicl Impec mts. del Pque Imperdible! u\$s 93000

1153207903 TASACIÓN s/cargo

### Departamentos

Alquiler Ofrecido

Deptos Aiquiter
Barrio Norte

1 dormitorio

Pagano y Tagle I dor coc lav \$400.000 + exp 1167194848



Venta Compra

Alhajas, Arte y Antigüedades

### Compra

Libros Antig Grabados Fotos Cuadros Libros Arte 4823-0247

Venta

Vaj.Verb

(C y O)123 pzas- Crist S Carlos tall 65 pzas- Cub y acc. Cristofle 104 pzas TODO \$2,200,000 WA 1140671586

### Muebles

Compra

Muebles

AKROPOLIS ANTIGUEDADES Compra todo / estilo y moderno 11-6889-0224 \*\* 4958-4582

Servicios

Terapias Alternativas

Reflexología Belgrano 47868456 / 11-2691-2421

### L los

Convocatorias

jación del número de directores; elección dedirectores para los ejercicios sociales centésimo décimo segundo y centésimo décimo tercero; 9º) Elección de tres síndicos titulares que constituirán la Comisión Fiscalizadora y tres sindicos suplentes, todos para el centésimo décimo segundo ejercicio social. NOTAS: (i) Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la Sociedad con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, una constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A. y/o un certificado de depósito hasta el día 11 de septiembre de 2024 inclusive. Dicho depósito deberá efectuarse a través del correo electrónico asambleas@ledes ma.com.ar. La Sociedad remitirá los comprobantes dedepósito que servirán para la admisión a la asamblea y la documentación queserá considerada por la asamblea. En caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco días hábiles de antelación a la celebración el documento habilitante correspondiente. Los accionistas deberán informar además sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y enviar una copiade su DNI a efectos de que la sociedad envie el link de acceso a

"MicrosoftTeams" para la ad-

misión de su participación en la

### Convocatorias

Asamblea; (ii) La documentación prevista en el punto 2º del Orden del Dia que considerará la Asamblea podrá ser solicitada a través de un correo electrónico a la casilla asambleas@ ledesma.com.ar y ya ha sido publicada en la AIF de la Comisión Nacional de Valores; y (iii) En virtud de la celebración de la Asamblea adistancia: (1) durante el transcurso de la Asamblea, los accionistas que soliciten la palabra, y previo al inicio de sus exposiciones, deberán identificarse por su número de orden que les será informado en el momento en que comuniquen su asistencia a la Asamblea, y su nombre cuando actúen por sí, o identificar el nombre del accionista que representan cuando se trate de unapersona que actúe por representación. Los votos serán emitidos también respetando el número de orden de los accionistas: (2) la Asamblea será grabada en soporte digital y dicha grabación se encontrará a disposición de los accionistas por el término de cinco años; y (3) se ruega conectarse con veinteminutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea.

### Edictos Judiciales

Edicto
CUIT Nº 30-71563509-3. Convócase para el día 12 de septiembre de 2024 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas del mismo día en segunda convocatoria, a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Buenos Aires Arena S.A. a celebrarse en Av. Corrientes 420, Piso 8º, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente Orden de Dia: 1) Designación de dos ac-

### **Edictos Judiciales**

cionistas para firmar el acta. 2) Fijación del número de directores titulares. Designación de un nuevo director titular de la Sociedad. 3) Autorizaciones. NO-TA: Conforme al articulo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Av. Corrientes 420, piso 3, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas, o por correo electrónico a nmouhape@movista rarena com ar, hasta el 6 de septiembre de 2024, inclusive.

EDICTO: El Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Comercial N°16, a cargo del Dr. Diego Manuel Paz Saravia, Secretaría N° 32 del Dr. Pedro M. Crespo, sito en Av Callao 635, PB, C.A.B.A., hace saber por 2 días, que en autos "AMBASSADOR FUEGUINA S.A. s/QUIEBRA" (Expte. N° 9896/2020) Cuit 30-61684986-3 se ha presentado el 2do Proyecto de distribución de fondos (art. 218 ley 24.522) y se regularon honorarios. El mismo se pone a consideración de los interesados (junto con sus anexos) y será aprobado si no se formula oposición que refiera a omisiones, errores o falsedades del informe dentro del plazo de 10 días. Publíquese por 2 días. C.A.B.A. 11 de julio de 2024.

### AMPLIO LOCAL / UNIDAD FUNCIONAL DESOCUPADA EN SANTELMO El Martillero Público Guillermo T. Chiappetti, Matricula 03, F° 43, L°

79, calle Tucumán 893, 3°, "G", CABA, Tel. 4322-1277, comunica por

tres días, por cuenta y orden del acreedor hipotecario, conforme art. 57 y cc. de la Ley 24.441, que el día MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024, A LAS 12 HORAS EN PUNTO, en el Salón de Ventas de la calle Juan D. Perón Nº 1233, C.A.B.A. ante escribano publico subastará el inmueble con frente a la calle Cochabamba 770/772/774, entre las de Chacabuco y Piedras, unidad funcional nº 1 sita en planta sótano, planta baja y primer piso, con entrada independiente por el 770 y 772 de Cochabamba, CABA. Se trata de una unidad distribuida en planta sótano, planta baja y primer piso, en mal estado de conservación, DESOCUPADA, todo conforme diligencias con fotos de fecha 8.2.2024 y 29.7.2024 acreditadas en autos, en la que se cumplió con la constatación, intimación y entrega de tenencia a la acreedora cfr. art. 54 de la ley 24441. Superficie según título: p. sótano: 103,90m2, p. baja: 358,15m2, p. piso: 157,49m2, total: 619,54m2. Porcentual 38 enteros. Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección 4, Manzana 7, Parcela 10. Partida 1050520 DV4, matrícula 12-105/1. La venta se realiza al contado, en efectivo, al mejor postor, AD CORPUS, en el estado físico y jurídico en que se encuentra el inmueble y según títulos y demás antecedentes agregados en autos. DEUDAS: AGIP \$1.235.296,45 al 19.4.24, AYSA \$ 237.126,44 al 3.5.24, expensas hasta junio/24 incl. \$ 1.040.876,31, expensa mensual vto. 10.8.24 \$ 152.000.- BASE USS 263.800.- (dólares estadounidenses billetes). Seña 30%, Comisión 3% más I.V.A., Sellado de Boleto 1% y Arancel Salón 0,20%, todo en efectivo y dólares estadounidenses papel billete como condición esencial. No procederá la compra en comisión, ni la compra con poderes del día del remate ni la cesión del boleto de compraventa, debiendo estarse a su vez a todas las cláusulas del contrato objeto de litis. El comprador deberá constituir domicilio en la Capital Federal y pagar el saldo de precio en efectivo y en dólares estadounidenses billetes como condición necesaria y esencial dentro de los 6 días hábiles de realizada la subasta, sin necesidad de notificación previa y sin perjuicio del estado de autos, en la forma y lugar que se indicará en el boleto; en tal sentido, el comprador deberá contar con la tenencia en libre disponibilidad para la afectación al pago del precio de los dólares estadounidenses billetes necesarios y así declararlo en el boleto, como así también la asunción a su exclusivo costo, cargo y riesgo de cualquier situación derivada de caso fortuito y/o fuerza mayor y/o imposibilidad sobreviniente y/o hecho del principe y/o fluctuación cambiaria y/o derivada de la normativa vigente en la actualidad y/o la que se dicte en el futuro. Todo, bajo apercibimiento de pérdida de las sumas abonadas y de proceder según lo establecido en el artículo 62 y cc ley 24441. Pagado en tiempo y forma el saldo de precio, y a los fines del perfeccionamiento de la venta, se procederá de conformidad con el artículo 63 y cc de la ley 24441, todo según estado y constancias de autos. La protocolización de las actuaciones será extendida por el escribano designado por el acreedor. Exhibe 26 y 27 de Agosto de 2024 de 10 a 12 horas. En la primer subasta no será procedente la venta sin base o con reducción de base en el mismo acto, lo que solo podrá efectuarse ante el fracaso de la primera. Autos "COAFI S.A. c/MARCONI GUILLERMO VICTORIO s/Ejecución Especial Ley 24441", Expediente Nº 90365/2023, Juzgado Civil Nº 45, Secretaria única. Se deja constancia que el presente es meramente informativo, por lo que no exime a los interesados de la compulsa tanto del expediente como de las demás condiciones pactadas en el mutuo ejecutado lo que se podrá llevar a cabo mediante su visualización en el sitio web https://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam con el número y año del expediente.- CABA, 16 de Agosto de 2024.-Guillermo T. Chiappetti, Martillero

art. 57 y cc. de la Ley 24.441, que el día MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024, A LAS 12:45 HORAS EN PUNTO, en el Salón de Ventas de la calle Juan D. Perón Nº 1233, C.A.B.A. ante escribano publico subastará el inmueble con frente a la calle Barragan 856, entre las de Lascano y Arregui, CABA. El inmueble está distribuido en dos plantas, consta de cocina, comedor, dos dormitorios, dos baños, jardín y espacio guardacoche, todo en regular o mal estado de conservación, habitado por el demandado y su conyuge, todo conforme diligencia de fecha 4.7.2024 acreditada en autos, en la que se cumplió con la constatación e intimación cfr. art.54 de la ley 24441. Superficie lote según título 188,52m2. Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 93, Manzana 54, Parcela 23. Partida 293994, matrícula 15-61598. La venta se realiza al contado, en efectivo, al mejor postor, AD CORPUS, en el estado físico y jurídico en que se encuentra el inmueble y según títulos y demás antecedentes agregados en autos. DEUDAS: AGIP \$113.548,32 al 19.7.24, AYSA \$ 83.097,30 al 15.7.24.- BASE U\$\$ 181.300.- (dólares estadounidenses billetes). Seña 30%, Comisión 3% más I.V.A., Sellado de Boleto 1% y Arancel Salón 0,20%, todo en efectivo y dólares estadounidenses papel billete como condición esencial. No procederá la compra en comisión debiendo estarse a todas las cláusulas del contrato objeto de litis. El comprador deberá constituir domicilio en la Capital Federal y pagar el saldo de precio en efectivo y en dólares estadounidenses billetes como condición necesaria y esencial dentro de los 6 días hábiles de realizada la subasta, sin necesidad de notificación previa y sin perjuicio del estado de autos, en la forma y lugar que se indicará en el boleto; en tal sentido, el comprador deberá contar con la tenencia en libre disponibilidad para la afectación al pago del precio de los dólares. billetes estadounidenses necesarios y así declararlo en el boleto, como así también la asunción a su exclusivo costo, cargo y riesgo de cualquier situación derivada de caso fortuito y/o fuerza mayor y/o imposibilidad sobreviniente y/o hecho del principe y/o fluctuación cambiaria y/o derivada de la normativa vigente en la actualidad y/o la que se dicte en el futuro. Todo, bajo apercibimiento de pérdida de las sumas abonadas y de proceder según lo establecido en el artículo 62 y cc ley 24441. Pagado en tiempo y forma el saldo de precio, y a los fines del perfeccionamiento de la venta, el comprador deberá proceder de conformidad con los artículos 54, 63 y cc de la ley 24441, todo según estado y constancias de autos, diligencias y trámites que se encontrarán a su exclusivo riesgo y cargo. La protocolización de las actuaciones será extendida por el escribano designado por el acreedor. Exhibe 26 y 27 de Agosto de 2024 de 14 a 16 horas. Autos "COAFI S.A. c/SECOLARE GUILLERMO HECTOR s/Ejecución Especial Ley 24441", Expediente № 59508/2023, Juzgado Civil № 105, Secretaria única. Se deja constancia que el presente es meramente informativo, por lo que no exime a los interesados de la compulsa tanto del expediente como de las demás condiciones

pactadas en el mutuo ejecutado lo que se podrá flevar a cabo

https://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam con el número y año del

expediente.- CABA, 16 de Agosto de 2024.- Guillermo T. Chiappetti,

visualización en el sitio web

El Martillero Público Guillermo T. Chiappetti, Matricula 03, F\* 43, L\*

79, calle Tucumán 893, 3", "G", CABA, Tel. 4322-1277, comunica por

tres dias, por cuenta y orden del acreedor hipotecario, conforme

## SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de **Ángeles Castro** www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

### LEGISLATURA PORTEÑA

### Reconocimiento al ACA

En una emotiva ceremonia, la Legislatura porteña entregó un reconocimiento especial a las autoridades del Automóvil Club Argentino (ACA) por su 120º aniversario, al considerarla una "institución emblemática", surgida en la ciudad en 1904 y convertida en un referente nacional por brindar servicios de calidad en todo el país.

# Fue total el acatamiento al paro en la UBA y anticipan otro día de adhesión masiva

**CONFLICTO.** Las sedes estuvieron cerradas por la huelga del personal docente y no docente de las universidades nacionales en reclamo de mejoras salariales; evalúan otra movilización

### Lujan Berardi LA NACION

Una vez más, la zona de Recoleta en donde se concentran varias facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el radio de las calles Junín, Marcelo T. de Alvear, Paraguay y la avenida Córdoba, estuvo ayer paralizada. Los pocos estudiantes a la vista eran rechazados en las distintas sedes, que solo contaban con guardias de personal no docente. Así se vivió el primer día del paro de 48 horas en las universidades

públicas nacionales, que continuará

hoy, en reclamo de una mejora sala-

rial para docentes y no docentes.

Después de la reunión del viernes 9 de este mes, entre los sindicatos de estos sectores y funcionarios del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, los gremios decidieron frenar las actividades ante la oferta del Gobierno de un aumento del 3% para agosto y del 2% para septiembre, que consideran insuficiente ante la pérdida del poder adquisitivo y un 56% debajo de lo que pretenden, según

detallaron.

En esta ocasión, bajo la misma a premisa, los sindicatos alegaron que no habría interés de Capital Humano por solucionar la situación, ya que no convocaron al diálogo luego del cese de actividades del lunes pasado, que demoró el inicio del segundo cuatrimestre. Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), expresó ayer que la primera jornada del paro de 48 horas tuvo un acatamiento "prácticamente total" en las 61 universidades nacionales y que lo mismo se espera para hoy. Los carteles exigiendo sueldos dignos seguían adornando en la víspera las fachadas de las sedes. Se sumó en el frente de Ciencias Económicas una bandera argentina que ocupa varios pisos y dice "Defendamos la UBA".

La medida fue un paso más luego de la huelga del lunes 12, a la que siguieron dos jornadas de "visibilización del conflicto" el martes 13 y el miércoles 14.

Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba), sostuvo en diálogo con LA NACION: "El acatamiento de las universidades nacionales es altísimo. En la UBA llega casi al 100% en todas nuestras facultades e institutos. Están funcionando los hospitales universitarios con las guardias mínimas de atención".

La puerta del Hospital de Clínicas,



El paro también afectó ayer los servicios del hospital escuela de la UBA

del hospital escuela de la UBA RICARDO PRISTUPLUK

en Córdoba al 2400, así lo evidenciaba, con un cartel que anunciaba la entrada por la calle Paraguay. Al lado, otros carteles exigían paritarias docentes y advertían: "Sin salarios dignos, la UBA no funciona".

En las facultades de ciencias Médicas, Económicas y Sociales, aunque las puertas estaban abiertas, no había movimiento. Algunos trabajadores no docentes, que prefirieron no dar el nombre (en algunos casos señalando cámaras de seguridad en los establecimientos), afirmaron que a los alumnos no enterados de la medida les avisaban en la puerta que no había clases; solo había presencia de no docentes, dijeron, con personal reducido.

Cagnacci continuó: "Lo que esperamos del Frente Sindical es que el Gobierno llame nuevamente al diálogo, pensando seriamente una oferta que recomponga el salario docente, no docente y de investigadores universitarios".

También anunció que el 30 de agosto se realizará una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a todo el Frente Sindical Universitario y la Federación Universitaria Argentina. "Va a ser muy importante esa reunión, toda la comunidad universitaria se va a mostrar en pos del reclamo que tiene que ver con el presupuesto, el

desfinanciamiento a través del ahogamiento de los salarios", agregó.

LA NACION contactó ayer al Ministerio de Capital Humano y a la Secretaría de Educación, pero, al cierre de esta edición, no había obtenido respuestas.

La semana pasada, tras el paro del lunes, la cartera comandada por Pettovello difundió un comunicado oficial firmado por Carlos Torrendell, el secretario Educación nacional. "Los salarios de la gestión de Alberto Fernández distaban mucho de lo correcto y eran sueldos sustentados en base a la emisión monetaria [...]. Hemos garantizado un aumento del 71% de los salarios, de diciembre a julio. En algunos meses, como mayo y julio, se superó incluso el índice de inflación, lo que demuestra la voluntad de ir recomponiendo el salario, en la medida de lo posible, además de haber asegurado los gastos de funcionamiento con un incremento de 270%". También agregaron que es la intención seguir dialogando con todos los sectores.

### Colegios preuniversitarios

Una vez más adhirieron a la medida de fuerza de ayer los colegios dependientes de la UBA. Lo confirmaron tanto Teo Boruchowicz, presidente del centro de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, como el propio establecimiento a través de su página web. "Todo el día de hoy y mañana. Con motivo de la completa adhesión de los gremios docentes y no docentes al paro, el colegio no va a estar en condiciones para abrir. Los estudiantes estamos junto a los docentes. Vamos a organizar actividades durante la semana, probablemente la semana que viene hagamos un banderazo en la puerta, porque los estudiantes estamos involucrados también", afirmó Boruchowicz.

Además, los afiches en el edificio llamaban a "asambleas, actos y ruidazos" en facultades o colegios, y anunciaban paro para el 20, 21 y 22 de agosto. La Asociación Gremial Docente (AGD-CNBA), otro gremio, es la que prolongará la medida hasta el jueves. También exponían información económica: inflación acumulada diciembre-junio, 125,5%; el aumento salarial del mismo período, 67,8%; la diferencia entre ambos, 57,7%, que representa el porcentaje de atraso salarial

En la Escuela de Comercio Carlos Pellegrini, tampoco había movimiento de docentes, no docentes o alumnos. Exhibía la pancarta con la consigna "Sin salarios dignos no hay universidad", mientras que la UTE-Ctera había pegado uno pro-

pio en las rejas de la entrada: "Sin salarios dignos no hay educación de calidad".

El paso siguiente será otra marcha, luego de la masividad de aquella organizada el 23 de abril de este año, mediante la cual el Frente Sindical, en conjunto con la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el CIN, plantean dar mayor visibilidad a la problemática del sistema universitario.

Previo al cierre de puertas de las facultades de la semana pasada, el último paro de 48 horas se había realizado el 4 y el 5 de junio. Además de reclamar un incremento presupuestario y mejoras de los sueldos, se exigió el reintegro del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), creado en 1998. Se trataba de transferencias de la Nación a las provincias para mejorar los salarios docentes, pero el Gobierno entrante lo eliminó en enero de este año en el contexto de la puja con los gobernadores y el tratamiento de la ley ómnibus. La justificación para no prorrogarlo fue que los docentes no son nacionales, por lo que el dinero deberá salir de cada provincia.

A esta medida la había precedido el paro del 23 de mayo, un mes después de la marcha. Y antes, incluso, la UBA se había declarado en emergencia presupuestaria por los recortes de fondos que implicó la asignación del presupuesto 2024, que se había establecido en el mismo monto que el de 2023. Finalmente, en el transcurso de estos meses se asignó un aumento del 270% para asegurar los gastos de mantenimiento, pero como no se tocaron los sueldos, los gremios docentes y no docentes se mantuvieron bajo la emergencia del presupuesto salarial.

Ahora el factor determinante del conflicto es que los ajustes salariales no queden por debajo de la inflación –que en julio se ubicó en 4%– y que se recupere el poder adquisitivo perdido, especialmente durante los primeros meses del año, luego de un IPC de 25,5% en diciembre de 2023.

### Marcha

Para el caso de que no se registraran avances, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina ya confirmó una nueva marcha en septiembre: la "Gran Marcha Federal Educativa", en la que otra de las consignas será contra la declaración de la educación como un servicio esencial para regular las huelgas docentes con la obligatoriedad de guardias en todas las instancias educativas obligatorias, que obtuvo sanción de la Cámara de Diputados y ahora evaluará el Senado. A la vez, continuará el reclamo por el pago del Fonid a cargo del Estado nacional.

Sobre Azcuénaga 1135, la Universidad Nacional de las Artes (UNA) ni siquiera presentaba ayer guardias de personal no docente. Sus puertas permanecían cerradas con rejas en la entrada. No había luces, pero sí un cartel negro que, en letras blancas, repetía que sin salarios dignos no hay universidad, como en otras sedes.

El Museo Etnográfico Juan Ambrosetti, en Moreno al 300, tampoco estuvo abierto, ya que depende de la Facultad de Filosofía y Letras. •

# Retienen a una tripulación por síntomas de viruela del mono

ALERTA. Llegaron al puerto de San Lorenzo, en Santa Fe, en un buque cerealero de bandera liberiana; Sanidad de Fronteras realiza exámenes con el objetivo de confirmar el diagnóstico



El buque Ina-Lotte permanece anclado en el río Paraná, al norte de Rosario

CAPTURA DE VIDEO

El buque cerealero Ina-Lotte que llegó al río Paraná desde Europa permanece anclado en el Complejo Portuario de San Lorenzo, Santa Fe, al norte de Rosario, luego de reportarse un caso compatible con síntomas de la viruela del mono. Tras ello, el Ministerio de Salud activó un protocolo de emergencia y dispuso la revisión médica del resto de la tripulación a bordo.

"El Ministerio de Salud de la Nación comunica que hoy [por ayer] el agente marítimo que representa al barco Ina-Lotte proveniente de la ciudad de Santos, Brasil, con bandera de Liberia, informó a las autoridades de Sanidad de Fronteras que uno de sus tripulantes presenta lesiones cutáneas de aspecto vesiculares predominantemente en tronco y cara, compatibles con síntomas de viruela símica, por lo cual fue aislado del resto de la tripulación", detallaron a través de un comunicado desde la cartera que conduce Mario Russo.

"De este modo, se activó el protocolo de emergencia de salud pública de interés internacional (Espii), se solicitó control médico a bordo de toda la tripulación y personal de prácticos, y se tomarán muestras de las lesiones acorde a la indicación de vigilancia epidemiológica", completó la autoridad sanitaria.

Desde este momento, el buque 

que tiene bandera de Liberia, un 
país de África Occidental— ya no 
posee lo que se conoce como "libre 
plática", que refiere al procedimiento para que se reciba a un buque 
oficialmente y se lo acepte en un 
puerto sin cuarentena. Solo puede 
subir el personal sanitario y nadie 
puede bajar hasta que se determine 
la situación. En caso de que los síntomas sean compatibles con la viruela símica, se enviarán muestras 
para realizar un diagnóstico.

Según confirmaron a LA NACION desde la Liga Naval Argentina, el barco llegó desde oriente con el objetivo de recoger soja. "Viene de varios días de navegación y vacío", comentó su presidente, Fernando Morales. Aunque se desconoce el itinerario total que efectuó el buque, se sabe que hubo un tripulante que experimentó síntomas de la enfermedad y que descendió de la nave en San Nicolás para ser aten-

dido en un centro de salud. Desde entonces, se encuentra internado en esa ciudad. El barco luego navegó entre diez y doce horas hasta que lo detuvieron. Hasta que no se defina el estado sanitario, no le será concedida la libre plática.

Después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó los brotes de viruela símica (mpox) en la República Democrática del Congo y otras regiones de África como una emergencia sanitaria global, el Ministerio de Salud nacional decidió elevar las medidas de vigilancia, detección y prevención, enviando información sobre la enfermedad a las autoridades encargadas de ejercer los controles en los puntos de ingreso al país, ya sean aeropuertos o pasos fronterizos.

"Al elevar el nivel de alerta en los ingresos al país, a través de la Dirección de Sanidad de Frontera se les baja la información referida a la enfermedad a los inspectores para que tengan en cuenta en el momento de realizar las tareas de control", explicaron desde la cartera sanitaria nacional a LA NACION.

Si bien esto no implica que se es-

tán ejerciendo controles específicos para buscar casos sospechosos, sí se evalúan con especial atención los vuelos y los barcos provenientes de África.

"En nuestro país no se han registrado aún casos con la nueva variante de viruela símica Clado Ib proveniente de Africa, la cual fue declarada evento de salud pública de importancia internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, el Ministerio de Salud de la Nación sigue priorizando las acciones de vigilancia epidemiológica para la detección, diagnóstico precoz, atención adecuada e implementación de medidas de aislamiento y rastreo de contactos de posibles casos", destacaron ayer desde Salud.

En la Argentina, según el Boletín Epidemiológico Nacional, en lo que va del año – hasta el 11 de este messe detectaron ocho casos de viruela del mono, ninguno de los cuales fue mortal. Esto representa un aumento del 60% en relación con lo consignado en el anterior informe oficial, que entregó las cifras disponibles hasta el 4 de agosto. La cronología de la viruela símica en el país comenzó en mayo de 2022. En la semana del 23 al 29 de mayo se registró el primer caso. Desde entonces, se confirmaron en total 1157 casos, con dos fallecidos. Los infectados se distribuyeron de la siguiente manera: 1025 en 2022, 124 en 2023 y ocho en lo que va de este año.

El primer caso confirmado de 2024 se informó en la semana del 1º al 7 de julio. El promedio de edad entre los infectados es de 34 años, con un mínimo de 23 años y un máximo de 44 años.

### Distribución de los casos locales

Los pacientes registrados este año tienen residencia en la ciudad de Buenos Aires (3) y las provincias de Buenos Aires (2), Corrientes (1), Santa Fe (1) y Río Negro (1). Cuatro tenían antecedentes de viaje o contacto con viajeros, un caso no presentó estos antecedentes, mientras que los restantes se encuentran en investigación epidemiológica. Los casos se caracterizaron principalmente por la presencia de exantemas vesiculares en diferentes localizaciones (incluyendo genitales, perianales, manos y torso), fiebre y mialgias.

Según el Ministerio de Salud de la Nación, toda persona que presente exantema característico (erupción cutánea) sin etiología definida, de aparición reciente y que se localiza en cualquier parte del cuerpo (incluyendo lesiones genitales, perianales, orales o en cualquier otra localización) aisladas o múltiples; o que presente proctitis sin etiología definida debe ser indagado como caso sospechoso. En esos casos es necesario saber si la persona tiene antecedentes epidemiológicos dentro de los 21 días anteriores al inicio de los síntomas, como contacto físico directo, incluido el sexual, con un caso sospechoso o confirmado, o contacto con materiales contaminados --como ropa o ropa de cama-por un caso sospechoso o confirmado, o contacto estrecho sin protección respiratoria con un caso sospechoso o confirmado.

A la vez, si luego de cinco a 21 días desde contacto de riesgo presenta fiebre mayor a 38 grados, cefaleas, astenia (debilidad muscular) o linfoadenopatía (agrandamiento de los ganglios linfáticos) será otra señal que indican que el paciente posiblemente esté atravesando un caso de viruela de mono.

"Se recomienda el aislamiento de todo caso sospechoso hasta la obtención del resultado de laboratorio. En caso de ser un caso positivo, debe continuar el aislamiento hasta que todas las costras de las lesiones se hayan caído y haya formado una nueva capa de piel", indicó la autoridad sanitaria. •

# Operativo para saber cuántos porteños tuvieron dengue

PUERTA A PUERTA. Fueron seleccionados al azar 6000 hogares y equipos sanitarios los visitarán hasta el 31 de octubre próximo

La Ciudad comenzó un nuevo estudio para saber cuántos porteños tuvieron dengue. Como el operativo del año pasado, equipos de enfermeros visitarán hasta octubre próximo 6000 hogares para hacer una encuesta y un test rápido que permitirá que las autoridades sanitarias locales conozcan la seroprevalencia de la enfermedad en la comunidad.

El relevamiento lo dirige el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba) con el Ministerio de Salud porteño. "El estudio tiene como objetivo estimar qué porcentaje de la población mayor de 18 residente tiene dengue o lo ha tenido alguna vez en su vida", comunicaron.

Mientras que con el test rápido determinan la presencia en san-

gre de dos anticuerpos (IgG e IgM) y una proteína del virus (NSI), con un cuestionario breve relevan antecedentes de salud de las personas que responden, nivel educativo, sexo y edades del grupo familiar, y cuánto se conoce sobre el dengue. Buscan obtener lo que consideran "información valiosa" sobre cómo circula el virus en el distrito.

"Se indaga sobre antecedentes de enfermedades previas y contagio de dengue, síntomas en los últimos cuatro meses y la vacunación contra el dengue y la fiebre amarilla", detallaron desde el Idecba. Las viviendas a visitar son parte de una muestra seleccionada al azar, con representatividad de la población porteña.

Para el test rápido, se hace una punción en el dedo para obtener una pequeña muestra de sangre. Los resultados se obtienen en el momento y se hace una prueba por vivienda: es a un mayor de edad y se le pide que, antes, firme un consentimiento informado para el testeo.

"Toda la información será tratada con absoluta confidencialidad y se utilizará únicamente con fines epidemiológicos", aclararon.

Antes de cada visita, el Idecba envía un aviso a los domicilios seleccionados donde informa sobre el Estudio de Seroprevalencia de Dengue. Los equipos empezaron a concurrir a las viviendas el jueves de la semana pasada y lo harán, de lunes a sábado, entre las 10 y 17, hasta el 31 de octubre.

Por seguridad, cuando se presenta el equipo en un domicilio, acá se puede verificar online la identidad de sus integrantes. O, también, se puede hacer a través de Boti, el chat de la Ciudad por WhatsApp, o la línea gratuita 147.

### Evidencia para decisiones

"El Idecba está encargado de la producción de datos precisos y confiables que son esenciales para la formulación de políticas públicas. Contamos con un equipo de profesionales que garantiza que los resultados estadísticos obtenidos reflejen fielmente la realidad y permitan, en este caso a las autoridades sanitarias, tomar decisiones basadas en evidencia", señaló José María Donati, director ejecutivo del instituto.

Por su parte, Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, pidió a la población que, de ser seleccionada, participe de este operativo. Es similar al que, en 2021, se hizo con Covid-19, como publicó LA NACION.

"Desde el Ministerio de Salud estamos trabajando de manera integral e ininterrumpida, monitoreando y realizando un seguimiento constante de la situación del dengue. La última temporada nos ha permitido reforzar aún más nuestras estrategias y estar mejor preparados para actuar de forma rápida y eficaz en la prevención y control del mosquito. Los datos que seamos capaces de relevar a partir de esta nueva encuesta nos van a permitir tomar mejores decisiones a la hora de impulsar acciones concretas. Les pedimos su colaboración en esta instancia para prevenir juntos el dengue", dijo Quirós. •

# Con 117 años. Murió la mujer más longeva del mundo y que interpeló a la ciencia

Maria Branyas falleció anteayer en España; inspiró un documental y sus células eran estudiadas por un experto en lucha contra el cáncer



En los últimos tiempos, Maria Branyas vivió en una residencia para adultos

### Bernat Coll EL PAÍS

MADRID.- Maria Branyas, la persona más longeva del mundo, murió el lunes a la madrugada en Olot (Girona) a los 117 años, según comunicó ayer su familia a través de la red social X. "Ha muerto como ella quería: mientras dormía, tranquila y sin dolor", reza el texto. Branyas vivía desde hacía años en una residencia y sus familiares prevén una despedida en la más estricta intimidad.

La catalana estaba considerada como la persona más longeva del mundo desde enero de 2023. Tras el fallecimiento de la francesa Lucile Randon, de 118 años, se convirtió a los 115 en la mujer viva más longeva de la Tierra. Su caso llegó al cine a través de un documental de Sam Green y el experto en la lucha contra el cáncer Manel Esteller investigaba sus células para entender su comportamiento. "No tenemos nunca al alcance las células de una persona de 117 años. Son excepcionales. Estudiamos el genoma, los microbios, las proteínas y su metabolismo para encontrar alguna pista que explique una supervivencia tan elevada; qué mutación genética tiene", justificó el experto en una conversación con El País.

Se la consideró de hierro por superar la pandemia de coronavirus: tuvo Covid a los 113 años y logró salir bien de ello. Su familia exponía con cuentagotas el día a día de Branyas a través de X desde un perfil gestionado por su yerno, que repasaba su larga vida y sus reflexiones actuales.

Tras mantener una vida activa, Branyas había mostrado síntomas de mayor debilidad en los últimos meses. La propia familia compartió unas palabras que la mujer habia expresado hacía pocos días: "Un día que desconozco, pero que está muy cerca, este largo viaje habrá terminado. La muerte me encontrará gastada de haber vivido tanto, pero quiero que me encuentre sonriendo, libre y satisfecha".

Branyas había compartido en la intimidad que se sentía "débil" y que se acercaba "la hora". "No



### **Maria Branyas** LA MUJER MÁS LONGEVA

"Un día que desconozco, pero que está muy cerca, este largo viaje habrá terminado. La muerte me encontrará gastada de haber vivido tanto, pero quiero que me encuentre sonriendo. libre y satisfecha"

"No lloréis, no me gustan las lágrimas. Y sobre todo no sufráis por mí. Ya me conocéis: allí donde vaya seré feliz, pues de algún modo os llevaré siempre conmigo"

lloréis, no me gustan las lágrimas. Y sobre todo no sufráis por mí. Ya me conocéis: allí donde vaya seré feliz, pues de algún modo os llevaré siempre conmigo", recuerdan ahora sus familiares que dijo esta mujer excepcional. Se la vincula con un espíritu optimista, afable y alegre, siempre con la voluntad para "disfrutar" de la vida desde una mirada complaciente, según admite su propia familia.

### Capacidad de superación

Nacida en 1907 en San Francisco, Estados Unidos, donde se habían mudado sus padres hacía poco, la vida de Branyas estuvo siempre vinculada a una capacidad de superación permanente. Su padre falleció durante el viaje de regreso a Cataluña cuando ella tenía 8 años, sufrió de joven una afectación en un oído que limitó su capacidad auditiva y durante la Guerra Civil se exilió durante un corto período en Francia para evitar represalias.

Esta capacidad para superar obstáculos es una de las características de las personas longevas, según Esteller. "Se sabe que las personas que han sobrevivido a períodos de hambruna tienen cierta ventaja como supervivientes", dice. Una vez establecida de nuevo en Girona durante el franquismo, Branyas llevó una vida tranquila de ama de casa. "Decía que, desde su perspectiva, ahora es más complicado vivir", recordaba su hija Roser. Maria tuvo tres hijos, siete nietos y once bisnietos.

Su ritmo pausado, considera su familia, la ayudó a acumular años con buena salud. No sufrió enfermedades importantes, mantenía una gran lucidez y sealimentaba de forma sana. "Seguro que el tipo de alimentación le ayudó", proponía su hija, Roser, de 81 años, cuando se refería a la longevidad de su madre. "Al cocinar ella en casa, siempre había verdura por la noche o tortilla de patatas. Lo que fuera, pero dieta mediterránea", detalló.

Desde la residencia donde vivia, Branyas había expresado en los últimos años su plena conciencia sobre la excepcionalidad de su vida y admitía en la intimidad que la muerte no le asustaba. "He vivido más de la cuenta -acostumbraba a decir-y la muerte es una visita esperada". Según el portal especializado Longeviquest, la sucesora de Branyas como mujer más longeva del mundo es la japonesa Tomiko Itooka, de 116 años y 89 días.

En España hay casi 20.000 personas de más de 100 años, de las cuales más de 700 son mayores de 105. La muestra de los que superan los 110 se reduce tanto que el Instituto Nacional de Estadística no tiene autorización legal para concretar la cifra exacta por una cuestión de "protección de datos" y de "secreto estadístico". España es el quinto país del mundo con la esperanza de vida más alta (83 años) por detrás de Japón, Suiza, Corea v Singapur.

En la Argentina, según datos de 2020 difundidos el año pasado por Registro Nacional de las Personas (Renaper), había 15.491 personas de 100 o más años. •

# Un estudio revela a qué edad ocurren profundos cambios moleculares

CIENCIA. Las transformaciones vinculadas con el envejecimiento se concentran alrededor de los 45 y de los 60 años

### Leo Sands

THE WASHINGTON POST

WASHINGTON.- Para muchos, eso que llamamos "mediana edad" es sinónimo de crisis existencial y conmoción interna. Según un nuevo estudio, la mediana edad es también el período en que nuestro cuerpo atraviesa dos bruscos momentos de transformaciones físicas a nivel molecular.

Científicos de la Universidad de Stanford rastrearon los cambios relacionados con la edad en 135.000 tipos de moléculas y microbios sobre una muestra de más de 100 adultos. Y descubrieron que los cambios en la abundancia de esas moléculas -ya sea su aumentoo disminución-no ocurren gradualmente con el tiempo, sino que vasculares, el metabolismo de la se concentran en torno de dos edades concretas.

"Hay dos grandes momentos en los que se producen muchas transformaciones: cuando promediamos nuestra cuarta década de vida y cuando llegamos a los 60", afirma Michael Snyder, genetista de la Universidad de Stanford y coautor del estudio. En promedio, esos cambios se concentran alrededor de los 44 años y alrededor de los 60.

La investigación, que ya fue revisada por pares y publicada el miércoles pasado en la revista científica Nature Aging, aporta más evidencia de que los marcadores de edad no aumentan a ritmo constante, sino más esporádicamente. Poner el foco en el cambio molecular también puede dar pistas a futuras indagaciones sobre las causas de las enfermedades relacionadas con la edad, aunque la relación entre los cambios moleculares y el envejecimiento todavía no es clara.

"Cuando envejecemos, las moléculas de nuestro cuerpo cambian", dice Xiaotao Shen, biólogo computacional de la Universidad Tecnológica de Nanyang, Singapur, otro de los coautores del estudio. "Lo que todavía no sabemos es la causa de ese cambio", agrega. Las conclusiones de la investigación también destacan la importancia del estilo de vida de una persona a partir de los 40 años, cuando el cuerpo empieza a cambiar, y allí recomiendan mejorar la dieta y hacer ejercicio.

Durante el estudio, entre cada tres y seis meses, los científicos tomaron muestras de hisopado de boca, nariz y piel, así como muestras de sangre y de las heces de 108 adultos. En promedio, los participantes fueron monitoreados durante un período relativamente breve, con una media de menos de dos años. La edad de los participantes fue de los 25 a los 75 años, todos ellos sanos y étnicamente diversos.

A continuación, los científicos analizaron unas 135.239 moléculasy microbios diferentes-incluidos ARN, proteínas y metabolitospresentes en las muestras, lo que en total sumó 246.000 millones de datos para todo el período de control. Un análisis estadístico de esos datos reveló que el 81% de las molé-

culas observadas no fluctuaron en su cantidad de manera contínua, sino que cambiaron significativamente en dos edades concretas. "Alrededor de los 45 años y a los 60 parecen producirse la mayor parte de los cambios", sostiene Snyder.

Las moléculas y microbios cuyos cambios se analizaron como parte del estudio incluyen las proteínas, metabolitos y lípidos que están relacionados con la función cardiovascular, el sistema inmunológico, el metabolismo, la piel y los músculos.

### Diferencias

Los científicos descubrieron que en ambas edades se observaron cambios en moléculas relacionadas con las enfermedades cardiocafeina, la piel y los músculos, pero con algunas diferencias. En los participantes de alrededor de 45 años, por ejemplo, se detectaron cambios en moléculas relacionadas con el metabolismo del alcohol y los lípidos, mientras que en los de 60 años se observaron fluctuaciones notablesen moléculas relacionadas con la regulación inmunológica, la función renal y el metabolismo de los carbohidratos.

Snyder señala que los cambios moleculares observados a los 60 años no fueron sorprendentes. "Es el momento en que aparecen muchas enfermedades relacionadas con la edad, como las cardiovasculares o el cáncer", recuerda.

Pero los cambios observados a los 40 años al principio fueron sorprendentes, según Snyder. Después de desglosar los resultados del estudio por sexo, los autores descubrieron que esos cambios también se observaban en los hombres, quedando descartada la posibilidad de que pudieran explicarse exclusivamente por la llegada de la menopausia o la perimenopausia en las mujeres.

"En retrospectiva, tiene sentido intuitivamente. Cuando llegan a esa edad, las personas que hacen mucho ejercicio se dan cuenta de que no son las mismas que cuando tenían 20", expresa Snyder.

La razón exacta por la que estos cambios moleculares se concentran al promediar los 40 y al llegar a los 60 no está clara. Pero los autores del estudio dicen que sus hallazgos muestran que a partir de los 40 las personas pueden obtener beneficios especiales si cuidan su salud. Y eso incluye hacerse chequeos médicos regulares -al menos dos veces al año, sugiere Shen-e implementar cambios en el estilo de vida.

"Si te hacés un chequeo y sale que tenés problemas para metabolizar los carbohidratos, entonces podes hacer algo para mejorar, como introducir cambios en tu dieta", apunta Snyder.

"También descubrimos que la capacidad para metabolizar el alcoholyelcafédisminuyealrededor de los 40 y 60 años", indica Shen y sugiere que esas edades se debería reducir el consumo de ambos. •

Traducción de Jaime Arrambide



# UN CLUB



MILES DE MANERAS DE DISFRUTARLO



ENCONTRÁ TODOS LOS BENEFICIOS EN LA APP O EN CLUB.LANACION.COM.AR

BENEFICIOS VÁLIDOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA SOCIOS CLUB LA NACION. PARA OBTENER EL BENEFICIO SE DEBE PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD ANTES DE SOLICITAR LA FACTURA, SIN EXCEPCIÓN. EL DESCUENTO SE REALIZARÁ EN EL PUNTO DE VENTA Y SE APLICARÁ SOBRE EL TOTAL DE LA FACTURA. PARA OBTENER EL BENEFICIO EN COMPRAS ONLINE SE DEBERÁ DESCARGAR EL CÓDIGO DENTRO DEL SITIO DE CLUB LA NACION. PARA MÁS INFORMACIÓN INGRESAR A WWW.CLUB.LANACION.COM.AR. APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LOS BENEFICIOS. LA TARJETA CLUB LA NACION ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES DEL DIARIO LA NACION. S.A. LA NACION ZEPITA 3251, CABA. CUIT 30-50008962-4 CONSULTE CONDICIONES DE SUSCRIPCIÓN Y BASES Y CONDICIONES DE BENEFICIOS EN WWW.CLUB.LANACION.COM.AR.

## CULTURA

Edición de hoy a cargo de Natalia Blanc www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar



Noemí Gerstein

### **EXHIBICIÓN**

### Una escultora experimental

El viernes 23, a las 18.30, inaugura la muestra Una artista experimental. Noemí Gerstein en el FNA, que reúne diecinueve esculturas que la artista donó al Fondo Nacional de las Artes en 1989, junto con la maqueta del monumento al prisionero político desconocido y un documental de la Academia Nacional de Bellas Artes. Con curaduría de Andrea Giunta y Ana Inciarte, se presenta en la Casa Victoria Ocampo (Rufino de Elizalde 2831).

# Fondo Nacional de las Artes: con nuevo directorio, ahora será un "banco para artistas"

CAMBIO. Con críticas a gestiones anteriores y un plan fuerte como entidad financiera, el presidente del organismo, Tulio Andreussi Guzmán, presentó ayer al equipo *ad honorem* 



Equipo del FNA: Lázara, Pereira, Griffi, Andreussi Guzmán, Anchorena, Pulero, Corcuera y Nougués

SECRETARÍA DE CULTURA

### Daniel Gigena

LA NACION

En la Cúpula del CCK o Palacio Libertad -el cambio de nombre del edificio no es oficial todavía-, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, abrió ayer el acto de presentación del nuevo directorio del Fondo Nacional de las Artes. Luego de agradecer al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por liderar la "batalla cultural", dio la bienvenida al licenciado en Economía y gestor cultural Tulio Andreussi Guzmán, presidente del FNA, y un nuevo equipo de especialistas del organismo, que trabajarán ad honorem. En ese contexto, reiteró que el centro cultural pasaría a llamarse Domingo Faustino Sarmiento.

"Estoy convencido de que su trabajo será clave para cuidar y promover el patrimonio cultural de nuestro país", dijo Cifelli sobre el responsable de esta institución, creada en 1958. El secretario de Cultura recibió aplausos de la concurrencia cuando anunció que, gracias a las políticas de desregulación que impulsa el ministro Federico Sturzenegger, el Gobierno avanza en la eliminación de "barreras reglamentarias que impiden a los artistas ser protagonistas del mercado de arte internacional".

"Que no queden dudas: vamos a continuar protegiendo el patrimonio cultural y la historia de nuestro país, perode ninguna manera vamos

a impedir que los artistas vuelvan a la escena de las grandes subastas internacionales, de las galerías, de las ferias", aseguró, antes de agradecer a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de quien hasta ahora depende la cartera de Cultura. Cabe recordar que, en el primer proyecto de la Ley Bases (cuyo autor intelectual era Sturzenegger y que Cifelli defendió en la Cámara de Diputados), el FNA integraba la lista de los organismos culturales que, parafraseando al Presidente, quedarían "¡afuera!" del Estado.

Andreussi Guzmán anunció cambios sustanciales en el organismo y. con cierto retraso, las líneas de fomento para 2024. "El FNA debe ser entendido como una entidad financiera para prestar apoyo y fomentar a las artes en todo el territorio argentino", destacó. Del acto participaron la mayoría de los integrantes del directorio del FNA, artistas y representantes de las áreas de cultura de las provincias.

"Las funciones principales del FNA son otorgar créditos a las actividades artisticas y a la cultura, a la vez que administrar, fiscalizar y distribuir, según las disposiciones legales, los ingresos obtenidos a través de las leyes de fomento del arte. Luego están las actividades complementarias, que son los subsidios, las becas, los concursos y las exposiciones, entre otras", se explayó Andreussi Guzmán, que en su discurso confirmó un "regreso a las fuentes"

del organismo. Por indicación de Cifelli, remarcó que la suya sería una gestión federal.

Tras destacar dos gestiones históricas del FNA-la primera, a cargo de Juan Carlos Pinasco, de 1958 a 1973, y la de Amalia Lacroze de Fortabat, presidenta entre 1992 y 2002-, criticó las últimas dos, a cargo de Carolina Biquardy Diana Saiegh, durante los gobiernos de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, respectivamente. "En las últimas gestiones se verificó un cambio en la matriz de las prestaciones-dijo Andreussi Guzmán-. Durante cuarenta años el FNA funcionó como un banco de artistas, pero en los últimos años las actividades complementarias pasaron a ser las principales, dejando al Fondo en una situación de debilidad. En la última gestión, además hubo una muy mala fiscalización que llevó los ingresos a sus mínimos históricos. Recibimos una institución acéfala, porque todos los directores habían renunciado; desordenada, desarticulada y con una seria problemática financiera".

Luego refirió que en los primeros meses de gestión se había dedicado a reordenary optimizar los recursos. "Hoy puedo afirmar que el FNA es sustentable y totalmente independiente de los recursos del Tesoro, que en la última gestión aportó el 40% de los recursos. Hoy el FNA no necesita más esa ayuda", dijo. "Hay que saber administrar lo que se ingresa", sostuvo, e informó que los

costos operativos del FNA habían bajado un 30% este año. Y anticipó que se pondrían en valor la sede del FNAen Alsina 673, el archivo y la Sala Clorindo Testa.

Andreussi Guzmán presentó al directorio y a los responsables de las tres gerencias que lo acompañarán en sugestión. Marcelo Griffi oficiará como representante del Banco Central (por recomendación del presidente del BCRA, Santiago Bausili); Alicia De Antonis, como auditora general, y Gastón Pulero, actual director nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional, como representante de la Secretaría de Cultura. El director y coreógrafo Mauricio Wainrot (ausente con aviso) dirigirá el área de Artes Escénicas y Danza; la artista María Silvia Corcuera, la de Artes Plásticas; el doctor en Historia y profesor Juan Antonio Lázara, la de Letras, Patrimonio, Radio y Televisión; el arquitecto Marcelo Nougués, la de Arquitectura; el cineasta Miguel Pereira, la de Cine; la gestora cultural Teresa Anchoreel director y académico Guillermo Scarabino, la de Música. Los cargos serán ad honorem y tendrán una duración de cuatro años.

En la gerencia de Operaciones fue designada Laura Sarafolgu; en la de Relaciones Institucionales y Comunicación, Inés Etchebarne (quedirige también la Casa Victoria Ocampo), y en la de Planeamiento y Servicios Culturales, Santiago Valentino, que

fue el encargado de dar a conocer las líneas de fomento para este año.

Las líneas de fomento del FNA contemplan un total de 750 millones de pesos. Por el cambio en la "matriz" de la nueva gestión, casi el 69% se destinará a préstamos; el 20%, a becas; casi el 9%, a concursos, ypocomás del 2%, a subsidios. Hasta ahora, el FNA ejecutó un tercio del presupuesto asignado para este año en sueldos e infraestructura.

Desde mediados de mes se pueden solicitar tres tipos de préstamos (UVA con tasa 0%): personales para proyectos culturales, reformas y adquisición de equipamiento, de hasta diez millones de pesos, y para industrias culturales, de hasta veinte millones de pesos; con un plazo de devolución de hasta veinticuatro meses en préstamos menores a cinco millones de pesos y de hasta 48 meses en préstamos superiores a ese monto. Valentino destacó que se mediría el "impacto" de los préstamos en las comunidades.

También se encuentra abierta hasta el 19 de septiembre la convocatoria para participar de las Becas Creación (de \$850.000 para artistas y de un millón de pesos para proyectos grupales) en las disciplinas de artesanías, arquitectura, artes audiovisuales, artes visuales, danza, diseño, letras, música, patrimonio, teatroy artes circenses, con una única categoría: producción creativa. Pueden presentarse propuestas de investigación, anteproyectos de escritura, montaje, grabación de discos, composición, confección de prototipos, ensayos y rodajes, entre otras. Se estima que otorgarán doscientas becas.

Hasta el 24 de septiembre se podrá participar del Programa de Formadores, destinado a docentes, artistas, formadores y capacitadores de distintas áreas de la cultura, que se enfocará en proyectos de capacitación artístico-cultural que fomenten iniciativas con impacto comunitario y multiplicador en todo el país. "Queremos que cubran necesidades reales y estar presentes en todas las provincias", dijo Valentino. Se otorgarán \$600.000 para proyectos individuales y \$800.000 para los grupales.

Algunos de los tradicionales concursos del FNA se seguirán haciendo este año, informó Valentino. El de letras (cuento, novela, poesía, ensayo y no ficción) está abierto hasta el 10 de septiembre. Entre septiembrey octubre abrirán los concursos de música académica, dramaturgia y fomento para editoriales independientes y otros tres nuevos concursos propuestos por el directorio: proyectos curatoriales, puesta en valor de cementerios patrimoniales y templos y arte registrado de proyectos de cortometrajes. Los ganadores de los primeros premios recibirán un millón de pesos; los que ganen el segundo, \$750.000, y los ganadores del tercer premio, na, la de Patrimonio y Artesanías, y medio millón de pesos (en 2023, se entregaron \$350.000, \$250.000 y \$200.000, respectivamente). Pese al reordenamiento, hubo ajustes en el FNA. Para este año no fueron anunciados los concursos de arquitectura, artesanías, artes plásticas, danza, diseño y música popular. Para los subsidios a entidades sin fines de lucro habrá un concurso de proyectos artísticos para la comunidad.

LA NACION | MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024

# arteba: una semana antes de la apertura de la feria, ya se vendieron obras

MERCADO. Varias galerías registraron compras o reservas al anticipar lo que exhibirán en el Centro Costa Salguero a partir del viernes 30

### Celina Chatruc

LA NACION

A comienzos de año, todo indicaba que arteba no tendría una edición 2024. Los presupuestos de los proveedores parecían tan imposibles de definir como el cálculo de la inflación anual. Y sin embargo, en el peor contexto, la feria se dispone a sorprender una vez más: varias galerías ya registraron ventas días antes de que abra sus puertas al público, del 30 de este mes al 1º de septiembre en el Centro Costa Salguero.

"Estuvimos compartiendo el preview, y ya hicimos tres ventas previas de lo que vamos a llevar a arteba. Ya se vendió una obra de Claudia Fontes, una de Fernanda Laguna y una de Juan Tessi. Van a estar en la feria de todas maneras", anticipó Nora Fisch la semana pasada a la nacion. Un par de horas más tarde, llegó otro mensaje: "Seguimos distribuyendo el dossier y en este rato nos reservaron otra obra de Tessi y una acuarela de Sofia Bohtlingk".

"Empieza a verse un fenómeno que antes no se veía acá: el deseo de tener una obra en particular, de no perderla –agregó la galerista a la hora de evaluar una tendencia confirmada luego por LA NACION con varios colegas-. En otros mercados es muy común ese apuro, por ejemplo cuando se abren las puertas en Art Basel Miamiy todos correna entrar. Tal vez es una buena señal de que nuestro mercado del arte se está expandiendo. Frente algo bueno y que el comprador desea, existe la percepción de que si no me apuro, lo pierdo'. Indicaría una sofisticación y conocimiento creciente del coleccionista argentino".

Porotra parte, Fisch arriesgó otra hipótesis: "Creo que le teníamos tanto miedo a esta edición de la feria -confesó-, que implica un riesgo de inversión importante y sucede en un contexto de incertidumbre económica, que tanto los artistas como nosotros nos esforzamos muchísimo para presentar obras incuestionables. Suele decirse que durante épocas difíciles o cuando hay una percepción de crisis, como viene sucediendo en nuestro país, el arte se vuelve mejor, como si hubiera una mayor concentración e intensidad en ese momento de diálogo del artista con la obra. Y también una mayor necesidad de quienes compran de rodearse de arte en su entorno privado".

Claro que también influye la iniciativa de algunos galeristas de anticipar a sus clientes lo que van a exhibir en la feria, lo cual parece despertar la ansiedad de los interesados ante otras posibles ofertas anticipadas. En el caso de Rolf Art, por ejemplo, acaba de confirmarse una venta al Museo Nacional de Bellas Artes que llevó meses de gestión. Se trata de El cóndor y el águila (2017), un triptico de gran formato realizadopor Graciela Saccopocoantes de morir; fue exhibido por la galería en arteba el año pasado, cuando se cumplieron tres décadas de sus primeras intervenciones callejeras.

"Era nuestra intención que la obra quedara en el acervo del museo y lo va a permitir el programa Matching Funds, por un valor súper simbólico, porque gran parte es



Obra de Diego Bianchi vendida por Jocelyn Wolff

EVERTON BALLARDIN

una donación de la familia y de la galería", explicó a LA NACION Florencia Giordana Braun, directora de la galería. Se refería al sistema auspiciado por Zurich, que permite que cuatro museos argentinos puedan adquirir obras durante la feria mediante un fondo de inicio: la compañía de seguros aporta 3000 dólares a cada institución, que a su vez debe conseguir un monto igual o superior para concretar la compra.

"Es el resultado de un trabajo por adelantado, no es que sea frecuente", aclaró Giordana Braun, que además ya está negociando con "una institución internacional" la venta de una obra de Marcelo Brodsky y Fernando Bryce, de la serie Territorios (2022).

### "Las obras más importantes"

También comenzaron las negociaciones y reservas en galerías como Ruth Benzacar y Del Infinito. "No solemos anticipar nada, solo a algunos clientes a los que les interesan piezas que no se encuentran en mercado fácilmente—explicó Julián Mizrahi, director de esta última—. Y por supuesto a instituciones que necesitan evaluar contiempo. Una vez que tenemos consolidado el stand, se les mandan las obras más importantes disponibles".

Ese ejercicio, que parece expandirse cada año entre las galerías locales, demostró dar sus frutos. El stand que compartirán la galería porteña Isla Flotante y la parisina Jocelyn Wolff, que incluye en su staff a artistas argentinos, inaugurará esta edición de la feria con varios de los puntos rojos que indican ventas: ya no están disponibles una escultura de Diego Bianchi y tres dibujos de Tobías Dirty.

Con el mismo entusiasmo comenzará la galería Barro, que celebrará sus diez años con "las mejoresobras" de sus artistas. Entre ellas se contará un imponente banco de Pablo Reinoso, argentino residente en Francia, que se incorpora al *staff* poco después de haber presentado una instalación ondulante que facilita el acceso al Palacio del Elíseo. "Ya le vendimos una obra a Arthaus y se está realizando otra para Consultatio, para el nuevo proyecto de Oceana Nordelta", anticipó Nahuel Ortiz Vidal, director de la galería.

"Hicimos magia", reconoció esta semana Larisa Andreani, presidenta de la fundación arteba, que no se cansa de decir que el arte funciona como "un refugio emocional". Días atrás, durante el lanzamiento de la próxima edición, había admitido ante cientos de invitados: "Este año comenzó con cambios, y con desafíos particularmente profundos. Hace apenas unos meses parecía muy difícil llevar a cabo la feria. Sin embargo, siendo una institución con más de 30 años de historia, hemos podido superar muchos obstáculos y vaivenes en el país, siempre apostando al crecimiento de nuestra escena del arte contemporáneo".

"¿A qué herramientas recurrieron para lograrlo?", quiso saber LA NACION. "A la flexibilidad, la adaptación y la continuidad -respondió Andreani-. Además de una misión muy clara, que es que los artistas argentinos vivan de su trabajo, hay una altísima responsabilidad en el uso de los recursos. Todos los presidentes de arteba tuvieron su crisis. Con ganas de generar una huella nueva, tomaron como base lo que ya se hizo y siguen cuidando la institución. Generamos el círculo de expresidentes como órgano consultivo del Consejo de Administración, y son realmente muy activos: arteba es un modelo virtuoso, porque realmente hay una vocación de dar al otro. Y creo que eso es lo más potente". •

# Microdosis de Bolaño en 266 ensayos y poemas

HOMENAJE. El volumen reúne firmas como Martín Kohan, Rodrigo Fresán, Elena Medel, Brenda Navarro y David James Poissant

Uno de los best sellers de la reciente Feria de Editores fue un volumen de tapa blanca con una enigmática cifra en color negro: 266. Debajo, en letras minúsculas, el subtítulo: Microdosis de Bolaño. Publicado por el sello La Conjura, el libro reúne 266 miniensayos, poemas y testimonios de escritores, periodistas y editores (en su mayoría hispanoamericanos) sobre la literatura y la figura de Roberto Bolaño (1953-2003), autor de la novela póstuma 2666.

Entre muchos otros, participan de 266 microdosis de Bolaño Fernanda García Lao, Rodrigo Fresán, Daniel Guebel, Martín Kohan, Mariana Travacio, Tomás Downey, Mariano Quirós, la ecuatoriana Mónica Ojeda, las mexicanas Gabriela Jáuregui, Dahlia de la Cerda y Brenda Navarro, las españolas Elena Medel, Luna Miguel y Elvira Navarro, los chilenos Alberto Fuguet y Matías Rivas, la peruana Gabriela Wiener, la venezolana Keila Vall de la Ville, el estadounidense David James Poissant, el uruguayo Ramiro Sanchiz y la boliviana Giovanna Rivero.

"¿A quién le pertenecerá Bolaño, quién se sentirá interpelado por su literatura? ¿A la casta de escritores-estratega?¿A los cultores del realismo latinoamericano? ¿A aquellos para quienes el lenguaje es solo un vehículo para transmitir ideas de mediano impacto?", se pregunta en su microdosis crítica el escritor y académico Daniel Link. "Si Los detectives salvajes se hubiera escrito en 2024 podrían sentar a Bolaño en el banquillo de los acusados, junto a TikTok e Instagram, por la adicción que causa su diseño en lxs jóvenes, así como la alteración en la forma en que se perciben", conjetura la escritora peruana Tilsa Otta.

### Juego de números

"La idea del libro vino primero como un juego de palabras, o de números en este caso -dice a LA NACION el editor Patricio Cero-. Apareció de golpe: supe que iban a ser 266 textos, que iba a ser un texto por autor y que ese texto no tenía que excederse de una página, por una cuestión operativa. También supe de inmediato que esos textos se iban a ordenar alfabéticamente, porque era la forma más simple. Quería intervenir lo menos posible, apenas como un conjurador. Solo quise poner la máquina a funcionar, lanzar la búsqueda y no condicionar de ningún modo a los autores salvo con la consigna: Bolaño".

El libro se hizo vía mail. "Comencé con autores amigos. Les pedí que escribieran un texto de cien palabras, sabiendo que me mandarían doscientas, límite que calculé real para cumplir la consigna de un texto por página. Esos primeros autores me remitieron a los otros. Y esos otros, a los otros", sintetiza. El libro, con ilustraciones de Rep y el español Ignasi Blanch, entreotros, cuesta \$18.000.

"Se formó un grupo heterogéneo, con materiales provenientes de veintiséis países, algunos de autores consagradísimos, otros de debutantes –dice Cero–. Para mí era importante configurar un plantel variado de textos que ce-



Roberto Bolaño

ARCHIVO



266 microdosis de Bolaño

lebraran a Bolaño, pero también con otros que lo discutieran, porque no hay nada más aburrido que un libro de elogios".

### Libros al borde los libros

El editor intuye que con 266 microdosis de Bolaño podría haber inaugurado una colección. "Bien podría venir alguien más a buscar otros 266 que digan otras 266 cosas. Fue sencillo: Bolaño es un autor que inspira, a la manera de los espíritus inapelables. Se inocula. Hace escribir".

"Buscamos aparatos que admitan muchos tipos de lecturas -explica Cero-. 266 microdosis de Bolaño es un paso más hacia ese desbarajuste: un libro sin género, o único en su especie, que no termina de encastrar en ningún lado. Se puede leer como el I Chingo como el tarot. Se puede leer como una novela, de punta a punta. Como en el cuento de Ricardo Piglia, 'La loca y el relato del crimen', hay que buscar el mensaje en la originalidad breve que al pasar aparece. Aunque probablemente no haya mensaje, sino solo libros, y la melodía de las formas".

La Conjura se creó en 2022, "Recién en 2023, con la aparición de Aira o muerte, de Daniel Mecca, empezamos a perfilar una idea de catálogo -concluye el editor-. Buscamos producir libros que jueguen al borde de la literatura y, cada vez más, al borde de los libros. Por eso en 2023 publicamos Adentro y afuera con los Fogwills, la desgrabación de una conversación de 1993 en la que Fogwill le corrige un cuento a Nielsen de punta a punta. Para complementarlocreamos a Botwill, un botque corrige textos al estilo de Fogwill".

Daniel Gigena

## **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de **Daniel Gallo** www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar MINISTERIO DE SEGURIDAD

### Compran chalecos antibalas

El Ministerio de Seguridad informó que se entregaron a las fuerzas federales de seguridad 1.348.000 municiones de diferentes calibres que fueron adquiridas con una inversión cercana a los dos millones de dólares. Además, el ministerio conducido por Patricia Bullrich señaló que fueron comprados 20.000 chalecos antibalas y 10.800 armas a la empresa Bersa.

# Investigan en Mendoza a un líder religioso por una célula de jóvenes radicalizados

**OPERATIVO ANTITERRORISTA.** Los investigadores están convencidos de que el grupo planeaba atentados; "hay que exterminarlos a todos", fue uno de los mensajes de los sospechosos



Los allanamientos en Mendoza estuvieron a cargo de la unidad antiterrorista de la Policía Federal Argentina

### Gabriel Di Nicola

LA NACION

"Era cuestión de tiempo para que hicieran un desastre. No es una exageración. Solo faltaba la orden para que ejecutaran el plan". La afirmación pertenece a un experimentado detective de la Policía Federal Argentina (PFA) que participó de una investigación que permitió desbaratar un grupo radicalizado de jóvenes asentados en Mendoza que pretendían "combatir ideas por la fuerza" y que, según se sospecha, planificaban un atentado.

La investigación, que el viernes pasado derivó en una serie de allanamientos y la detención de dos supuestos integrantes de la organización y la identificación de otros cinco sospechosos, había comenzado en noviembre pasado tras las amenazas que recibió una de las máximas autoridades periodísticas del diario El Sol de Mendoza. La PFA fue notificada de esa situación por una alerta de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

"Desde el 7 de octubre pasado, cuando ocurrió la ofensiva sin precedente de Hamas contra Israel, ocurrieron una serie de amenazas en línea en la Argentina contra diferentes personas de la comunidad judía. Una de ella fue el director pe-

riodístico del diario El Sol de Mendoza. Se logró identificar y detener al supuesto autor de las intimidaciones y se le secuestraron sus dispositivos electrónicos. El sospechoso, 
Nicolás Escudero, quedó con arresto domiciliario", explicó una fuente de la investigación, a cargo del fiscal 
Fernando Alcaraz, que conduce el 
Área de Transición de la Unidad 
Fiscal Mendoza, y de la que participa el Departamento Unidad de 
Investigación Antiterrorista de la 
Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA.

Fue a partir de la información obtenida en los dispositivos electrónicos que se descubrió el "grupo radicalizado", integrado por Escudero y otros sospechosos.

"La Oficina de Análisis y Prospectiva del Terrorismo (OAPT) del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista, integrada por oficiales perfiladores especializados en la temática delictiva traída a estudio, efectuó un pormenorizado análisis del contenido del dispositivo, advirtiendo un grupo en el sistema de mensajería WhatsApp integrado por cuatro personas radicalizadas, los cuales manifestaban claras intenciones de cometer un atentado", informaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación. Además de Escudero.

### DECOMISARON 39 KILOS DE COCAÍNA EN SALTA

En dos operativos antidrogas realizados por personal de la Gendarmería en el norte de Salta fueron decomisados 39 kilos de cocaína, según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación en un comunicado de prensa. La cartera policial conducida por Patricia Bullrich notificó que los procedimientos fueron realizados en puestos de control vial instalados en diferentes tramos de la ruta nacional 50, en los alrededores de la ciudad de Orán. En una de esas intervenciones a cargo del Escuadrón 20 de la Gendarmería se inspeccionó un vehículo utilitario que transportaba varios neumáticos. Ocultos entre esa carga fueron hallados 24 kilos de cocaína. A pocos kilómetros de ese procedimiento, los gendarmes detuvieron la marcha de un ómnibus v, con la asistencia de un perro adiestrado para encontrar drogas, decomisaron 15 kilos de cocaína.

conocido como Isa, se identificó a Matías Gutiérrez, al que llaman Amyr Mustafa, como integrante del grupo radicalizado.

"Profundizando en el análisis de información –datos que, por la voluminosidad del contenido, se analizan en forma metódica–, días después, se estableció que Gutiérrez participaba activamente en un círculo de pertenencia que también profesa el Islam, bajo la aparente tutela de la figura de un sheik", explicaron fuentes de la PFA.

Los detectives policiales analizaron en especial un grupo de Whats-App que llevaba como nombre "Zona Este y Capital", donde había muchos comentarios "anticristianos", y un mensaje en el chat alertó a los investigadores: "Hay que exterminarlos a todos, así no dejan crías".

En otro grupo de WhatsApp, denominado Jammah Rivadavia, detectives policiales detectaron otra señal de alarma. "Nuestro primer ataque será al monumento de la idolatría de la rotonda", se llegó a afirmar en uno de los chats. Para los investigadores, se trataba de la zona donde está situada una sede de la Iglesia Cristiana Ministerio El Camino hacia Dios.

Según fuentes policiales, se determinó que Gutiérrez formaba parte de un grupo de Telegram que llevaba el nombre de Salafi Brothers, donde solo realizaba publicaciones el administrador. "El contendido era en idioma árabe y hacía referencia a preceptos básicos del movimiento salafista; se trata de un movimiento considerado ultraconservador y que sostenían que el Islam debía ser practicado estrictamente de la manera en que se lo hacía en los tres primeros califatos, posteriores a la muerte del profeta Mahoma. Se lo considera un movimiento extremista y es característico de grupos terroristas como Al-Qaeda o Estado Islámico".

A partir de registros migratorios, los investigadores determinaron que Gutiérrez viajó dos veces a España con su madre. El primero de esos vuelos fue en 2022, pero en España les negaron el ingreso. El año pasado, ambos volvieron a viajar a ese país, donde el joven se casó, bajo el ritual del Islam, con una muchacha identificada como Hawa, hija de un ciudadano turco que habría estado a cargo de los costos de los vuelos y la estadía.

"En la libreta de anotaciones secuestrada a Gutiérrez se observaron una gran cantidad de nombres islámicos acompañados de números telefónicos con el prefijo nacional de España", sostuvieron desde la PFA.

Escudero y Gutiérrez quedaron detenidos y fueron indagados por el juez federal de Mendoza Marcelo Garnica por el delito previsto en el artículo 213 bis del Código Penal, que reprime con penas de reclusión o prisión de tres a ocho años a quien "organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código [referido a la asociación ilícita], tuvieren por objeto principal o accesorios imponer susideas o combatir la sajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación".

Además de los detenidos, por orden de la Justicia, la PFA identificó a otros cinco supuestos integrantes del grupo radicalizado y se les secuestraron sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

Entre las personas identificadas está un hombre al que conocen como sheik, que fue localizado en el aeropuerto internacional de Ezeiza cuando fue a buscar a su esposa que regresaba de un viaje desde Arabia Saudita. Para los investigadores es la persona que "captaba a los jóvenes" y los integraba al grupo. Se trata de un hombre de 56 años nacido en Mendoza que es académico en jurisprudencia islámica - habría estudiadoen Arabia Saudita y Egipto-, según se definió hace algunos años en un seminario gubernamental realizado en otra provincia, donde ese ahora sospechoso tuvo un importante rol social.

"La investigación, tendiente a establecer el alcance, conformación y real peligrosidad de la incipiente organización continuará a cargo del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA mediante el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados", informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, al dar detalles de la causa.

"Se debió actuar rápido. El atentado se puede hacer con un cuchillo o auto, como vimos que pasó en varios países", dijo un detective de la PFA. •

# Un chico de 14 años mató a puñaladas a un adolescente de 15 por un partido de fútbol

SANTA FE. Familiares y amigos de la víctima provocaron destrozos en un hospital y quemaron la vivienda del sospechoso del crimen

José E. Bordón

PARA LA NACION

SANTA FE.- Hay un estado de conmoción social en Tostado, ciudad del extremo noroeste provincial. cerca del límite con Santiago del Estero, a 340 kilómetros de esta capital. Es que un chico de 14 años asesinó a puñaladas a otro adolescente de 15 en una plaza, durante un torneo de fútbol, por una disputa propia del juego.

El estupor inicial dio paso a la reacción destemplada y al descontrol total. Cuando el herido era trasladado al hospital-donde falleció a poco de ingresar-, familiares irrumpieron en el establecimiento y destrozaron los vidrios y el instrumental de la única ambulancia con la que cuenta el centro asistencial para atender las necesidades de los 17.000 habitantes de Tostado.

Sin embargo, los incidentes no

terminaron en el hospital, donde la turba provocó diversos daños. Poco después, varios allegados a la víctima llegaron hasta el frente de una vivienda ubicada en la calle 12 de Octubre, casi 6 de Caballería, donde residía el adolescente señalado como el presunto autor del hecho, y prendieron fuego el inmueble, que fue arrasado hasta los cimientos, a pesar de la labor de los Bomberos Voluntarios.

Tras la intervención policial, que logró controlar la situación, se ordenó cercar la zona para impedir el saqueo de la vivienda, mientras arribaban al lugar autoridades judiciales, que se reunieron con los investigadores para encomendar una serie de medidas para evitar la repetición de hechos de violencia.

Juego mortal

Según explicaron autoridades policiales, los hechos se desenca-

denaron el domingo a media tarde, durante un torneo de fútbol libre que se disputaba en la plaza frente al Museo Regional, que recuerda la gesta del Regimiento 6 de Caballería, creado en 1858, para ocupar y defender el Fortín El Tostado, próximo al río Salado, en la zona céntrica de la ciudad.

Por razones que supuestamente estarían vinculadas con el desarrollo del juego, se inició una gresca generalizada de deportistas que finalizó cuando un menor de 15 años se desplomó al recibir un puntazo en el tórax.

De inmediato fue trasladado en una unidad del servicio de emergencia provincial hacia el hospital, donde, producto de las lesiones, falleció minutos después.

Tras las declaraciones recibidas, la policía detuvo a un menor de 14 años, quien por ser inimputable, dada su edad, quedó a disposición de la

Subsecretaria de la Niñez provincial. Asimismo, un hombre de 25 años fue arrestado como presunto instigador del acto criminal del menor.

La víctima fue identificada como Brian Ezequiel Ledesma, de 15 años, mientras que el agresor sería Jeremías S., de 14, que quedó a disposición del Juzgado de Menores de Rafaela, que actúa por jurisdicción.

Sobre el tema, el delegado regional de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de esta provincia, Leandro Rocchia, explicó que "era necesario retirar al agresor y a su familia de la vivienda que ocupaban en Tostado porque las agresiones iban a continuar. También se brindó asistencia a la familia de la víctima. Un familiar se hizo cargo del menor agresor, ante lo cual se dispuso su traslado".

"Lo que sucedió por la noche fue caótico", añadió, en referencia al incendio de la vivienda del menor v los daños provocados en el hospital, donde los manifestantes "rompieron la única ambulancia que había en la ciudad".

La escalada de violencia tuvo su mayor expresión cerca de las 21 del domingo, cuando familiares de la víctima y un grupo de vecinos arribaron hasta la vivienda que alquilaba la familia del adolescente señalado como el agresor de Brian Ledesma.

Mientras algunos mayores se disponían a retirar sus pertenencias para trasladarse a otro lugar.

los atacantes prendieron fuego el inmueble, que en pocos minutos quedó destruido. Los familiares de Jeremías S. no pudieron salvar casi nada de lo que había en el inmueble, se resaltó.

En tanto, el fiscal de Tostado, Héctor Aiello, ordenó medidas para determinar la responsabilidad del mayor detenido.

Más allá de lo que suceda con ese hombre, el presunto autor material del homicidio no tendrá pena debido a su edad. La ley determina que la responsabilidad penal juvenil empieza a los 16 y que bajo ese límite no puede ser juzgado un chico, dado que en principio se entiende que no logra comprender la criminalidad de sus actos. Sin embargo, la realidad marca que los menores inimputables quedan cada vez con mayor frecuencia involucrados en graves delitos de sangre.

En las últimas semanas, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó en el Congreso un proyecto de ley para modificar esas limitaciones y poder sancionar por homicidio o lesiones graves a quienes superen los 13 años.

Mientras ese debate comienza entre los legisladores nacionales, el presunto homicida en Tostado fue devuelto a sus familiares. La única opción judicial es una medida restrictiva -un encierro en un instituto de menores-hasta que ese chico cumpla 18 años, momento en que no tendrá pena posible.

### Avisos fúnebres

4318 8888

www.lanacion.com.ar/funebres Para publicar 4318 8888 o funebres@lanacion.com.ar Todos los dias, de 9 a 19. Tarietas de crédito hasta las 18.35

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento, 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

### Sepelios y Participaciones

AYERDI, Francisco, q.e.p.d. -La Asociación Argentina Criadores de Hereford despide a su amigo, socio y criador de Villaguay y abraza a su familia en este dificil momento.



AYERDI, Francisco, q.e.p.d. -La Comisión Zonal Hereford Mesopotámica despide a un gran cabañero y amigo y acompaña a su familia en este triste momento. ¡Francisco siempre estarás entre nosotros!.

BECCIU, Salvador Antonio. q.e.p.d., 19-8-2024. - Sus hermanas Antonina y Ana Maria acompañan con cariño a sus hijos Graciela, Salvador, María y Antonio.



DECOUD, Jorge, q.e.p.d. - Sinceramente apenados participamos su fallecimiento y rogamos oraciones por su eterno descanso. Alicia Sacco y Martín Loiacono.



DECOUD, Jorge Alberto, q.e.p.d. - El directorio y el personal del Sanatorio Güemes participan con profundo dolor su deceso, acompañan a la familia en este dificil momento y oran en su memoria.



DECOUD, Jorge Alberto. -Viejo amigo, con dolor te despedimos quienes integramos la reunión de los segundos martes de Guadalupe'58. Descansa en paz.

DUBOURG, Silvia Elena. -Tus hermanas Negra y Tere, nuestros hijos y nietos te despedimos con profundo dolor.



DUBOURG, Silvia Elena, g.e.p.d., falleció el 19-8-2024. -Aldo Sessa, Teresita García Hamilton de Sessa y sus hijos, Valeria, Luis y Caro, Carolina y Fernando la despiden con gran tristeza y acompañan a sus sobrinos con todo cariño.



DUBOURG, Silvia, q.e.p.d. -Acompañamos a Paqui, Fer y los chicos en este momento de dolor, recordando a Pili con todo cariño. Laura y Manuel Ugarte e hijas, Bettina y Freddy Weber e hijos.



DUBOURG, Silvia, q.e.p.d. -Martin Casá y Maria Larguia de Casá, sus hijos y nietos participan con profunda tristeza su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DUBOURG, Silvia, q.e.p.d. -Mónica Moreira la despide con pesar y pide una oración.



DUBOURG, Silvia, q.e.p.d. -Fernando de Aróstegui y María Inés García Hamilton despiden con tristeza a Silvia y acompañan a sus hijos y nietos en estos momentos.

DUBOURG, Silvia Elena. -Maria de la Paz Frias de Diaz Ortiz, Miguel y Teresa Gowland de Frias, Guillermo y Gabriela Zuanich de Frías, participan con gran dolor la partida de la querida Silvia y la despiden con mucho cariño.



GENOUD, Marcos. - Sus primos Muro de Nadal-Gagliardi y cónyuges acompañan en su dolor a Vicky y las chicas.



GUTERMAN, Isaac (Cholo). -Te vamos a extrañar, fuiste un gran amigo. Alberto Danón, Oscar Moreno, Samuel Cadranel e Isidoro Polonsky.



GUTERMAN, Isaac. - El Consorcio 3 de Febrero 1469 participa el fallecimiento del Sr. Isaac Guterman, haciendo llegar sus condolencias a la Flia.



lleció el 20-8-2024. - Cucchiara y Cia. S.A. despide con profundo dolor a su distinguido colega y ruega una oración en su memoria.



GUTERMAN, Isaac (Cholo), Z.L. - Despedimos con enorme tristeza a nuestro querido amigo Cholo, con quien compartimos momentos hermosos. Acompañamos a Dorita, Alejandra, Karina y a toda su familia en estos momentos de dolor. Chela y Natalio, Monica y Fido (as.), Alicia y Ernesto (as.) y Sara y José.



LASCANO, Marcelo, Dr., fa-Ileció el 20-8-2024. - Sus consuegros Adolfo y Elida Christen, sus hijos y nietos lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con cariño y oraciones a su familia.



LASCANO, Marcelo, Dr., falleció el 20-8-2024. - La comunidad educativa del Instituto Pringle Morgan participa su fallecimiento y acompaña a Agustina y familia en este triste momento.



MALLIÉ, Elida Belén, q.e.p.d., falleció 20-8-2024 - Te vamos a extrañar siempre. Fuiste un ser de luz y de alegría que iluminó nuestras vidas. Su hijo Juan Pablo Paolillo, Jose Luis Ratto, Silvia Maria Mallié, sus sobrinos y su acompañante, Susana Lugo, ruegan una oración en su memoria. - LAZA-RO COSTA, Tel. 4812-8040.



MALLIE, Elida Belén, q.e.p.d., falleció el 20-8-2024. - Además de prima hermana, gran amiga, sensible, inteligente y leal. Con profundo pesar anunciamos su fallecimiento. Te extrañaremos siempre. Liliana, Hebe y Enrique Iribarne.



MALTESE, Rubén, q.e.p.d. -La Asociación Argentina de Ingenieros Químicos acompaña afectuosamente a la familia del ingeniero químico Rubén Maltese. Mucho le debemos a su gestión.



MELNIK, Israel (Raúl). -Acompañamos en su pesar a sus hijas y nietos Liliana, Mónica y Paula. Su hermana Carmen y sus sobrinos.



ORGEIRA, Mariano, q.e.p.d. -Su hermana María José, su cuňado Félix Marino y sus sobrinos lo despiden con mucho dolor y acompañan a Nene y a sus hijas en este triste momen-



ORGEIRA, Mariano, q.e.p.d. -Tu padrino Juan Luis Basombrio y Victoria acompañamos a tu familia y te deseamos un buen viaje en bici al cielo.



ORTIZ, Jorge Raúl, q.e.p.d., falleció el 18-8-2024. - La comisión directiva de la Asociación Civil CC de Golf Las Praderas de Luján participa con pesar el fallecimiento del socio y propietario de la institución y ruega una oración en su memo-



PASTOR, Luis O. R. - Tus tios Luz y Daniel Saraví Briasco te despiden con amor.



PASTOR, Luis (Luigi), q.e.p.d. - Rosy y Lázaro Azar (as.) lo despiden con profunda tristeza y acompañan en su dolor a Clari, Luis y Manu por tan irreparable pérdida.



PELUFFO de SCHLOTT-MANN, Maria Susana. - Queridísima mamá, Susi, Wiwi, Chichi, Lole, Fini y tantísimos más, te despedimos con inmenso dolor pero te llevaremos por siempre en nuestros corazones para toda la eternidad. Te amamos tu hijas Michi y Noe; tus nietos Luisi, Alon, Achu y Alví y yerno Santi.

PELUFFO de SCHLOTT-MANN, Susana, q.e.p.d. - Querida Eli, tus amigas Moni, Loli, Ale, Mirta, Vero, Pato, Marce, Maria y Suca te abrazamos muy fuerte y con mucho cariño en este momento tan triste.



PELUFFO de SCHLOTT-MANN, Susana, q.e.p.d. - Silvana y Miguel Sarrabayrouse junto a sus hijos y nietos acompañan en este triste momento a sus hijas y a su hermana Eli con mucho cariño.



RUIVAL, Diego F. - Andrés Rocca y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de este amigo entrañable y acompañan a la familia en este momento de dolor.

SANGUINETTI, Marta Hebe, q.e.p.d., falleció el 20-8-2024. -Su esposo Hugo Bachiller, sus hijos Carola y Agustín, su nuera Camila, su yerno Jimmy, y sus nietos Teo, Jota, Sol, Sofi, Santi, Isa y Tomi despiden con mucho amor a Tata y le desean un lindo encuentro con María Luz.



SANGUINETTI de BACHI-LLER, Marta H. - Raúl y Amalia Sanguinetti, junto con sus hijos Juan Pablo y Sofia y nietos, despiden conmovidos a Marta, compartiendo su fe en el reencuentro en la gloria del Señor. Abrazan a Hugo, Carola y Agustín y ruegan oraciones por toda la familia.



SANGUINETTI de BACHI-LLER, Marta H. - Su ahijado, Juan Pablo Sanguinetti y Delfina Muñiz Barreto y sus hijos la despiden con el mayor de los afectos y acompañan a Hugo, Carola y Agustin con oraciones.

### Agradecimientos

LANUSSE, Antonio R., q.e.p.d. - Tessie Frias y la familia Lanusse agradecen profundamente las muestras de cariño y afecto recibidas y piden una oración en su memoria.

### Recordatorios



HAISSINER, User. - Hace 6 años que nos dejaste físicamente pero todos los días seguís en nuestros corazones. Te recordamos, te extrañamos. Tu esposa, hijos y nietos.

PAGÉS RIGAL de VILARU-LLO, Nelida (Nelita). - Se cumplen tres años desde que te fuiste, vives por siempre en la memoria y el corazón de tus hijos y nietos, junto con mi amor. Eternamente Nel.

# Otro barrabrava uruguayo sería parte de la banda del túnel

CAPTURADO. Nicolás Carpani Romero fue atrapado en Montevideo y, al igual que el primer sospechoso, es señalado como un hincha violento de Nacional; viajó diez veces en un año a la Argentina



El túnel cavado por los delincuentes había alcanzado más de 150 metros

ARCHIVO

### Gabriel Di Nicola

LA NACION

Entre abril de 2023 y el 30 de marzo pasado, Nicolás Carpani Romero, un ciudadano uruguayo de 33 años, vino a la Argentina diez veces. La mayoría de las ocasiones lo hizo desde Uruguay, en auto y en ferry. Su último ingreso oficial en el país lo hizo desde Chile. Pero, se sospecha, hubo más viajes que no quedaron registrados porque lo hizo de forma ilegal. Para la Justicia, fue parte de la banda que planeó robar la sucursal San Isidro del Banco Macro e hizo un túnel de por lo menos 150 metros para apoderarse supuestamente de un botín que podría rondar los 30 millones de dólares.

Carpani Romero fue detenido anteayer en el barrio Malvín Norte, en Montevideo. Tenía una orden de captura internacional. El domingo pasado, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) había emitido una circular roja, es decir, una solicitud dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega.

Carpani Romero es el tercer detenido que tiene la causa por el intento de robo. El jueves pasado fueron apresados Alejandro Rosendo López y Alan Daniel Lorenzo Rodríguez, un uruguayo que sería líder de la barra brava de Nacional de Montevideo.

"Carpani Romero también sería barra de Nacional. Tiene antecedentes penales. En 2019 había sido detenido en Uruguay en el marco de una investigación donde se secuestraron 12 kilos de cocaína, pistolas, municiones y cargadores", sostuvieron a LA NACION calificadas fuentes de la investigación.

La orden de detención del sospe-



Nicolás Carpani Romero

choso, imputado de robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda en grado de tentativa, fue emitida por la jueza de Garantías de San Isidro Andrea Rodríguez Mentasty.

Para los investigadores del caso hay pruebas suficientes para afirmar que detrás del túnel y del intento de robo de la sucursal San Isidro del Banco Macro hay una banda "pesada", integrada por delincuentes vinculados al narcotráfico y las barras bravas.

El túnel se descubrió el miércoles 7 de agosto. La investigación quedó a cargo de la fiscal Carolina Asprella y del fiscal general adjunto Patricio Ferrari, equipo coordinado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, con la colaboración de detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local, conducida por el comisario mayor Javier Specia.

No solo Carpani Romero tiene antecedentes por narcotráfico. También los primeros dos detenidos. En 2019, López fue condenado a la pena de cuatro años y medio de cárcel por el delito de "tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte". Personal de la Prefectura Naval lo había sorprendido,

en septiembre de 2018, en cercanías del arroyo Patiño, a la altura del Mercado de Frutos de Tigre, cuando navegaba en el bote Coqueta II con 11 kilos de cocaína.

Según el diario El País de Uruguay, Lorenzo Rodríguez había sido detenido en 2019 en la misma causa donde también fue acusado Carpani Romero. En esa oportunidad, barras de Nacional robaron el cargamento de cocaína que transportaba un camión con patente de Paraguay.

Lorenzo Rodríguez fue identificado por las huellas levantadas del depósito alquilado por la banda en Chacabuco 535/547, desde donde comenzaron a cavar el túnel que los llevaría a las cajas de seguridad del banco, situada en Chacabuco 444, en pleno casco histórico de San Isidro.

"Detrás del plan criminal, hay una banda bien estructurada, cuyos integrantes tenían roles definidos", sostuvo a LA NACION una calificada fuente de la causa.

Como informó la nacion en su momento, en la propiedad de Chacabuco 535/547 la policía bonaerense encontró un mapa satelital de la zona y fotografías y anotaciones que hicieron con la cantidad de metros, supuestamente, entre la sucursal bancaria y la propiedad alquilada para preparar el plan criminal. El túnel descubierto mide, por lo menos, 150 metros de largo y4,5 de profundidad. "Fue encofrado en madera. Parte del trayecto tenía 1,20 metros de altura y se hacía dificil respirar por la falta de oxígeno. Había sectores donde se tenía que transitar como reptando", dijo un detective del caso.

La investigación que derivó en el descubrimiento del túnel comenzó de forma fortuita cuando un hombre estacionó su vehículo cerca del banco y se percató de que una varilla de acero emergía entre los adoquines de la calle. •

# Arrestaron a tres menores por robos en San Isidro

BANDA. Uno de los detenidos tiene 15 años y es inimputable; los otros dos, 16

Tres adolescentes fueron arrestados por la Patrulla Municipal de San Isidro cuando intentaban cometer un asalto en la localidad de Beccar. Los investigadores luego comprobaron que se trataba de una banda que ingresaba en viviendas por los fondos para sustraer bienes y que portaban una réplica de un arma.

Dos menores detenidos tienen 16 años y su cómplice, 15, y fueron apodados "la banda de los nenes". Los adolescentes, oriundos de San Fernando, ingresaban en las propiedades y sorprendían a sus dueños. Así, se apoderaban de dinero y otros objetos de valor.

El arresto de los tres menores se produjo en una casa ubicada en la calle Intendente Becco al 2000, en Beccar. Esto fue gracias a que fueron detectados por los operadores del Centro de Operaciones Municipal (COM) cuando intentaban ingresar en el inmueble. En ese momento, dieron aviso a un móvil de Alerta brindamos una herramienla patrulla que se encontraba en la zona y, de esa manera, se logró el arresto de los menores.

Los delincuentes, que entre sus pertenencias portaban una réplica de arma, fueron trasladados a la comisaría 50 de Beccar.

Uno de los sospechosos detenidos es inimputable por su edad, por lo que las autoridades solo pueden ponerlo a disposición de sus padres. En cambio, los dos jóvenes de 16 años se enfrentarán en el sistema de responsabilidad penal juvenil a una causa de intento de robo.

### Prevención del delito

El COM de San Isidro cuenta con 1293 cámaras distribuidas por todas las localidades, 46 motos y 90 móviles que patrullan las calles del distrito durante las 24 horas, los 365 días del año. Además, la Patrulla Municipal sumó 55 nuevos agentes de prevención en calle y se firmó el financiamiento para la compra de 33 móviles nuevos, según explicaron fuentes municipales.

En un mes, Ojos en Alerta, tal

como se denomina el sistema de prevención del delito, recibió 170 alertas y permitió cinco detenciones. En julio San Isidro implementó Ojos en Alerta, el programa de comunicación directa entre los vecinos y el municipio, a través de WhatsApp, para enviar al COM mensajes de texto y/o voz, fotos, videos y ubicación en tiempo real, ante cualquier eventualidad que requiera la intervención de la fuerza de seguridad, del área sanitaria o de asistencia comunal. En las primeras semanas de funcionamiento ya se capacitaron 1100 vecinos y se generaron 170 alertas que derivaron en cinco detencio-

"Sabemos que la inseguridad es la principal preocupación de los vecinos y por consecuencia, el eje principal de nuestro trabajo en la municipalidad. Dijimos que nos íbamos a hacer cargo del problema y lo estamos haciendo. Con Ojos en ta ágil y sencilla que complementa los canales de comunicación de nuestro sistema de seguridad. Estamos muy contentos porque cada vez más vecinos se involucran, lo que nos permite intervenir con inmediatez ante eventuales hechos delictivos o emergencias", afirmó el intendente local, Ramón Lanús, quien participó anteayer de una capacitación del programa junto a vecinos de Beccar en el Centro Cívico y Cultural de esa localidad.

Según se explicó, las notificaciones de alerta son recibidas por los operadores del COM, quienes realizan un seguimiento del episodio a través de las distintas herramientas de videovigilancia que se encuentran instaladas y asisten a los vecinos enviando un móvil policial, una ambulancia, alguna unidad de defensa civil o brindando la respuesta pertinente a la circunstancia.

Desde el municipio anunciaron que en las próximas semanas lanzarán una plataforma en la que los vecinos podrán elegir entre más de 14 sedes para capacitarse y adherirse al programa. •

# Balearon a una mujer delante de su hijo

CONURBANO. Una mujer fue baleada en la cara cuando un ladrón interceptó el auto que conducía. La víctima del intento de robo circulaba por Ramos Mejía y estaba acompañada por su hijo de cinco años. Un video expuso el momento en el que la víctima se resguardó en un estacionamiento para pedir ayuda y asistencia médica por su víctima. herida en el rostro.

El hecho sucedió el lunes a la mañana en el cruce de las calles Gabriel Ardoino y San Lorenzo, cuando la mujer fue abordada por al menos un delincuente que quiso robarle su auto, en el que también viajaba su hijo.

Según declaró la víctima, el ladrón le disparó en la cara y se dio a la fuga; la mujer herida logró conducir hasta un estacionamiento cercano donde avisó sobre lo que le había pasado.

Ese trayecto quedó registrado por las cámaras de seguridad del propio garaje, donde se observa el ingreso del vehículo y cuando otra mujer se asoma al portón, mira hacia todos lados y luego lo cierra para poner a resguardo a la

Según trascendió de la información policial, la bala ingresó por el pómulo izquierdo y salió por el derecho, pero la vida de la víctima no corre riesgo.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Alejandra Núñez, quien solicitó el relevamiento de las cámaras para lograr identificar al responsable del ataque.

# **OPINIÓN**

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

¿GASTO O INVERSIÓN? Las grandes naciones se preocupan por cultivar y auspiciar sus producciones artísticas, de lo contrario se empobrece también la calidad democrática y se demuele la vida misma

# La trágica paradoja de una batalla cultural contra la cultura

Marcelo Gioffré

-PARA LA NACION-

I 20 de marzo de 1971. el escritor cubano Heberto Padilla fue encarcelado. ¿Qué le reprochaban? La primera alarma sonó ante una reseña del poeta en la que se quejaba del silencio impuesto por el régimen castrista sobre Tres tristes tigres, la novela del exiliado Guillermo Cabrera Infante. Sucesivamente, se en sañaron con Padilla la revista El Caimán Barbudo y el periódico Verde Olivo, ambos medios paraoficialistas. Pero el gran problema surgió con el poemario Fuera del juego. Se le imputaba cierta ambigüedad frente a la revolución, matices. El propio Fidel Castro se refirió al caso: "Rechazamos las pretensiones de la mafia de intelectuales burgueses pseudoizquierdistas de convertirse en la conciencia crítica de la sociedad". La monstruosa consigna era: se colabora explícitamente con el poder o se calla.

Después de más de un mes preso, Padilla fue obligado a hacer una humillante retractación publica, luego de la cual sufrió una década de marginación y, por fin, en 1980, el exilio, a la vez redentor y amargo. Este odio desatado sobre el cuerpo de Padilla denotaba, al mismo tiempo, la importancia que se atribuía a la cultura con mayúsculas. Que el ministro del área de Fidel Castro fuera nada menos que Alejo Carpentier lo corrobora. De modo paritario, cuando triunfó el sandinismo, el vice presidente nicaragüense fue el gran escritor Sergio Ramírez y el ministro de Cultura, un poeta: Ernesto Cardenal. También las democracias europeas ponían en cargos decisivos a hombres capaces de operar sobre el campo semántico: el general De Gaulle nombró a André Mairaux y Felipe González, a Jorge Semprún.

Los despojos de los regimenes nicaragüense y cubano mantienen esa vieja línea. Basta pensar que Daniel Ortega, en esta segunda etapa, declaró apátridas a Gioconda Belli y a Sergio Ramírez, mientras que el castrismo continúa su acoso sobre los artistas disidentes. A partir de la guerra de Ucrania, Rusia confec-

cionó listas negras, el Bolshoi sufrió cambios, se prohibieron libros y renombrados cantantes debieron partir al exilio. Lejos de despreciar la cultura, le temen. Ni hablar, por supuesto, de la importancia que se le atribuye en países democráticos como Alemania o Francia, con políticas estatales concretas. Ya sea para el mal, el acoso y la manipulación parasitaria en las dictaduras, o para el bien, la dinámica virtuosa en las democracias, la cultura es central.

dictadura de TikTok. Creen que son vanguardistas y en realidad son arcaicos. La máxima aspiración cultural de Maduro es asfixiar a la industria editorial y hacer desaparecer cualquier brote de creatividad. Con esos materiales, su insignificancia está asegurada.

iletrada? Al parecer, no, por tres razones: la primera, económica; otra, histórica; la final, metafísica. A la luz de esta deriva, es particularmente interesante pensar el actual fenómeno argentino. Las políticas culturales son vistas como un gasto prescindible; en todo caso, pueden dejarse libradas al emprendimiento privado, como si fuera el comercio de lechuga. En esa idea se inscribe el virtual desmantelamiento de Programa Sur, que consistía en traducciones de obras argentinas en asociación con editoriales extranjeras. Por citar un ejemplo, si Martin Scorsese compró los derechos de Matate, amor, la novela de Ariana Harwicz, para filmarla en Hollywood, fue gracias a ese programa. Que Ventana Sur, la feria de contenidos audiovisuales que se realizaba en la Argentina en alianza con el Festival de Cannes, haya decidido mudarse al Uruguay es otra mala señal. Que el Festival de Cine de Mar del Plata, uno de los quince más importes del mundo, hava cambiado el director a tres meses de su realización, por desacuerdos económicos, es otra pésima noticia.

El canibalismo fiscal en esta materia es el perro que se muerde la cola. Es falso que invertir en políticas culturales sea tirar la plata. Hay rentabilidades directas: regalías que ingresan por los derechos de un libro o la venta de una obra de arte, remesas de un cantante, o generación de

El chavismo, en cambio, es una

¿Puede una batalla cultural ser

trabajo con la producción cinematográfica (¡si no que le pregunten a las industrias Weta de Nueva Zelanda!): pero también indirectas, como los impuestos que se recaudan de los hoteles y restaurantes que trabajan gracias a la cercanía de un museo que atrae el turismo (la prueba está en Bilbao, que era una ciudad decadente antes del Guggenheim). ¿Piensan los talibanes presupuestarios que Malraux incurrió en un error cuando hizo limpiar con arena y vapor los grandes edificios de París? La discusión debería estar superada. Es verdad que el kirchnerismo cometió innumerables tropelías y que sus programas funcionaron como caja de la corrupción política, pero deducir de ahí que toda política cultural es un despilfarro es un disparate.

En segundo lugar, está lo histórico: tienen una gran confusión en torno al concepto de "batalla cultural". Creen que cuando los trolls a sueldo (para eso sí hay "plata"), con un libro de Rothbard bajo la axila, saltan en las redes como perros rabiosos contra periodistas a los que llaman tibios, contra la socialdemocracia o contra la libertad de elección sexual están tomando la Bastilla. Creen que hacer bullying a Lalí Espósito constituye una cruzada evangelizadora.

Además de que esos arrebatos patoteros remedan peligrosamente los de Fidel Castro y sus acólitos contra Padilla, les doy una mala notícia: se equivocan. Esa batalla es estéril. Solo los grandes intelectuales han sido capaces de una producción fecunda de sentido simbólico, de reelaborar el mito de origen, de inducir cambios sociales persistentes: de El Decamerón, de Boccaccio, que prenuncia la modernidad, a El jardín de las delicias, de El Bosco, que pinta el infierno más divertido que el cielo, siempre será así. Lo probaron las arduas peripecias de Aleksandr Solzhenitsyn en Rusia, Milan Kundera en Checoslovaquia o Czeslaw Milosz en Polonia. Los valores que nutren una narrativa histórica no son sino la vida, la muerte, la esperanza, la injusticia, la ambición de poder. Nunca, por ende, Aristófanes o Dostovevski podrán ser sustituidos por la violencia discursiva de un político ocasional ni por los encarnizamientos conventilleros de los usuariosdeX,destinados-mástemprano que tarde-al olvido.

Se complementa este cuadro con la emblemática designación de un productor de espectáculos al frente de la Secretaría de Cultura, que empalma hasta con detalles mínimos: Milei asistió a dos óperas en el Colón y en ambas ocasiones fue acompañado por personajes de la farándula. Confusión fatal entre cultura y espectáculo.

La tercera razón es de carácter metafísico. Debemos entender que la vida es un espeso hojaldre de sentimientos cuyas capas son complementarias, no excluyentes. Es indispensable que el hombre trabaje y genere riqueza. Esos esfuerzos se traducen, por ejemplo, en avances de la ciencia que permiten una vida con más confort. También es bueno que el hombre tenga su dimensión lúdica. Pero estas capas no agotan el repertorio de necesidades humanas. Como alguna vez dijo Ernst Cassirer, el asombro es la emoción genuinamente filosófica. Descubrir la verosimilitud de un razonamiento, gozar cuando nos cuentan historias, entender la realidad a través de una ficción o sentir el placer de que un sustantivo y un adjetivo entren inesperadamente en combustión son insumos tan necesarios como el abrigo en invierno. No en vano todas las grandes naciones se preocupan por cultivar y auspiciar sus producciones artísticas. Despreciar la potencia civilizatoria de los grandes intelectuales es empobrecer la calidad democrática, es demoler la vida misma.



Es falso que invertir en políticas culturales sea tirar la plata. Hay rentabilidades directas

### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# Registro de datos genéticos: más seguridad, más justicia

Diputados acaba de dar un paso clave hacia la ampliación de un instrumento que permitirá acotar tiempos en el esclarecimiento de todo tipo de delitos

a aprobación por parte de la Cámara de Diputados del proyecto que amplía el registro de datos genéticos a todos los delitos constituye un avance importante, pues extiende ese cúmulo de información útil para la investigación y resolución de crímenes diversos que, en muchos casos, resultan difíciles de probar.

La iniciativa, que modifica la ley sancionada en 2013, de creación del Registro Nacional de Datos Genéticos sobre delitos cometidos contra la identidad sexual, fue presentada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aunque los legisladores introdujeron cambios al texto original.

De ser convertido en ley en el Senado, hacia donde fue girado para su debate, el registro sumará a los datos genéticos de los responsables de delitos sexuales que hayan tenido condena la información sobre otro tipo de actos ilícitos, pero también de pruebas: no solo fluidos como la sangre, el semen y la saliva.

La presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, Laura Rodríguez Machado (Pro-Córdoba), explicó que el objetivo de la ley en tratamiento es que "cada vez que exista una persona imputada de un delito se extraiga su perfil genético para sumarlo a una base de datos contra la cual pueda impactar el perfil de un autor no identificado. En caso de haber coincidencia ("impacto identificatorio positivo" o "match") se le informa al juez de la causa, constituyéndose una prueba poderosisima" yaclaró que, "en caso de resultar desvinculado de la causa, el perfil genético se elimina del registro, si así lo desea la persona desvinculada".

Votaron favorablemente La Li-

bertad Avanza, Pro, la Coalición Cívica, la UCR, Innovación Federal y Encuentro Federal. La izquierda y Unión por la Patria lo rechazaron, salvo siete legisladores peronistas que se abstuvieron, entre ellos, Victoria Tolosa Paz y Daniel Arroyo.

Quienes se opusieron dijeron que se trata de "un muestreo y almacenamiento compulsivo".

Refuta esa aseveración un antecedente sumamente positivo de este proyecto: el registro de similares características que funciona en la provincia de Mendoza. Creado en 2016, alli se denomina Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas (Rphdg) y depende del Ministerio Público Fiscal provincial. Mediante su uso se logró articular áreas científicas específicas con tecnología de última generación, al punto de que hoy se ubica como uno de los más importantes de América del Sur en cuanto a base de datos se refiere, permitiendo unificar y comparar las muestras de ADN extraídas de todas las personas imputadas por un delito.

Según datos oficiales, hasta hoy, el laboratorio mendocino ha logrado recabar 87.003 perfiles genéticos. De ese total, 52.242 corresponden a imputados, 12.452 a personas que cumplen condenas, 12.514 a integrantes de las fuerzas de seguridad provincial y 9815 a empleados de empresas de seguridad privada. En tanto, otros 297 perfiles logrados a través de la extracción de material genético pertenecen a integrantes del personal del Ministerio Público Fiscal y 583 a voluntarios. El 67% de ellos coincide con el de personas condenadas o imputadas, lo cual da cuenta del alto nivel de efectividad de este complejo

dispositivo que ha permitido acortar los tiempos al momento de esclarecer los hechos delictivos ocurridos en el territorio provincial. Desde su creación, hace casi ocho años, permitió resolver unas 4000 causas y registrar 1068 coincidencias positivas.

La norma nacional integra el paquete de leyes que la ministra Bullrich envió al Congreso a mediados de abril pasado. Además del registro referido, esa remisión incluyó una nueva ley antimafias, la reducción o eliminación de las penas para miembros de las fuerzas de seguridad que se vean involucrados en un caso de gatillo fácil y el incremento de penas para quienes reincidan en un delito.

El primer paso ya fue dado con la aprobación del registro por una de las cámaras del Congreso. La palabra está ahora del lado del Senado. Contar con ese tipo de instrumentos en épocas de creciente inseguridad como la que se vive hoy en buena parte del país importa un innegable avance. Mantenerlo en el tiempo, contribuirá también a la disuasión.

Nadie debería temer a que sus datos genéticos sean archivados si no piensa en cometer un delito. La protección de los datos es fundamental, pero si estos contribuyen a evitar que, día tras día, se cometan más crímenes aberrantes que pueden terminar con vidas humanas, no parece haber mucho lugar para la discusión fútil o políticamente amañada.

Agilizar los procesos investigativos, acelerar la resolución judicial y encarcelar a los delincuentes es una aspiración de toda sociedad que se precie de respetar las leyes, hacerlas cumplir y, de más está decir, de vivir civilizadamente, segura y en paz.

# Caso Maldonado: insistir con el relato

In mayo último, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó el sobreseimiento de los gendarmes acusados por el inexistente delito de desaparición forzada del artesano Santiago Maldonado y ordenó por segunda vez la reapertura de la causa, al considerar que resultó prematura la resolución conclusiva del proceso. Paralelamente, apartó al juez interviniente, Gustavo Lleral.

Tras hallarse el cuerpo del joven Maldonado en el Río Chubut, pasados 77 días de su desaparición, con intervención de más de una decena de peritos –algunos refieren hasta 55–, la autopsia determinó "asfixia por sumersión coadyuvada por hipotermia", sin evidencia de traumatismos o golpes que pudieran asociarse a una muerte intencional. Se confirmaba así que se trató de una muerte accidental por la que no correspondía responsabilizar a nadie y se descartó

el delito de abandono de persona. La hipótesis de desaparición forzada de persona había quedado descar-

dade persona había quedado descartada también para los jueces Javier M. Leal de Ibarra y Aldo Suárez de la antes referida Cámara Federal.

El desarchivado expediente se encuentra ahora en manos del juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, el tercero en esta secuencia judicial de una tan controvertida como politizada causa.

Los procesos judiciales se desarrollan en medio de tensiones y presiones de las partes. Llegar a la verdad debe ser el cometido de la Justicia, evitando dilatar los tiempos o ceder ante quienes pretenden anteponer cuestiones ideológicas o intereses económicos por encima de la contundencia de las pruebas.

Cuando ya han transcurrido siete años de los hechos, ante la reapertura del expediente, corresponde que ninguna línea de investigación quede trunca para dar por cerrado el caso en respuesta a las demandas de todos los involucrados, si es que esto fuera posible cuando hemos visto que la sensatez no pareciera ser una virtud que acompañe al dolor de la familia Maldonado.

La Cámara persigue "un significativo avance procesal en tiempo breve (...) que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre y de innegable restricción que comporta el enjuiciamiento penal".

En ese afán confiamos que no se dilate aún más el proceso. La verdad anida en los hechos comprobados, mal que les pese a los cultores del relato. Hasta aquí, quienes han querido imponer versiones conspirativas e ideologizadas han visto frustrados sus intentos: Santiago Maldonado falleció trágicamente ahogado como quedó demostrado en el informe de la autopsia.

### DE LOS LECTORES

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar //lanacion

### Una bofetada

En tiempos de penurias económicas para millones de argentinos, el reciente aumento de los senadores es otra bofetada a la sociedad en su conjunto. Falta ejemplaridad y sobra desvergüenza en muchos de nuestros representantes. Patricio Oschlies

poschlies@yahoo.com.ar

### Prioridades

Cinco segundos para subirse las dietas, seis meses para aprobar la Ley Bases, cinco años para tratar de aprobar la ficha limpia y diez años para tratar de aprobar la baja de la edad de inimputabilidad. Como nunca, quedan bien claras las prioridades. Sebastián Eduardo Perasso DNI 21.173.759

### Imagen

En un momento en que la problemática moral nos agobia con casos de abusos en relaciones ocasionales por parte de dirigentes con poder político, la búsqueda casi adolescente de relaciones con estrellas de la farándula por parte del Presidente no parece lo más indicado para quien debería dar una imagen de seriedad más coherente con la delicada situación actual. Creo que tendría que preservarse más para no caer en el descrédito que empañe la seriedad de sus esfuerzos de gestión.

Julio Lozano DNI 7.754.906

### Testimonio

El derrumbe moral al que asistimos no habilita a ensayar comparaciones inaceptables y menos aún a repetir falsedades. Reitero mi testimonio de siempre: el presidente Alfonsín nunca estuvo separado de su esposa. José Ignacio López DNI 4.194.525

### Arrebatos

La cena de camaradería con las Fuerzas Armadas es tradicional. Prohibir el acceso al periodismo fue lamentable. El presidente Milei, además, sigue insultando a la prensa cuando ella expresa pensamientos diferentes a los suyos. Villarruel, nuestra vicepresidenta, es una persona mesurada. Me preocupa que en los actos jerárquicos no sea partícipe. Como en la cena mencionada.

José Azpiroz Costa DNI10.306.873

### Víctimas del Covid

Resulta necesario que tengamos presente los daños que ha causado a la población el flagelo del Covid. El manejo inadecuado por parte del gobierno de aquel entonces no solo ha dejado muertos y personas con secuelas, ha dejado familias con heridas que no cierran a causa del encierro que nos impusieron, impidiendo despedirnos de nuestros seres queridos. Y ahora descubrimos que mientras nos encerraban no solo se divertían en fiestas de todo color, sino que deshonraron a quienes los precedieron en el más alto cargo al mancillar las instalaciones que representan a todos los argentinos, la Casa de Gobierno y la quinta de Olivos, usándolas como burdel. Por ello es que propongo establecer el día de "las víctimas del Covid".

Raúl Sánchez rsrmototola@gmail.com

### Hace falta

Me sumo al debate sobre la necesidad de la religión para la conducta. No basta con conocer el camino. Hay que tener la fuerza para recorrerlo. No basta con saber lo que somos y, según eso, lo que nos conviene obrar. Hay que superar las inclinaciones a hacer lo contrario. Para eso viene en nuestra ayuda el necesario refuerzo de la gracia, que nos manda Dios a través de los sacramentos de la Iglesia. De manera que sí, hace falta la religión, una religión que nos sane y nos anime a ser prudentes, justos, fuertes, moderados y solidarios. Que nos proponga modelos. Que nos inspire el amor y santo temor de Dios. Y que, con su gracia, nos anticipe la felicidad del Cielo.

Pbro. Jorge Benson jorgedelmilagro@gmail.com

### Jane Goodall

Encuentro mucho mérito en las declaraciones de Jane Goodall en LA NACION del 19 de agosto. A diferencia de lo que es usual en la prédica de los ecologistas, la científica inglesa no solo describe los problemas

### En la Red

FACEBOOK dijo que la

Milei dijo que la suba de los salarios de los senadores es "una traición al pueblo argentino"



"¡Siempre la culpa es de los demás! El asunto es que esto es una burla para todos"

Palmi Fuentes

"La casta sigue existiendo" Liliana Arenillas

"Se burlan del pueblo y de los jubilados" Ernesto Bellido

OPINIÓN | 31 LA NACION | MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024

que enfrenta el planeta a partir de admitir la realidad de los hechos, sino que además formula una propuesta que exhibe absoluta racionalidad. Al igual que todos los ecologistas, Jane Goodall apunta los cañones contra el desmonte de los bosques y las selvas, contra la agricultura que envenena el suelo y perjudica la biodiversidad, y contra la ganadería que produce metano, pero a diferencia de los ecologistas clásicos, Goodall al mismo tiempo admite que esta "agricultura industrial" es la que permite alimentar a los 8000 millones de personas que habitan el planeta. Este punto de vista, fundado en la realidad de los hechos, admite que no se talan bosques por ignorancia, no se echan agroquímicos en la tierra por maldad, ni se crían vacas con el propósito de dispersar metano en la atmósfera. La agricultura y la ganadería de nuestro tiempo, realizada por agentes económicos que ponen en juego su capital, asumen riesgos, toman decisiones, y emplean mano de obra. Todo ello con el propósito de ganar dinero, obra el prodigio de aportar los alimentos que hacen posible la subsistencia de 8000 millones de personas. A esta altura del análisis, Goodall dice lo que es obvio: la solución pasa por la reducción de la población. El mundo necesita más Jane Goodall y menos Greta Thunberg. Horacio García Prieto

### Festival

DNI11.317.390

El sábado 17 de agosto, un evento promovido por la Secretaría de Deportes de la ciudad, denominado "Bi-Ilboard Winters Sound", se adueñó de la Plaza Mitre, envolviendo literalmente el monumento al general Mitre con publicidad y generando ruidos insoportables a las viviendas cercanas, donde fue imposible estar durante toda esa jornada. Los vecinos merecen respeto y tranquilidad. Quienes hayan promovido y autorizado este festival denotan además una profunda ignorancia, al denominar al lugar "Parque Mitre". Jamás había ocurrido en la Plaza Mitre un atropello tan grande. Los vecinos nos sentimos agraviados y no podemos entender cómo se ha permitido esto.

Mercedes Clavier Presidenta de la Asociación Plaza Mitre

asociacionplazamitre@gmail.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

### TECNOLOGÍA Y VIDA COTIDIANA

# Sesos exprimidos

Alina Diaconú

PARA LA NACION-

ace poco leí que uno de cada tres argentinos confesaba estaragotado, cansado, "fusilado" por un estrés crónico.

Si bien ese malestar diario es atribuido a presiones laborales y a los tremendos problemas económicos y sociopolíticos que encrespan nuestroánimo, me quedé reflexionando sobre este mal, al parecer, generalizado. Un mal que provoca ansiedad, insomnio, dolores musculares, jaquecas, dificultades para concentrarsey, prácticamente, una imposibilidad para aprovechar el ocio y relajarse.

¿Porqué mi perplejidad? Porque si bien son indiscutibles los diversos factores externos que nos golpean hoy, desde hace un tiempo, me viene a la mente una pregunta recurrente: ¿cómo influirán en nuestro cerebro la tecnología en general y la adicción al celular, al streaming y a sus derivados en particular?

Estamos permanentemente estimulados, recibiendo información de todo tipo, saltando de un tema to, de unos insultos por las redes a un listado de chistes y memes, de muertos o heridos en Ucrania o en Medio Oriente a Lady Gaga. Mandamos emoticones, gifs, buscando durante largo tiempo los más divertidos, pero de golpe, nos distraen un motin en una cárcel y una manifestación con incidentes en el Obelisco; también, otro caso de pedofilia o de trata de personas o escenas de vandalismo en la Plaza de Mayo o incendios en California; de inmediato nos asaltan unas caras idílicas realizadas con inteligencia artificial, y luego nos interrumpe el chateo con amigos, relaciones, arreglodecitas, compromisos. Hay que leer las preguntas, hay que contestar y el tiempo pasa... y siempre estamos en falta. También necesitamos versi compramos o si vendemos cosas a través de internet, en tanto que nos avisan que está por



a otro, de una imagen a otra, de un empezar una reunión por Zoom o produce en nuestras cabezas? Portendríamos que buscar ciertos datos en Google sobre cualquier cosa para un trabajo. Google: esa memoria desmesurada, casi inconcebible para una mente humana, salvo para el Funes de Borges. Alguna vez también me pregunté: ¿quién habrá programado todo este material infinito acerca de cualquier objeto, hecho o persona? ¿Un ET?

averiguación hay una app, hay un código, un pin, un QR, una clave, un nombre de usuario. Palabras, números, claves con letras y números, con letras sin números, con números sin letras, etc., etc. ¡Dios, ya me cansé! Hay que anotarlos, ¿porque qué cerebro los puede aprender de memoria? Y en cuanto los anotamos, ya dejan de ser secretos y personales, como se supone que deben ser. Esealud de "droga cibernética", de hiperquinesia tecnológica, ¿qué produzca algo.

Vivimos en un nuevo mundo que no figura en el atlas, pero sí que debe estar resonando en los surcos de nuestra materia gris. Tal vez ya no sea gris, haya cambiado de color...

Nuestros cerebros estaban acostumbrados a un bombardeo más gradual. Teníamos archivos, diccionarios, teléfonos fijos, epistola-Además, para todo trámite o rios, caminábamos las calles para comprar, para hacer diligencias, leíamos las noticias en diarios en papel y así, sucesivamente.

Le pregunté al Dr. Jorge Luis Molteni, médico neurólogo y legista, cómo repercutía en el cerebro ese gigantesco aumento de estímulos y datos al que se ve sometida nuestra cabeza a raíz de la tecnología. Y me respondió que el "bombardeo" tecnológico, en sus diferentes formas, afectaba -a su entender-el comportamiento psi-

coemocional, sobre todo en las generaciones más jóvenes. "Para decirlo sintéticamente -subrayó-, se produce la necesidad de respuestas inmediatas, sin mayor análisis, lo cual crea unos déficits adicionales y un deterioro de la inteligencia emocional, y también un déficit en las relaciones interpersonales".

¿Qué mejor entonces que conversar con una psicóloga? Flavia Schlingmann, psicoterapeuta integradora, coincide en cierta forma con el Dr. Molteni. Me dice: "Este aluvión de información nos implica manipular muchos datos en simultáneo, dándoles, por lo tanto, un tratamiento más superficial".

También cree que "caemos, de esta manera, en el multitasking, con lo cual lejos de ser más productivos estamos menos focalizados desde el punto de vista de la atención". ¿Consecuencias? Nos volvemos menos organizados y la percepción de la tarea realizada es menos satisfactoria.

Saco mis conclusiones. La inmediatez y la dispersión serían la conpaisaje paradisíaco a un terremo- un partido en Australia. A la vez, que, digo yo, es imposible que no secuencia de todos estos cambios en nuestra vida y ,como reza el nuevo dicho en la Argentina, "eso ya fue".

> La inmediatez significa superficialidad, apuro, corridas y una ansiedad permanente, puesto que un deseo es reemplazado por otro, en una suerte de pozo sin fondo que crea una constante insatisfacción.

> Imposible no remitirme entonces a Buda. Buda atribuía la causa del sufrimiento humano al deseo y al apego. Los deseos satisfacen momentáneamente, crean la ilusión de permanencia, pero están ligados al ego, y el ego, según el budismo, es ilusorio. El deseo sería ni más ni menos que una trampa, perseguir zanahorias. Por eso, en su filosofía, Buda hablaba de la "supresión de los deseos" como base para alcanzar la paz interior. •

Escritora

### A RAÍZ DEL PACTO DE MAYO

### La Argentina, ante una nueva oportunidad

Carlos R. Brown

PARA LA NACION

a Argentina hoyes un país difícil de entender y analizar. ■ Dentro de América Latina, difiere en general de sus vecinos, varios de ellos con situaciones institucionales difíciles, pero casi todos con economías consolidadas. Nosotros, en cambio, contamos con un ciclo democrático sostenido de más de 40 años, pero a lo largo de este tiempo no hemos logrado un desarrollo económico sostenible. Por el contrario, nuestra economía es frágil, a tal punto que condiciona todo.

Tenemos una población sin conflictos étnicos, religiosos ni culturales, una migración generosa desde todos los rincones de la tierra y de nuestros hermanos en la región. Un territorio con bellezas naturales y climas sostenibles, rico en recursos naturales, con grandes posibilidades para la actividad agropecuaria, minera, forestal, marina y turística.

Nuestro país se quiebra por posiciones políticas, y al mismo tiempo se compacta en los recuerdos patrios y en los eventos competitivos, sin fisuras. Ha sabido superar momentos muy difíciles con gran rapidez sobre la base de los consensos, pero también con gran velocidad supo olvidarlos y dejarlos de lado, para volver a caer.

¿Que nos ha pasado en estos 40 años de democracia?

Por un lado, buscamos resolver el pasado inmediato repudiado y parece que no pudiésemos alejarnos de él. Intentamos lograr el concepto profundo de la justicia social y solo conseguimos incrementar la pobreza y la marginalidad. Valoramos nuestra potencialidad productiva y solo hemos logrado achicarla y desmerecerla, solo declamándola, pero castigándola en la realidad efectiva.

Nuestra educación y nuestra cultura están ubicadas en la conside-

ración mundial de los estamentos mayores, pero cada vez son más los que en sus primeros niveles no alcanzan las exigencias mínimas.

A diferencia de nuestros pueblos del interior, las grandes concentraciones urbanas no han logrado resolver las condiciones de vida digna que se merecen sus habitantes, con un claro disvalor de su hábitat. Y todo ello en un país que posee sobradas condiciones para su crecimiento sostenido y la felicidad de sus habitantes.

Existe claramente una grave responsabilidad de la dirigencia politica, empresaria, sindical, social y cultural. No podemos negarlo. En el impetu de resolver cuestiones puntuales y de conveniencia electoral. enfrentándonos en conflictos y discusiones estériles, olvidándonos de visualizar el futuro con un verdaderoplanteo estratégico. Este es claramente hoy nuestro desafío. Pensar hacia adelante, no mirar cuántos meses faltan para las próximas elecciones, sino imaginar y realizar una clara estrategia que señale nuestro rumbo, consensuarlo, acordarlo entre todos y no abandonarlo por variosaños. Así lo han hecho todos los países que crecieron y prosperaron, y así lo debemos hacer nosotros.

Y para ello qué mejor que la convocatoria al Pacto de Mayo, firmada el 9 de julio pasado en la provincia de Tucumán por la mayoría de los gobernadores de nuestras provincias -de distintos signos partidarios-y el gobierno nacional, con el acompañamiento de empresarios, productores y trabajadores.

Claramente estamos ante una nueva oportunidad en la búsqueda de los consensos para lograr una alternativa estratégica de largo aliento, que nos lleve a la Argentina que todos queremos. •

Exdiputado nacional y exministro de la Producción bonaerense

www.miclub.langeion.com.ar

### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792

Propietario S.A. I.A NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG). Tel.+5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$2100.- Sáb \$2900.- Dom \$3500.- Recargo envío al interior: \$420.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-

Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



### MANUSCRITO

# La ingeniería genética del yogur

Ariel Torres

-LA NACION-

ace casi un año inicié una serie de cambios radicales en mi dieta. Ya daré cuenta de esto, cuando haya pasado un tiempo prudencial; no me gusta cantar victoria prematuramente. El caso es que tuve que reemplazar varios de los personajes estables de mi despensa, y estaba en eso cuando recordé el yogur.

Con el desparpajo que la caracterizaba, mi madre me había enseñado la receta, que era muy sencilla. Investigué un poco y el método no parecía haber cambiado mucho, más allá de algunas preferencias personales. De hecho, no ha cambiado mucho desde hace como mínimo 2000 años.

A principios de febrero, cuando hice este experimento, calenté 2 litros de leche fresca a 46 grados. Separé un bol de esa leche y lo mezclé con dos cucharadas de yogur comprado; debe consignar que tiene dos bacterias, Lactobacillus delbrueckii bulgaricus -a veces aparece solo como bulgaricus-y Streptococcus thermophilus. Luego añadí el resto de la leche sin revolver y sin usar nunca utensilios metálicos, cerré el contenedor, lo envolví en una frazadita ad hoc y lo dejé en el horno, que por definición es un gran termo,

Diez horas después tenía un yogur perfecto. Le saqué la tapa y lo puse en la heladera durante varias horas. Antes de consumirlo, separé en un frasco una parte de ese nuevo vogur para hacer el siguiente, y lo tapé bien. Repetí la operación a los dos o tres días. Quedó inmejorable. Y así durante un par de semanas.

Dos meses más tarde, el escéptico que habita en mí empezó a dudar de la sustentabilidad de este proceso. Así que hablé con Andrés Hevia, un cordial ingeniero en alimentos de Lobos, provincia de Buenos Aires, que me explicó algo que uno suele pasar por alto. La industria emplea protocolos para que cada procedimiento (para producir lo que sea) sea siempre idéntico. Eso no era imposible de recrear en casa; solo resultaba muy dificil. "Si de pronto tu yogur se pone muy ácido, simplemente arrancás con una muestra nueva", anticipó. Tenía sentido.

Me preparé, pues, para el desastre. Sin embargo, estos días se cumplieron seis meses desde que inicié ese yogur, experimentalmente, con dos cucharadas de uno que había

comprado en el súper. Como sigue impecable, llegó un punto en el que el asunto ya era demasiado bueno para ser cierto. Puesto que no creo en la magia (no en la magia biológica, al menos), me puse a investigar lo que podría estar haciendo bien sin saberlo. Esto es lo que averigüé.

Dos factores son sine qua non. Primero, la temperatura debe ser exacta; los fotógrafos veteranos recordarán la importancia de esto en el laboratorio. O sea, por exacta me refiero a exacta. No usen el masomenómetro.

Me preparé para el desastre. Pero estos días se cumplieron seis meses, y sigue saliendo perfecto

Usen un termómetro calibrado (basta verificar que marca 100°C cuando el agua hierve a nivel del mar). Pueden utilizar una yogurtera, un termo o una frazadita, pero por encima de 54 grados las bacterias que producen el yogur empiezan a morir y por

debajo de 30 no se van a reproducir a la velocidad que necesitamos. Si no son muy detallistas, va a fallar.

Segundo, la higiene. Entiendo que los humanos nos sentimos los dueños de todo, autárquicos y omnipotentes, pero muchos de nuestros alimentos dependen de seres invisibles, empezando por la pizza y la cerveza. Algunos de esos seres invisibles, además, pueden matarnos. O estropear el yogur. Así que cierta ortodoxia bromatológica a ultranza son fundamentales. Es decir, utensilios, superficies y manos impolutas; miren, yo desinfecto hasta la esquina del sachet de leche y la tijera con que lo abro.

Hasta acá, solo una receta para hacer yogur. Pero en el camino aprendí algo de verdad increíble. Una de las técnicas de ingeniería genética más prometedoras de hoy, llamada Crispr, fue descubierta en parte por Randolphe Barrangou, que trabajaba para la empresa de alimentos Danisco, cuando confirmó, en 2005, que es empleada por las bacterias del yogur para defenderse de los ataques de los virus. Y yo que les pongo una frazadita. •

### Un elefante en la sala

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Mariano Holot



GALGAMUWA, SRI LANKA C egún estimaciones, hace aproximadamente cien años había en todo O el mundo doce millones de elefantes. Hoy, su población total no llega a 400.000. La caza ilegal y la desaparición progresiva de su hábitat natural han sido las principales causas de esta pavorosa disminución. Los pocos que sobreviven se encuentran en reservas de vida salvaje, refugios para especies en peligro de extinción en los que son foco de atención de

ocasionales visitantes. Quizá por eso, como se ve aquí, muchos no se resistan a repetir el incansable gesto de levantar el celular para tomar una fotografía, pensando tal vez en una oportunidad única de obtener la imagen de algo potencialmente irrecuperable. Pero en un mundo en el que la extinción masiva es una amenaza real, cabe preguntarse: ¿quedará en el futuro alguien para apreciar el testimonio visual de ese mundo perdido? Sin dudas, hay un elefante en la sala. •

### CATALEJO

Ni ciencia ni ficción

### Claudio Jacquelin

Un relato de la antigua Roma cuenta que el general y cónsul Marco Atilio Régulofue hecho prisionero y torturado hasta la muerte por los cartagineses, durante la primera guerra púnica, a mediados del siglo III a.C. Según algunos autores, el suplicio final habría sido cortarle los párpados para que no pudiera dormiry, luego, exponerlo a la luz del sol hasta que murió. Historia o leyenda, lo cierto es que la tortura de impedir el sueño se ha usado hasta estos días. Sin necesidad de cortar los párpados. Como ha ocurrido y podría seguir ocurriendo en la prisión estadounidense de Guantánamo, Cuba.

Pero no hace falta llegar a tanto. Ni ser tan literales. Más aún después de los oscuros y aberrantes años 70. Las condiciones han mejorado. Los métodos se han vuelto más sofisticados. Aparentemente incruentos. Y hasta pueden ser autoinfligidos. Como nos pasa a muchos, demasiados, argentinos que no podemos dejar de mirar los acontecimientos que se suceden en avance rápido en todas nuestras pantallas. En las calles. Y hasta en las residencias gubernamentales. El futuro ya llegó. Y es distópico. Como un involuntario homenaje a Brazil, aquella magnifica película británica de ciencia ficción, de mediados de los 80. Acá, sin ciencia ni ficción. •



SÁBADOS CON TU DIARIO

**000** 



Respaldo a las SAD Foster Gillette, el primer inversor atraído por el fútbol argentino: "Esto no se trata de dinero" > P.3

Homenaje al Bocha Maschio El día del adiós de la leyenda, Racing arrolló 6-1 a Huachipato y pasó a 40s de la Sudamericana P.4

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso

- y Francisco Schiavo
- www.lanacion.com/deportes
- **y** @DeportesLN
- Facebook.com/Indeportes
- deportes@lanacion.com.ar





El lamento de Cuello es el de todos en San Lorenzo, que no mereció perder en Belo Horizonte; Rodrigo Battaglia, exHuracán, de cabeza, marcó el gol para Mineiro

# San Lorenzo siempre dio la cara

El equipo de Romagnoli no fue inferior a Atlético Mineiro en toda la serie por los 8<sup>vos</sup> de final, pero anoche cayó 1 a 0 en Belo Horizonte y quedó eliminado de la Libertadores; otra vez hubo incidentes con la policía brasileña

### Alberto Cantore

LA NACION

Un detalle resultó la diferencia. La puntería de Rodrigo Battaglia para colocar la pelota junto al poste, tras un córner, modificó el marcador, el ánimo, la planificación y terminó con el sueño de San Lorenzo en la siempre estuvo atada con alambre y descubrió su último episodio en Belo Horizonte, con la derrota la 0 frente a Atlético Mineiro en el juego

desquite por los octavos de final. Un desenlace que se tiñó de violencia con el choque entre hinchas azulgranas y la policia, que lanzó gases lacrimógenos y provocó la suspensión parcial del partido, con los jugadores afectados por la irritación en la garganta y los ojos.

La ilusión de la Copa Libertado-Copa Libertadores. Una ilusión que res se convirtió en un explosivo para San Lorenzo. Un plantel acotado, con futbolistas de corto recorrido internacional, abrazó una esperanza que le posibilitara disimular la

flojera en la Liga Profesional, donde marcha anteúltimo entre 28 equipos, y cicatrizar la eliminación de la Copa Argentina. Pero la fantasia de progresar en el torneo más importante de clubes de la Conmebol tropezó con la realidad, esa que a diario se juega en los despachos y en el campo de juego: en los dos escenarios, el Ciclón no ofreció argumentos para alimentar el sueño. Los dirigentes, encabezados por el presidente Marcelo Moretti, debe sortear el caos económico-financie-

ro que impera en la tesorería y levantar inhibiciones para crecer: 35 juicios y un déficit operativo de 400 mil dólares mensuales, el lastre.

En ese camino espinoso, la formación perdió a dos piezas titulares -Adam Bareiro y Agustín Giay, que fueron transferidos a River v Palmeiras, respectivamente- y logró habilitar a los refuerzos de modo tardío, tres fechas después de reanudado el certamen que se detuvo por la Copa América. Ese combo molestó a los hinchas, que hace un

tiempo perdieron la paciencia con una conducción que se desprendió de un ídolo como Rubén Insúa y se cubrió con otra figura que sirve de escudo, como Leandro 'Pipi' Romagnoli, que un puñado de partidos atrás puso el cargo a disposición y con la eliminación nadie se atreve a asegurar su continuidad. El paso al costado de Néstor Ortigoza, responsable del fútbol profesional, y del secretario Pablo García Lago exponen la crisis política... Continúa en la página 2

### **POLIDEPORTIVO** » FÚTBOL Y TENIS



Battaglia, un exjugador de Huracán, frustró al Ciclón

GETTY

# San Lorenzo estuvo a la altura, pero el sueño se esfumó en un detalle

Aunque no se notó la diferencia económica entre los clubes, el Ciclón tuvo que despedirse

### Viene de tapa

El escenario empujó a la ilusión con el milagro de la Copa Libertadores, aunque los octavos de final los jugó con tres juveniles de entre 19y20años, como los laterales Nahuel Arias y Elías Báez y el volante Elián Irala; sin un delantero de área, porque no es la función más cómoda para Alexis Cuello; con Matías Reali, un refuerzo cuyo pase resultó un papelón entre idas y venidas en el pago, siendo el eje ofensivo con apenas seis partidos en el club...

El último movimiento lo dispuso Romagnoli, que dio un giro y un día después de ratificar al arquero Facundo Altamirano -cometió un error en el gol de Mineiro en el Nuevo Gasómetro, aunque ya arrastraba un hilo de yerros-posicionó como titular a Gastón Chila Gómez, que atajó en las victorias contra Independiente del Valle y Liverpool, en la etapa de grupos.

La gigantesca diferencia económica y de jerarquía entre los dos clubes no se reflejó en el juego. Defensivamente, el Ciclón agrupó piezas y no sufrió sofocones ante un rival previsible, sin las genialidades ni las fantasías que acostumbran a exhibir los brasileños en sus canchas. Una corrida de Paulinho -autor del gol en la ida- y un remate de cabeza de Deyverson fue todo lo que enseñó Miniero en el primer tiempo; extrañó la potencia y del temible Hulk, lesionado. Como una semana atrás, San Lorenzo descubrióen los contraataques el camino para lastimar: un par de remates de media distancia de Irala fueron avisos; Iván Leguizamón, que se desdobló para defender y atacar, estrelló la pelota en la unión del poste y el travesaño y Reali, en el rebote, no tuvo puntería.

Una falta de Otávio sobre Nicolás Tripichio pareció de expulsión. El árbitro chileno Felipe González no lo consideró así. A la figura de Reali se le unió Cuello, que pifió

ante Éverson... El Ciclón se afirmaba, pero un córner lo derrumbó: Rodrigo Battaglia, de cabeza, modificó el desarrollo; el volante devenido en zaguero y que surgió en Huracán -de hecho, celebró como si inflara un globo-resultó una daga para San Lorenzo, que no tuvo fuerza ni empuje y se despidió del sueño.

### 1 Atlético Mineiro

(3-4-3)

Éverson (5); Bruno Fuchs (4), Rodrigo Battaglia (7) y Junior Alonso (6): Gustavo Scarpa A (6), Otávio A (5), Matías Zaracho (4) y Guilherme Arana (4); Alan Franco A (4), Paulinho (4) y Deyverson (4). DT: Gabriel Milito.

### O San Lorenzo

Gastón Gómez (6); Oscar Arias (5), Jhohan Romaña (5), Gastón Campi A (6) y Elías Báez A (5); Nicolás Tripicchio A (6), Santiago Sosa (5) y Elián Irala (7); Iván Leguizamón (5), Alexis Cuello (6) y Matias Reali (6). DT: Leandro Romagnoli.

Goles: ST, 19m, Battaglia (AM).

Cambios: ST, Bernard (6) por Zaracho y E. Vargas (5) por Deyverson (AM); 9m, F. Vera (5) por Otávio (AM); 26m, S. Blanco por Sosa (SL); 27m, R. Saravia por Fuchs (AM); 32m, N. Barrios por Tripicchio y A. Vombergar por Leguizamón (SL); 46m, Lyanco por Scarpa (AM) y 48m, F. Bruera por Báez y N. Bustos por Irala (SL).

Árbitro: Felipe González, de Chile (regular).

Estadio: Arena MRV, Belo Horizonte.

### River tiene la ventaja, pero Talleres promete lucha

Tras el 1-0 en Córdoba, hoy, a las 21.30, el desquite; vuelve Borja

River encabeza una revolución en el mercado de pases, cuyo último impacto fue la llegada de Marcos Acuña, campeón del mundo con el seleccionado argentino, procedente de Sevilla, de España. En buena parte, esa efervescencia se debe a la Copa Libertadores. Y por Núñez nadie descarta la llegada de otros nombres rutilantes si esta noche, a las 21.30, el Millonario logra el boleto a los cuartos de final. La tarea no será fácil frente a Talleres, pese a que el club de Núñez se impuso por 1-0, la semana pasada, en Córdoba.

El uruguayo Gustavo Tejera será el árbitro. En caso de que Talleres se imponga por un gol habrá definición por penales. A River le alcanzará con un empate para asegurarse la clasificación de manera directa. River presentaría a Maximiliano Meza, que dejó Rayados, de México, para sumarse al conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, y tendría los regresos de Miguel Borja y Facundo Colidio. En Talleres, Juan Portilla cumplió una suspensión y Rubén Botta, recuperado de un desgarro, sería suplente. •



### River

(4-3-2-1)

F. Armani; F. Bustos, G. Pezzella, P. Díaz y E. Díaz; R. Aliendro, M. Kranevitter y Simón o Meza: Mastantuono o Meza; F. Colidio y M. Borja. DT: M. Gallardo.

### Talleres

(4-3-3)

G. Herrera; G. Benavídez, M. Catalán, J. Rodríguez y J. Portillo; J. Portilla, F. Moyano y M. Esquivel; S. Palacios, F. Girotti y B. Barticciotto. DT: W. Ribonetto. Arbitro: G. Tejera (Uruguay). Estadio: River.

### La guía de TV

### Fútbol

COPA LIBERTADORES

21.30 » Palmeiras vs. Botafogo. Los 8<sup>th</sup> de final, vuelta. Fox Sports 2 (CV 25/107 HD - DTV 1608 HD) 21.30 » River vs. Talleres. Los 8<sup>cs</sup> de final, vuelta. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)

COPA SUDAMERICANA 19 » Fortaleza vs. Rosario Central. Los 8ºs de final, vuelta. Dsports (610/1610 HD) 21.30 » Lanús vs. Liga de Quito. Los 8<sup>cs</sup> de final, vuelta. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

COPA ARGENTINA 19 » Central Córdoba (SE) vs. Newell's. Los 800 de final. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

# Sinner: el Nº 1 del mundo, sin castigo pese a dar positivo un control antidopaje

Le encontraron un anabólico prohibido, pero se dictaminó que no tuvo "culpa o negligencia"

El tenista número l del mundo, Jannik Sinner, dio positivo en dos pruebas antidopaje (en marzo pasado, en Indian Wells y fuera del torneo), por clostebol, un esteroide anabólico prohibido. Pero un tribunal independiente dictaminó que el italiano no tiene "ninguna culpa o negligencia", por lo que no será suspendido. Sí se decidió quitarle los 400 puntos de la semifinal de Indian Wells y el correspondiente premio en metálico, unos 300.000 euros.

Sinner "proporcionó una muestra en competición en el Masters 1000 en Indian Wells, el 10 de marzo de 2024, que contenía la presencia de un metabolito de clostebol en niveles bajos. Otra muestra, realizada fuera de competición ocho días después, también dio positivo para el mismo metabolito, nuevamente en niveles bajos". comunicó la Agencia Internacional de Integridad del Tenis.

Y se añadió: "El clostebol es un agente anabólico prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Según el Código Mundial Antidopaje (WADC), cuando un jugador presenta un resultado analítico adverso para una sustancia no especificada, como el clostebol, se aplica automáticamente una suspensión provisional. El jugador tiene derecho a solicitar a un tribunal independiente que levante esa suspensión provisional. Por ello, tras cada prueba positiva, se le aplicó una suspensión provisional. En ambas ocasiones, Sinner apeló con éxito la suspensión provisional y, por lo tanto, ha podido seguir jugando".

El jugador explicó que "la sustancia había entrado en su organismo como resultado de la contaminación por parte de un miembrodesu equipo (el fisiotera peuta, según La Gazzetta dello Sport), que se había estado aplicando un aerosol de venta libre (disponible en Italia) que contenía clostebol en su propia piel para tratar una pequeña herida. Ese miembro del equipo se aplicó el aerosol entre el 5 y el 13 de marzo, período durante el cual también le proporcionó masajes y terapia a Sinner, lo que provocó una contaminación transdérmica sin saberlo".

Tras consultar con expertos, que concluyeron que la explicación del jugador era creíble, la ITIA no se opuso a las apelaciones del jugador para levantar las suspensiones provisionales. La ITIA llevó a cabo una investigación que incluyó entrevistas con Sinner y su equipo de trabajo. Tras la investigación, la ITIA aceptó la explicación del jugador y entendió que la infracción no fue intencional.

"Ahora que puedo dejar atrás un período verdaderamente muy dificil y profundamente triste continuaré haciendo todo lo posible para garantizar que cumplo con las normas y estoy rodeado de un equipo muy atento y meticuloso", comunicó Sinner. Sinner ganó el Masters 1000 de Cincinnati este lunes y es uno de los favoritos para el US Open que comenzará el lunes próximo, en New York.

La noticia generó reacciones en el circuito. El australiano Nick Kyrgios, 13° del ranking en 2016 e inactivo desde junio de 2023, apuntó en sus redes, con ironía: "Es ridículo, ya sea accidental o planeado. Te hacen dos pruebas con una sustancia prohibida (esteroides)... Deberías estar fuera durante dos años. Tu rendimiento mejoró. Crema para masajes... Sí, está bien".

El canadiense Denis Shapovalov, actual 105°, escribió dos tuits. "No puedo imaginar lo que sienten ahora mismo todos los demás jugadores que fueron sancionados por sustancias contaminadas. Diferentes reglas para diferentes jugadores". El francés Lucas Pouille, exnúmero 10, expresó: "Quizás deberían dejar de tomarnos por idiotas, ¿verdad?". •

### De Coria para Zeballos: "No hay nada raro ni personal"

Guillermo Coria, el capitán del equipo de Copa Davis, en el ojo de la tormenta al decidir que Horacio Zeballos, el mejor doblista argentino de la historia y número 1 del mundo, no compitiera en los Juegos Olímpicos de París 2024, recibió una respuesta negativa en las últimas horas cuando se comunicó con el marplatense para preguntarle si estaría disponible para la fase de grupos de las Finales, del 10 al 15 de septiembre, en Manchester. Zeballos dijo estar desilusionado por no haber ido a París y reconoció que su relación con Coria está rota.

El día después de las declaraciones de Zeballos, Coria dio su versión de los hechos, con tono componedor. "No hay nada raro ni nada personal. No hace falta meterse en una pelea porque no le hace bien a nadie; ya aprendimos de los errores del pasado, no le hace bien al tenis nacional las cosas que van pasando", le comentó Coria a LA NACION. Y añadió: "Hoy tenemos un equipo con mucha armonía, que está unido, que está fuerte, que va creciendo serie tras serie. No tengo dudas de que estos chicos nos van a dar muchas alegrías. Hay un potencial muy grande".

Zeballos, que la semana próxima competirá en el US Open con su compañero habitual, el español Marcel Granollers, expresó sobre su negativa a la Copa Davis: "Llegamos a los roces y esos roces no le hacen bien al equipo ni a mí".

LA NACION | MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024

DEPORTES | 3

### FÚTBOL » ENTREVISTA

Desde el piso 54 de una torre de Puerto Madero, el multimillonario estadounidense Foster Gillette puede ver la costa uruguaya y la Bombonera. Invitado por el empresario Guillermo Tofoni, mantuvo reuniones con el gobierno argentino y dejó en claro que quiere ser el primer inversor privado si se confirma la apertura hacia las sociedades anónimas deportivas (SAD). En una charla con LA NACION, el magnate de 47 años habla de sus planes a futuro, de su fanatismo por Javier Mascherano y del videojuego de fútbol que tiene en su teléfono celular. No quiere que nadie se deje llevar por su cuenta bancaria, pese a que es dueño de un patrimonio estimado en US\$700 millones por la prensa estadounidense. "Esto no se trata de dinero", dice sobre un eventual aporte en un club argentino.

Gillette es uno de los cuatro hijos de George Gillette, un empresario de la comunicación y los deportes en Estados Unidos que llegó a comprarelequipo Harlem Globetrotters y a tener un conglomerado de medios. Con un portfolio diversificado, George adquirió el Liverpool inglés junto a Tom Hicks en 2007. Su hijo Foster fue nombrado director en la junta del club inglés. Los Gillette se mantuvieron al mando hasta 2010, cuando vendieron las acciones a Fenway Sports Group. A Foster se lo vinculó años más tarde con Derby County; Hearts, de Escocia, y Lyon, de Francia. "Mi primer recuerdo del fútbol argentino es el de un joven Javier Mascherano cuando jugaba para Liverpool, el equipo de mi familia", evoca Gillette.

### -¿Quién es Foster Gillette?

-Soy un hombre joven que ha pasado su vida en los deportes y en el entretenimiento. Creemos fuertemente en los deportes, en el negocio de los deportes, en la cultura de los deportes. Y yo, en particular, vivo y respiro este deporte. No hay nada que me haga más feliz que estar en un ambiente en el que pongo sonrisas en la cara de la gente.

### -¿Cuándo se dio cuenta de que el fútbol argentino era una oportunidad para invertir?

-Aún no hubo una conversación específica, pero emocionalmente he estado mirándolo desde lejos por un tiempo. Y recientemente me di cuenta del potencial de tener esta conversación. Entendiendo que los hinchas tienen la decisión final en cómo se resuelve esto. Así que decidimos venir y hacer todo el trabajo preliminar para asegurarnos de que esta teoría fuera correcta. Y también para llegar a un punto en el que pudiéramos presentarlo a un club, para ver si lo aceptaría.

### -¿Qué trabajo preliminar?

 Reunirnos con gente del Gobierno y con ejecutivos locales para ver su apetito en esta discusión.

### -¿Y cuáles son sus primeras impresiones de ese apetito?

-Creoque el apetito es fuerte. La gente cree que esto va en dirección hacia los mejores intereses del juego, los hinchas, los clubes en sí mismos. No solo en el campo, sino también en sus entornos sociales deportivos. Y éste es un carácter distintivo que he vivido toda mi vida: el crecimiento por medio del deporte es muy importante. Y estar involucrado en una actividad de grupo, en la que el compromiso, la comunicación, los objetivos compartidos, la comprensión del papel propio en un grupo, son cosas que ayudan en la vida.

### -Dijo que tenía que convencer a los hinchas. ¿Cómo lo haría?

-Bueno, no sé si alguna vez alguien ha convencido a todos. Inicialmen-



Foster Gillette, el magnate estadounidense que está dispuesto a invertir en el fútbol argentino

# El debate por las SAD

# Un inversor interesado en el fútbol argentino: "Esto no se trata de dinero"

Con un patrimonio estimado en US\$700 millones, el empresario Foster Gillette se reunió con el Gobierno y cuenta a LA NACION su plan; "El talento que el mundo quiere está aquí", dice

Texto Alejandro Casar González

te, antes de que tengamos la oportunidad de hacerlo, debemos ganar el derecho de hacerlo. Y creo en mi corazón que no hay negocio del fútbol sin los hinchas. Hacerlo sin ellos sería una herida autoinfligida, sin sentido. Un gol en contra. Siempre habrá detractores. Siempre hay un argumento saludable contra lo que uno hace. Y eso es justo. Siempre. Y siempre uno cometerá errores. Pero esto se trata de hacer bien las cosas, consistentemente, durante un período. Y hacer bien las cosas no es solo hacerlas en la cancha.

### -¿Hicieron el due-dilligence, el examendelas finanzas de lo que se quiere comprar, en los clubes argentinos? Muchos están en rojo.

gentinos? Muchos están en rojo.

-Ésta es la razón por la que estamos aquí. Creo que el producto está aquí. El talento que el mundo quiere está aquí. La cultura y la pasión que todos los demás mercados intentan emular ya están aquí. Lo que creo importante es que traigamos la parte de negocio del juego en sintonía con lo que ya existe. Y lo que ya exis-

te es la cosa más dificil de construir. Podemos construir un negocio que se sostenga correctamente alrededor de lo que ya está aquí. Lo que pasa es que el mundo tiene acceso a jugadores argentinos demasiado jóvenes a un precio demasiado bajo. El hecho de que los clubes europeos comprena un joven argentino, hombre o mujer, en su juventud, lo sienten en el banco de suplentes y luego lo vendan por dos o tres veces el dinero que el club argentino obtuvo, es una calamidad para el club argentino en múltiples frentes. Primero, financieramente. Segundo, les quita a los hinchas y los auspiciantes parte del poder de su capacidad de asociación. También toma a un potencial ídolo, un héroe, de una comunidad, a una edad demasiado temprana. E indudablemente no permitea esa persona dejar su marca en su propia sociedad. Así que el objetivo aquí es crear un escenario en el que los jugadores estelares tengan un ambiente donde puedan permanecer más tiempo. Y eso será

# un beneficio para todos en el club. -Comparados con los jóvenes brasileños, los argentinos están más baratos.

-No hay razón por la que el fútbol argentino no pueda ser visto alrededor del mundo. No hay razón por la que estos jugadores que están actuando en sus clubes aquí no puedan ser expuestos al mundo como pueden serlo los de un mercado diferente. Así que esto es una disfunción del sistema.

### -¿En cuántos años se podría corregir esa "disfunción"?

-Todas las cosas buenas toman tiempo. Así que es dificil decirlo. -Pero usted tiene un plan a largo

plazo.

-¿A cuántos años?

Tantos como sea necesarios.
 No está diciendo si 10, 20, 30...

-El compromiso es a largo plazo. Y soy joven. Y tendré mucho tiempo en esta tierra... espero.

-En términos de cantidad de hinchas, ¿le gustaría invertir en un

### gran club, en uno mediano o en uno pequeño?

 Queremos invertir en el club que nos quiera. Con el objetivo de ser exitosos en cualquier club con el que nos asociemos.

### -¿Eléxito no está relacionado con el dinero, sino con el ambiente?

-Cualquier hombre que se centra en ganar solo, gasta su vida solo. Esto no se trata de dinero. Esto es un movimiento social. Esto se trata de usar el fútbol para empujar este concepto de deportes y de comunidad.

### -Pero si no fuera por dinero, usted no estaría aquí.

 Esto no tiene nada que ver con el dinero.

### -¿No tiene nada que ver con el dinero?

-Esta es una pasión de mi vida. Y creo que en esta comunidad, en este país, son creados los mejores futbolistas del mundo. Y creo que con más acceso, con más inversión, veremos más. Las superestrellas vienen de todas las regiones. Pero amo el fútbol argentino. ¡Lo amo! Y si hubiera un lugar en el mundo que pudiera elegir para invertir, decidiría hacerlo aquí. Porque me encanta la forma en la que se juega el fútbol aquí.

### -¿Cómo calificaría esta idea del gobierno argentino de abrir los clubes argentinos a las inversiones privadas?

-Creo en la libertad de elección.

-¿Es un liberal?

-Soy un creyente en la libertad de elección. Para que hombres y mujeres puedan elegir lo que quieran hacer. Para que los negocios puedan elegir lo que quieran hacer. Y también hay consecuencias que hay que absorber por esas elecciones. Entonces, para mí se trata de la libertad de elegir.

### -¿Usted dio el primer paso para invertir en el fútbol argentino?

-He dejado saber que este es un objetivo mío y he buscado esta oportunidad. Llevó un poco de tiempo conectarme con la gente correcta. De nuevo: el éxito es todo por la gente. Un grupo maravilloso de gente está apoyándome en este tema.

### -Los recientes ejemplos de inversiones privadas en los clubes argentinos fueron totales fracasos. ¿Tiene miedo a las críticas?

-El miedo nunca me motiva ni me preocupa. Creo que hay un cierto nivel de miedo en todo lo que uno hace. Como humanos, instintivamente miramos nuestro camino mediante nuestros propios miedos. También aprendemos de los errores de otros para avanzar y progresar. ¿Tengo miedo? Soy pensante. Entiendo que habrá una intención de hacer retroceder este concepto [el de las inversiones]. Lo reconozco y megustaría aprovechar la oportunidad de mostrar lo que puedo hacer.

-¿Qué club argentino elegiría? -Vamos a investigar esta oportunidad y lo que esperamos es facilitar conversaciones. El sueño mio es que se cree una trinidad sagrada entre un club, los hinchas y los entrenadores más los jugadores. El propietario de un club debería ser insignificante.

### -Tuvoreuniones con Daniel Scioli y otros funcionarios. ¿Qué puede decir de esas reuniones?

-Fueron una experiencia increíble para aprender. Y lo primero que he aprendido es que este carácter distintivo de permitir que la gente haga su elección está en marcha hoy. Y lo que escucho de todos con quienes he hablado es que no solo van a garantizarnos la entrada, lo que van a hacer es ofrecernos la oportunidad de presentar lo nuestro a un grupo de gente para que la elija. ●

### **CONTRATAPA** » FÚTBOL



La estampa de "Bocha" Maschio, que dejó una huella en Racing y se lució en la selección

### RACING CLUB

### 1933-2024

# Humberto Maschio.

# El crack de Racing que unió todas las épocas

### Ariel Ruya LA NACION

Fue un grande. Uno de los imprescindibles en la historia del fútbol argentino. Auténtico ganador, símbolo de Racing y hasta campeón como entrenador de Independiente, dejó su huella aquí, en nuestro medio y también en el mundo. Sobre todo, en Italia, en donde también será recordado por siempre. El "Bocha" Maschio, Humberto Maschio, murió este martes, a los 91 años, como consecuencia de una insuficiencia renal.

Dueño de una pegada exquisita y una enorme inteligencia táctica, al punto de que fue un adelantado a su época (fue delantero, fue volante) el "Bocha" deja un enorme lega-

do. Sus últimas imágenes, siempre rodeado de afecto y nostalgia en el Cilindro, lo mostraron como siempre fue: envasado en una irresistible simpatía y con el corazón albiceleste hasta el último día.

Nació el 10 de febrero de 1933 en Avellaneda. Comenzó su carrera en Arsenal, de Lavallol, y, luego de destacarse en Quilmes, llegó a Racing en 1954; debutó de modo oficial ante Chacarita, en mayo de ese mismo año. En su primera etapa en el club, se desempeñó como delantero, marcaba goles con cierta facilidad y solía demostrar habilidad y una gran destreza.

En 1955 fue el goleador del equipo, con 18 tantos. Su extraordinaria performance lo llevó a la selección nacional; disputó los

Panamericanos de México 1955, en los que la Argentina alcanzó el título. Dos años después, integró una de las mejores delanteras de la historia de la selección, "Los Carasucias", con Oreste Osmar Corbatta, Antonio Valentín Angelillo y Omar Sívori, otras glorias con quienes obtuvo el Sudamericano de 1957, al aplastar en la final a Brasil. Un Brasil que al año siguiente fue campeón mundial. Fue un contundente 3 a 0, con gritos del propio Maschio, Angelillo y Cruz.

Además, con seis conquistas, Bocha fue el goleador de aquel torneo. En total, en el seleccionado jugó 12 encuentros, en los que convirtió la misma cantidad de goles. Fue parte de una de las mejores delanteras de la selección argentina y, tiempo después, jugó un Mundial para Italia, en 1962.

Su vida futbolera se vistió de celeste y blanco y, además, de rojo fuego. Cruzó de vereda y también salió campeón. Logró todo como jugador en Racing (la inolvidable Academia que se consagró en el ámbito doméstico en 1966 y conquistó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental un año después), siempre cerca de Avellaneda y sus desventuras. El equipo de José fue... "Era un equipo moderno. Muy veloz, fantástico por momentos. Cada jugador sabía su función en la cancha y todos éramos importantes. Todos. Pizzuti fue un genio. Tuvo la inmensa virtud de ubicar a todos. Perfumo, que era 6, lo hizo 2. Basile, que era 5, lopusode6. Al Panadero (Rubén Díaz) lo movió al lateral izquierdo. Quique Wolf, que era 8, lo metió de Rulli era delantero y lo convirtió en una rueda de auxilio", recordó, tiempo atrás.

No sólo fue atacante: también fue un talentoso volante ofensivo. Vistió las camisetas de Quilmes y de cuatro clubes de Italia: Bologna, Atalanta, Inter y Fiorentina. Junto a Antonio Angelillo y a Enrique Omar Sívori, "Los Ángeles Carasucias" fueron vendidos a Italia a fines de la década de 1950. Como en ese entonces los futbolistas sólo podían jugar para las selecciones de los países a los que pertenecían sus clubes, Maschio vistió la Azzurra. Si se toma en cuenta toda su trayectoria profesional, participó en 425 encuentros con 149 goles y 6 campeonatos.

Se retiró en 1968. Al año siguiente se lanzó como entrenador y dirigió al seleccionado albiceleste, pero no le fue bien y renunció. Al poco tiempo tuvo el desafio de ser DT de Independiente, en donde consiguió la Copa Libertadores y la Interamericana en el año 1973. Y, además, fue quien hizo debutar en la Copa Libertadores a Ricardo Enrique Bochini, máximo ídolo del Rojo. "Fue en 1973, en el estadio Centenario, y Maschio me puso en el tercer partido final contra Colo Colo: ganamos 2-1 en el alargue con gol de Giachello. Fue mi primer título, mi primera Copa...", contó alguna vez Bochini.

Sin embargo, en más de una oportunidad se reconoció como fanático de Racing. "Es mi segundo hogar. Mi segunda esposa me dijo 'vos querés más a Racing que a mí' y yo le dije 'no, te quiero igual' en el sentido de mirá cuánto te amo y me quería matar... Es completamente distinto, pero yo lo amo a Racing", manifestó.

En los últimos días se encontraba internado en terapia intensiva tras una caída en su domicilio. El exdelantero mantenía una insuficiencia renal que hizo más complejo un cuadro del que ya no consiguió recuperarse. Allí, al lado de sus seres amados, jamás se olvidó de su querida Academia.

Fue una persona que tuvo el corazón en Racing y el reconocimiento de todo el ambiente del fútbol. Nadie dudaba sobre su integridad. Se ganó un lugar nada sencillo en un ambiente desconfiado y que, a veces, confunde los sentimientos. El "Bocha "Maschio fue una referencia en celeste y blanco que traspasó varias fronteras. Tuvo el gran mérito de haber trascendido las generaciones. Incluso, las modernas. Anoche hubo un respetuoso mínuto de silencio antes del encuentro de Racing contra Huachipato, en el Cilindro, por la Copa Sudamericana. Los recuerdos sobrevolaron Avellaneda.

### En medio de la nostalgia, una goleada apabullante

En la antesala del clásico, la Academia arrolló 6-1 a Huachipato

Con un apabullante 8 a 1 global, Racing se sacó de encima a Huachipato y ya está en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, la frontera internacional que no logra romper desde 1997, cuando llegó a semifinales de la Libertadores. La Academia se fue al entretiempo con una ventaja de 4 a 0, un resultadoque le permitió cuidar piernas y empezar a vivir el clásico del próximo domingo, ante Independiente. Cuando iban apenas 25 minutos, el encuentro se volvió una suerte de banderazo. Los cantos empezaron a palpitar lo que será el cruce frente al Rojo. Pero no para los futbolistas: lo demostró el 6 a 1 final.

También estuvo la emoción. Apenas una hora antes de que el equipo entrara en la cancha se conoció la noticia de la muerte de Humberto "Bocha" Maschio. La primera experiencia de Gustavo Costas como DT, en 1999, con un club en quiebra, fue, justamente, en dupla con el "Bocha". Después de haber sido el mejor equipo de la etapa de grupos, la Academia ya llegó a los cuartos (Paranaense o Belgrano será el próximo rival) casi sin exigirse. La última vez que gritó campeón fuera de Argentina fue en 1988, por la Supercopa, con Costas como zaguero. Ahora, desde el banco, quiere revivir la historia. • Nicolás Zuberman

### 6 Racing

(4-3-3)

Gabriel Arias (6); Facundo Mura (7), Marco Di Césare (7), Santiago Quirós (7) y Gabriel Rojas (7); Agustín Almendra (8), Santiago Sosa (8) y Baltasar Rodríguez (8); Juan Fernando Quintero (7), Adrián Martínez (7) y Johan Carbonero (8). DT: Gustavo Costas.

### 1 Huachipato

(3-4-3)

Fabián Cerda (3); Joaquín Gutiérrez (3), Claudio Sepúlveda (4) y Antonio Castillo (3); Maximiliano Gutiérrez (3), Gonzalo Montes (5), Santiago Silva (5) y Leandro Díaz (4); Julián Brea (4), Maximiliano Rodríguez (3) y Carlos Villanueva A (4). DT: Igor Oca.

Goles: PT, 10m, B. Rodriguez (R); 26m, A. Martínez (R), y 31m y 48m, Carbonero (R); ST, 6m, Di Césare (R), y 10m, Almendra (R); Cambios: ST, B. Palmezano (6) por Brea y T. Vecino A (4) por M. Rodríguez (H); 10m, R. Martínez (6) por Carbonero, A. Urzi (6) por Almendra y B. Zuculini (6) por Sosa (R); 17m, M. León (4) por Montes, B. Mellado (5) por Díaz y S. Saez (5) por Gutiérrez (H); 22m, J. Nardoni por B. Rodríguez (R), y 29m, L. Sigali por Rojas (R). Incidencia: PT, 45m, Cerda (H) le atajó un penal a Quintero (R). Árbitro: Juan Benítez, de Paraguay (bien). Estadio: Racing.

# espectáculos



Sandra Mihanovich.

# "Nunca hubo nada que ocultar, pero yo siempre fui bajo perfil"

La cantante prepara un gran festejo por los 40 años del disco Soy lo que soy, un álbum esencial de la primavera democrática que la convirtió en un símbolo de la época

### Gustavo Lladós

PARA LA NACION

Transcurría 1984 cuando Sandra Mihanovich grabóy lanzó su cuarto álbum de estudio: Soy lo que soy. Hacía muy poco que había retornado la democracia y los aires de libertad la impulsaron a expresarse más abiertamente. El tema de la sexualidad, que había aparecido elípticamente en su segundo disco -con "Puerto Pollensa", la canción de amor escrita por Marilina Ross para otra mujer-, ahora era más evidente y el grueso del repertorio desnudaba su alma y revelaba por completo su identidad.

El disco se convirtió en un instantáneo número uno y la canción que le dio título (proveniente de la comedia musical La jaula de las locas) devino tanto en himno de la co-

munidad LGTB+como en leitmotiv libertario de toda la sociedad. Por su importancia artística e ideológica, Soy lo que soy fue y es uno de los trabajos más icónicos de la intérprete. Cimentó su carrera, marcó una época e hizo historia en la música popular. Para celebrar los 40 años de su lanzamiento (que se cumplieron el lunes pasado), Sandra Mihanovich ofrecerá un concierto el 8 de noviembre en el Teatro Ópera-la sala donde lo presentó por primera vez-, cuyas entradas ya se encuentran a la venta en Ticketek.

Y ayer subió a su canal de YouTube un documental de casi media hora que realizó LCN Pro v produjo Sony Music para homenajear la gesta. Antes, brindó una entrevista a LA NACION, en la que recordó aquella época. Continúa en la página 2



"1984 fue un año en que todos querían decir 'Soy lo que soy', más allá de su sexualidad", dice la cantante y actriz

DIEGO SPIVACOW / AFV

# Alain Delon y su fanatismo por Piazzolla

CINE. La historia detrás de la música de Armaguedon (1977), una película con un soundtrack incomparable

### Marcelo Gobello

PARA LA NACION

Astor Piazzolla trabajó con directores de todo tipo, nacionalidad y calidad, desde sus comienzos en la década del 40 con Carlos Torres Riosy su cine de raigambre popular, pasando por su fructífera y variada asociación con Fernando Avala en los 50 y 60, sus tres films con Kohon, y sus posteriores trabajos en Europa

dores como Francesco Rosi, Jeanne Moreau, Nadine Trintignant, Pierre Grasset, Alain Jessua, Peter Keglevic o Marco Bellochio. En los ochenta también trabajó para destacados directores argentinos como Carlos Hugo Christensen, Raul De La Torre, Lautaro Murúa, y por sobre todo sus premiadas y valoradas colaboraciones junto a Pino Solanas. La producción compositiva de

no como europeo, dejo nada menos que 42 bandas de sonido originales, muchas de ellas páginas destacadas en su vasto catálogo musical. Desde su breve aparición como extra siendo un niño en el mítico film protagonizado por Carlos Gardel El día que me quieras, pasando por rarezas como Detrás de la mentira, un film de cine negro argentino con tinte anticomunista dirigido por el

a partir de la década del '70 con crea- Piazzolla para el cine, tanto argenti- sin par Emilio Vieyra en 1961 (¡que tuera el presentador de la Orquesta Tipica de Astor en 1946!), o por su pelea con Bertolucci por la música de nada menos que Ultimo Tango en París (que finalmente recayó en otro Argentino, el "Gato" Barbieri), la saga de Piazzolla en el cine está plagada de momentos intensos, brillantes y sublimes como toda su propia música. Continúa en la página 3



El afiche del film



Con la portada del álbum que marcó un antes y un después en su carrera



Un icono artístico de la vuelta de la democracia



Con su madre, Mónica Cahen d'Anvers

ARCHIVO

### Viene de tapa -Soy lo que soy fue tu cuarto álbum de estudio. ¿Fue el de la consagración definitiva?

 Es posible. Fue un disco distinto, que marcó un cambio con respecto a los anteriores. Esto vino de la mano del tema "Soy lo que soy". El disco está absolutamente enmarcado en ese tema. Cuando le propuse grabarlo a mi productor Ricardo Kleinman, me dijo: 'pero vos no cantás canciones disco'. Es que yo lo había escuchado por primera vez en una discoteca gay de Río de Janeiro, en el verano del 84, interpretado por Gloria Gaynor; mejor dicho: por una drag queen que desde una tarima hacía la mímica del tema cantado por ella. Cuando escuché aquello de 'I Am What I Am' me partió la cabeza al instante y me dije: 'yo quiero decir eso pero en castellano'. Ricardo no lo podía creer porque veníamos de "Puerto Pollensa", de baladas y canciones de amor. Esto era meterse en otro terreno y a mí no me importó nada. La versión al castellano la hizo espectacularmente bien Lelia Varsi, que estaba acostumbrada a traducir temas top de los rankings extranjeros para diversos artistas. No hicimos una versión idéntica a la de Gaynor, pero sí una con mucha polenta. Recién después conocí la versión original, la del musical de Broadway La Cage aux Folles (La jaula de las locas, en su traducción al español), mucho más tranquila.

### -Digamos que para vos, desde un principio, "Soy lo que soy" fue mucho más que un tema disco, ¿no? Fue una toma de posición.

-Tal cual. La vi, la sentí, tuve claro desde un comienzo que quería cantar eso. Había encontrado una canción para decir lo que yo quería decir. Y lo maravilloso es que la encontré sin haberla buscado. Apareció de golpe y me permitió decir por primera vez 'yo soy lo que soy', nada este disco se nota todo eso. más ni nada menos.

### -¿Fuiste consciente en ese momento que el tema se convertiría en la Argentina en un instantáneo y rotundo himno gay?

expresarme y decir esto de 'soy lo que soy y no tengo que dar explicaciones a nadie, ni pedir permiso ni justificarme'.

# Sandra Mihanovich.

FOTOS DE DIEGO SPIVACOW / AFV

# "Con este disco ocupé mi lugar de persona y ciudadana"

Se cumplieron 40 años del disco Soy lo que soy, una canción de libertad en el inicio de la democracia; en noviembre revive ese espíritu en formato orquestal en el teatro donde estrenó el álbum

### -¿Se podría decir que el álbum fue producto del retorno de la democracia?

-Sí. Estábamos en la primavera democrática. En diciembre de 1983 había asumido Alfonsín y 1984 fue un año en que todos querían decir 'Soy lo que soy', más allá de su sexualidad. Hablaba de que se fue la dictadura y puedo escuchar la música que quiera, puedo ponerme la ropa que quiera, puedo bailar dónde quiera, puedo cantar las canciones que quiera, puedo decir lo que quiero, puedo opinar, puedo pensar, puedo manifestarme... Puedo elegir, puedo elegir, puedo elegir, esa es la clave del tema, esa era la actitud, por eso transcendió tanto. Creo que el retorno a la democracia nos afectó a todos, así como la Guerra de las Malvinas se convirtió en el gran artifice de la difusión de la música nacional. La democracia nos modificó y nos convirtió en otras personas, mucho más amplias. En

### -Por eso, finalmente, "Soy lo que soy" atravesó todos los estratos sociales.

-Exacto. Por eso desde ese entonces y hasta ahora "Soy lo que soy" lo he -Supongo que sí, pero eso no me cantado en todos los espacios posiimportaba. Lo que yo quería era bles: en teatros, en clubes y hasta en countries, para todos los integrantes de las familias, para los adultos y los niños. La canción nunca estuvo mal vista. No fue considerada esen-

### **EL ÁLBUM**



### Celebración

"Soy Lo que soy se merece una celebración, no solo por lo que significa para mí, sino también por lo que seguramente significa para otros"

### Un símbolo de una época

"La democracia nos modificó y nos convirtió en otras personas, mucho más amplias. En este disco se nota todo eso

cialmente una canción gay y entonces 'ay, qué horror'. Seguramente habrá habido algo de prejuicio con mi sexualidad desde "Puerto Pollensa", y algún padre le habrá dicho a su hija: 'nena, a esa chica no la escuches'. Y tal vez con "Soy lo que soy" esas personas que pensaban de mí así habrán ratificado sus opiniones, pero, en general, lo que primó fue la aceptación. En fin, "Soy lo que soy" fue muy importante para mí. No sé si me di cuenta del todo al principio porque yo era como una locomotora, iba a todo trapo.

### -¿Es aún el tema más representativo de toda tu carrera, el que más te identifica y el que más te

pide el público? -Sí y no. Compite un poco con "Puerto Pollensa", aunque son canciones bien distintas, que hablan de temas diferentes. "Puerto Pollensa" es una canción de amor bellísima. "Soy lo que soy", en cambio, es una postura en la vida. Estas canciones se complementan con otras muy importantes en mi repertorio, con "Me contaron que bajo el asfalto", "Como el juez a la verdad", "Todo me recuerda a ti" y tantísimas más. Pero, bueno, si tuviera que elegir un solotema, es posible que "Soy lo que soy" sea el que más me identifica.

-En principio la foto de tapa del disco (del eximio Rubén Andon) ya dice mucho. Habla de una gran libertad, ¿de quién fue la

### idea? ¿Te costó desnudarte?

-La idea fue mía. Me pregunté: ¿Cuál debería ser la imagen de Soy lo que soy? Y ... ¡cómo vine al mundo! Despojada, desnuda en cuerpo y alma. Esto es lo que soy, aquí estoy. Soy lo que soy no tenía una ropa que lo representara, ni un look. Soy lo que soy es así, sin nada, sin maquillaje.

### -Es que Soy lo que soy fue el trabajo discográfico que te definió tanto artística como ideológicamente.

 Yo siempre dije todo a través de canciones. Mi única claridad fueron las canciones, nunca mis declaraciones. Ahora ya no es tan así porque está toda la carne en el asador: ¿qué voy a hacer? ¡hasta me casé con una mujer! Ahora ya está todo dicho, no hay nada que ocultar. En realidad nunca hubo nada que ocultar, lo que pasó es que yo siempre fui de perfil bajo. Nunca fui una militante de la diversidad, mi militancia siempre pasó por cantar "Soy lo que soy" y otras canciones de ese tipo. Digamos que con este disco dije 'aquí estoy, esta es la que soy' y ocupé mi lugar de persona y ciudadana.

### Se avecina la celebración del disco con un gran recital. ¿Presentarás los temas en el orden original?

-En principio programamos una función el viernes 8 de noviembre, pero tal vez sumemos algunas más. Y la haremos en el Teatro Opera, para que el recuerdo sea completo. Haremos todo el disco, seguro, pero no creo que en el orden original. Ya sé que eso está de moda, pero no me vale demasiado para el escenario, eso puede conspirar a la hora de intentar generar distintos climas. Lo que sí ya he decidido, y esto es una novedad que te puedo adelantar, es que me acompañará una orquesta. Leo Sujatovich será el director musical y ya está trabajando en ese punto. No te digo que va a ser un recital sintônico porque no se tratará de una orquesta sinfónica, pero sí de que va a ser un concierto orquestado, de manera de potenciar y magnificar todos los arreglos. Soy lo que soy se merece una celebración, no solo por lo que significa para mí sino también por lo que seguramente significa para otros. Será, también, una forma de revivir la euforia de aquella época. •

ESPECTÁCULOS | 3 LA NACION | MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024



# CRÍTICA DE TEATRO

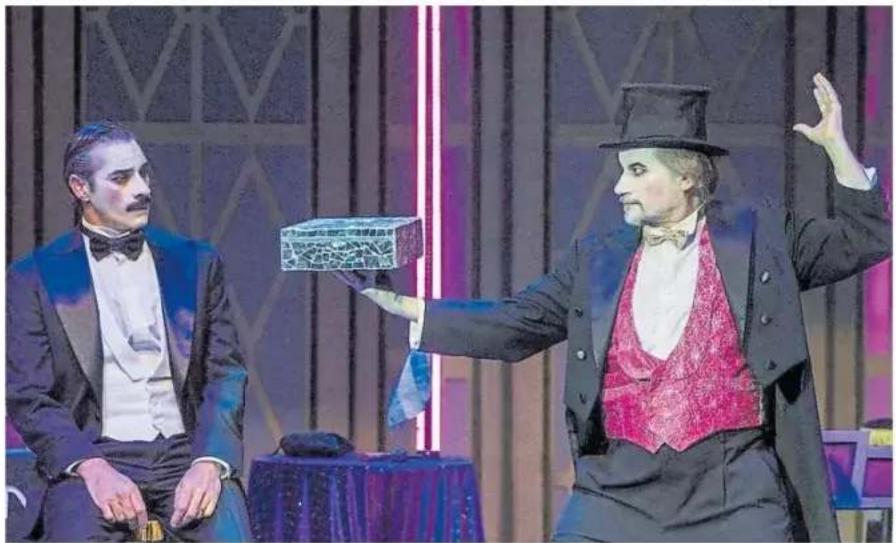

Pablo Mariuzzi y Marcelo Subiotto, en un acto de esta gran obra

# Una batalla entre la fantasía y la realidad

### \*\*\*\*

### LA GRAN ILUSIÓN

AUTOR: Eduardo De Filippo. versión y DIRECCIÓN: Lluís Pasqual. INTÉRPRETES: Marcelo Subiotto, Patricia Echegoyen, Pablo Mariuzzi y Alejandra Radano, entre otros. sala: Teatro San Martín, Corrientes 1530. FUNCIONES: miércoles a sábados, 20.30; domingos, 19.30. Duración: 125 minutos.

a gran ilusión es un proyecto que el director catalán Lluís → Pasqual estrenó en Barcelona en 2016. Entonces denominó a la experiencia, A teatro con Eduardo porque el espectáculo combinados piezas del autor napolitano Eduardo De Filippo, Señor y gentilhombre (1928) y La gran magia (1948). En 2019, montó la pieza en Nápoles con actores italianos y ahora es el turno de mostrarla en Buenos Aires, con intérpretes locales.

Resulta muy atractiva la combinación de ambas obras. Señor y gentilhombre es una pieza que De Filippo concibe durante su juventud y en un momento en el que el creador forma una compañía junto a sus hermanos. La intención estaba puesta en seguir ciertos lineamientos de la commedia dell'artey hablar de los problemas cotidianos de la gente.

En La gran magia el dramaturgo está en otra etapa de su trabajo. Después de la guerra se incorpora a la corriente neorrealista. En

este período escribe uno de sus textos más destacados, Filomena Marturano (1946). Pasqual toma solo un fragmento de Señor y gentilhombre, donde vemos a un grupo de actores ensayando una obra teatral en la habitación de un hotel. Como por arte de magia el director nos traslada a la segunda obra. La acción se ubica en otro hotel, en la década del 50, en Mar del Plata.

En ese espacio, un mago farabute, presenta su espectáculo junto a una asistente cansada de la pobre vida que lleva y frente a un público integrado por personalidades de una alta clase social. En uno de sus trucos hace desaparecer a una mujer a la que no hace regresar al presente. El acto está arreglado de antemano. Esa mujer se escapa con su amante y su marido comienza a reclamarle al artista que ponga punto final a la farsa y que le devuelva a su esposa.

Durante cuatro años ambos hombres mantendrán una relación muy fascinante. Tortuosa para el marido, pero ampliamente estimulante para el mago, quien deberá recurrir a discursos inesperados. En ellos irá manipulando la razón deese esposo que va como alienándose v crevendo que, de ese juego ilusionista en el que ha entrado, no podrá escapar. Llega un momento en que ya no habrá posibilidades de descubrír qué es cierto y qué es mentira. Y frente a esa tensión, el espectador, tal vez, se anime a preguntarse qué es mejor, vivir ilusionado o aceptar la realidad. Ya en el

prólogo, (Señor y gentilhombre) el público ingresa en la trama inmediatamente. Allí queda planteado el tema que entre la ficción y la realidad puede no haber un límite exacto que las diferencie.

Esos intérpretes decadentes, que ensayan una obra menor, nos proponen entrar en un mundo en el que, en algún momento, dejamos de percibir si el actor o la actriz son quienes habitan esa triste pieza de hotelo, de tanto resignar sus vidas, se han convertido en personajes que ni siquiera pueden darle trascendencia a lo que hacen.

De ahí en más todo se tornará relativo. Y en La gran magia el tema se ampliará. La representación alcanzará un nivel de expresividad que arrastrará la atención de los espectadores.

En el medio, un cuarteto de músicos irá enlazando los actos con temas italianos. Mientras que en las situaciones siguientes Pasqual arma como verdaderos frescos de época. Esos personajes parece que han escapado de un submundo histórico y se plantan en este presente con una entereza que sorprende. El magnifico vestuario de Renata Schussheim les aporta una imagen que los hace más atractivos. Si bien Marcelo Subiotto y Pablo Mariuzzi conducen la acción y lo hacen de manera muy destacada, el resto va construyendo diferentes personajes a lo largo de la obra y les aportarán a ellos una profundidad que hará que algunos de esos seres se vuelvan entrañables. • Carlos Pacheco

# Delon-Piazzolla, un contacto breve que dejó una melodía única

CINE. El actor le pidió al compositor argentino que realizara el soundtrack de la película Armaguedon

### Viene de tapa

Una de las bandas de sonido más particulares que realizó fue la compuesta para un thriller político interpretado y producido por el recientemente desaparecido ícono del cine francés Alain Delon.

El film en cuestión, Armaguedon filmación de la película. (1977, dirigido por Alain Jessua y estrenado en la Argentina como Ese día el mundo temblará), es una muy buena adaptación de una novela de David Lippincott donde Delon interpreta a un detective de Interpol que sigue la pista de un desequilibrado que envía cartas amenazadoras a la policía y al gobierno con el seudónimo de "Armaguedon", a quien decide tenderle una trampa en una conferencia de líderes internacionales en París.

Si bien no hay momentos memorables en la música del film, cumple perfectamente con su cometido de sentar el tono de aquel, además del secreto placer de escuchar momentos de verdadera música "lounge" setentista en algunos pasajes donde uno puede imaginar una sonrisa divertida del gran compositor marplatense al escribirlos.

Recomendado por nada menos que la actriz y directora francesa

Jeanne Moreau (para quien Piazzolla había compuesto la música de su ópera prima, Lumiere), Ástor siempre destacó el profesionalismo de Delon y lo claro que tenía lo que necesitaba musicalmente cuando tuvieron un encuentro previo a la

Según contó el propio Ástor: "Me mandó a decir por uno de sus secretarios que me quería conocer. Se formalizó la entrevista en unos estudios que hay en las afueras de París y me recibió en una especie de caravana que le servía de oficina y de camarín. No me hizo esperar ni un segundo más de la hora acordada. Lo primero que me dijo fue: 'Gracias por su talento y por trabajar en mi película".

"Después hablamos de música y medicuenta deque sabía lo que estabadiciendo; conoce bien a los autores, los contemporáneos, me dijo que su preferido es Bela Bartok. Habremos estado juntos unos veinte minutos, tenía una agenda cargada de entrevistas. Me acompañó hasta la puerta y mevolvióa dar las gracias. Me fui con la sensación de haber conocido un señorazo. Era el famoso Alain Delon y en ningún momento del encuentro lo había hecho notar". •

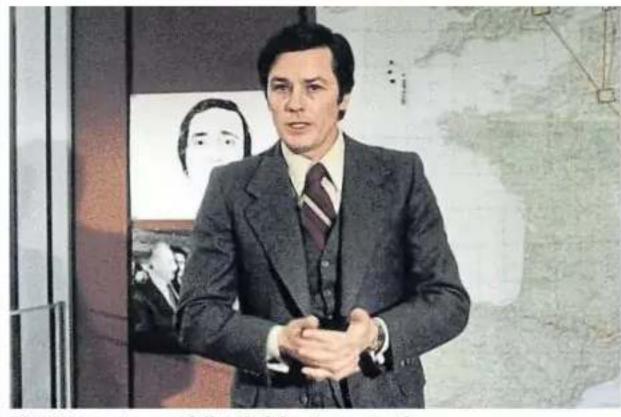

El icónico actor que falleció el domingo pasado

ARCHIVO

### RODAJE DE NADA

### Mariano Cohn contó las dificultades con el sindicato

Mariano Cohn integra junto a Gastón Duprat la dupla responsable de crear dos de las producciones más exitosas del streaming local, El Encargado y Nada. El director reveló ciertas dificultades de Nada: "Se empezaron a hacer los trámites y el sindicato de técnicos estuvo de acuerdo con filmar el 1º de mayo. Obviamente esa jornada se paga el

doble o el triple, se pone un montón de dinero. Teníamos que grabar ese día porque era una condición de De Niro: él tenía que volver a su país. El Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina dijo que sí, pero el Sindicato de Actores dijo que no: 'No se filma el 1º de mayo'. ¿Quién le dice que no a De Niro? Se filmaba o se filmaba y se hizo", apuntó.

## El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



Hoy mín. 9" | máx. 14"

Inestable Nublado, con algo de lluvia y brisa

### **Mañana** mín. 5" | máx. 12"

Nublado Con vientos leves del sector suroeste

### Sol Sale Se po

**Sale** 7.26 **Se pone** 18.28

### Luna

Sale 20.53 Se pone 9.08



O Llena 18/9

• Creciente 11/9

Menguante 26/8

SANTORAL San Pío X, papa | UN DÍA COMO HOY En 1940, muere el revolucionario ruso León Trotski en México. | HOY ES EL DÍA de la Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

### Sudoku | DIFICULTAD MEDIA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| 8 | 2 | 6. | 3 | b | 1 | 5 | 9 | 1 |
|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| Þ | 5 | ε  | 9 | Z | ī | 4 | 8 | 6 |
| L | τ | 9  | 8 | 6 | 5 | 3 | b | ε |
| 6 | 9 | 1  | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | 3 | 5  | 6 | 1 | Þ | 9 | 6 | 8 |
| τ | L | 8  | 2 | 9 | ε | Þ | 6 | 5 |
| ε | b | 2  | 5 | L | 6 | 8 | I | 9 |
| 9 | 8 | I  | b | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| 9 | 6 | L  | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | t |

### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

|   | 2 |   |   |   | 1 |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 2 | 3 |   |   |   |   |
|   | 1 |   |   | 7 | 5 |   | 4 |   |
|   |   |   |   | 6 |   |   | 7 | 1 |
| 8 | 7 |   |   |   |   | 5 |   | 2 |
|   | 3 |   |   |   |   |   |   | 9 |
|   |   | 2 | 5 |   |   |   |   |   |
| 9 | 8 | 7 |   | 2 |   |   | 5 |   |
| 1 |   | 5 |   |   |   | 9 | 2 | 8 |

© Ediciones de Mente

### Humor petiso Por Diego Parés



Hablo sola Por Alejandra Lunik



### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers\*

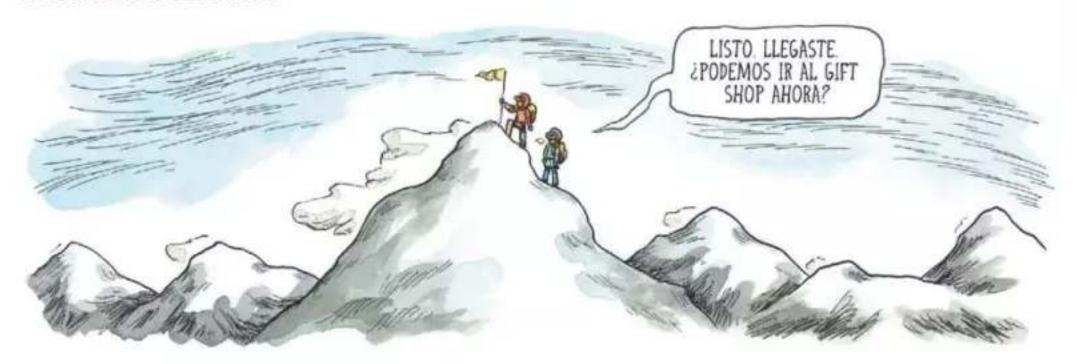